Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.079

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2.00 euros Miércoles 1 de mayo de 2024

Cómic

Princesa de Asturias al talento y la valentía de Marjane Satrapi - P42

# **BBVA** vuelve a intentar una fusión con el Sabadell

La integración concentraría el 70% del mercado español en tres bancos

H. GUTIÉRREZ Á. BAYÓN / R. SOBRINO Madrid

El BBVA ha vuelto a la carga para intentar la compra del Sabadell tres años después de su último intento. De conseguirlo, daría lugar al tercer banco europeo por valor de mercado, aun-

### La economía española demuestra su resistencia al crecer al 2,4%

DENISSE LÓPEZ Madrid

La economía española demostró en el primer trimestre su resistencia a la atonía en Europa con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 0,7%, la misma tasa que el trimestre anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En tasa interanual, el PIB aceleró hasta el 2,4%, la más elevada en los últimos 12 meses.

#### Mercado laboral

España necesitará 24 millones de inmigrantes en 30 años para sostener las pensiones -P30

#### **Deportes**

Vicente del Bosque tutelará la federación de fútbol -P39

que también a un mercado español mucho más concentrado en el que tres grandes bancos (con Santander y CaixaBank) tendrían un 70% de los créditos y los depósitos.

El BBVA informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): "BBVA confirma que ha trasladado al presidente del consejo de administración de Banco de Sabadell el interés del consejo de administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". El Sabadell se limitó a responder que acababa de conocer el planteamiento y que "analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta".

De llevarse a cabo la fusión, se crearía un gigante bancario. El BBVA tiene una capitalización de 60.627 millones de euros mientras el Sabadell está cerca de los 10.000 millones. Su valor conjunto estaría cercano al del Santander. unos 72.000 millones. Fuentes del sector destacan que sus negocios son complementarios: el Sabadell aportaría su filial británica TSB y un negocio nacional más enfocado a las empresas. En el mercado español, sin embargo, CaixaBank seguiría líder. -P25 Y 26

## Sánchez trata de cortar en seco el debate sobre su sucesión

El presidente se postula para la reelección: "Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles"

JOSÉ MARCOS Madrid

Pedro Sánchez trata de cortar de raíz el debate sobre su sucesión como líder del PSOE, que él mismo avivó con sus cinco días de reflexión. El presidente del Gobierno zanjó el asunto en una entrevista con la Cadena SER: "Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto". De esta manera, se postulaba para la reelección en unos comicios que serían en 2027 si se

completa esta legislatura. Algunos dirigentes socialistas apuestan por esperar a los resultados de las catalanas y europeas antes de trabajar en ninguna hipótesis sobre la sucesión.

-EDITORIAL EN P10



Ayer por Vietnam, hoy por Gaza. La Universidad de Columbia en Nueva York vive un repunte de las protestas por Palestina, pese a las amenazas de suspensiones. Los estudiantes ocuparon Hamilton Hill, como en 1968 había hecho otra generación por Vietnam. ERICA LANSNER / REDUX / CONTACTOPHOTO

### El Real Madrid se lleva un valioso empate de Múnich

DAVID ÁLVAREZ Múnich

El Real Madrid arrancó ayer un empate (2-2) en el estadio del Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. Frente al empuje del equipo alemán, emergió Kroos y Vinicius anotó un doblete. -P36 Y 37

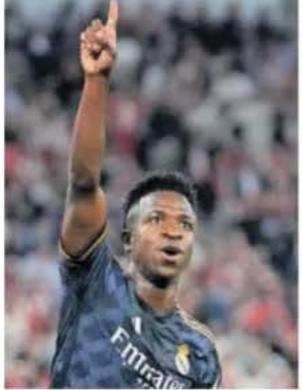

Vinicius, tras su primer gol.

Las localidades israelíes que lindan con Gaza intentan volver a la normalidad de forma desigual

### La frontera de la guerra eterna

LUIS DE VEGA

Kerem Shalom, enviado especial Algunos ciudadanos tratan que la vida vuelva a abrirse paso a lo largo de los 69 kilómetros de carretera que rodean Gaza por territorio israelí, y que hoy visita el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken. La ruta parte desde el paso de Erez, hasta Kerem Shalom, donde confluyen Israel, Egipto y Rafah (Gaza). En el kibutz Nir Oz, donde un centenar de vecinos murieron o fueron secuestrados el 7 de octubre, la vida sigue congelada. En Sderot, los colegios han reabierto y cuesta aparcar en las zonas comerciales.

## La ONU avisa del peligro de hambruna en Gaza pese al aumento de ayudas en abril

La agencia para los refugiados palestinos lamenta que Israel no deje cruzar ninguno de sus convoyes con alimentos al norte de la Franja, la zona más necesitada

LUIS DE VEGA Jerusalén, enviado especial

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) considera una "buena noticia" que durante abril haya llegado a Gaza más ayuda humanitaria que en los anteriores meses de la guerra. Pese a todo, el organismo denuncia que ese incremento no es suficiente para corregir la tendencia que conduce a la población local hacia la hambruna, según explicó ayer el comisionado general, Philippe Lazzarini, durante una comparecencia ante los medios desde Ginebra (Suiza).

Los problemas financieros y las acusaciones de Israel de colaborar con Hamás, que motivaron la retirada de la financiación de varios países, golpean a la agencia en plena guerra, pero Lazzarini destacó como positivo que haya países como Irak, Argelia o Kuwait que, impulsados por la "solidaridad" con los palestinos, se hayan convertido en donantes por vez primera. Además, el organismo ha recibido 115 millones de dólares (unos 107 millones de euros) de donaciones del sector privado. Muchos de los donantes que a principios de año se retiraron han regresado, como España, pero hay todavía un agujero de 267 millones de dólares, reconoció el máximo responsable de la UNRWA.

La realidad de la contienda sobre el terreno impidió a Lazzarini mostrarse demasiado optimista. Las tropas de ocupación israelí no han permitido a un solo convoy de la UNRWA llegar con ayuda desde el sur hasta el norte, donde la situación es más acuciante. "Se les deniega el paso de manera sistemática", denunció Lazzarini. Lo que sí hace su personal en esa zona es ayudar a distribuir el agua y los alimentos que llegan a través de otros envios.

En este sentido, los responsables de la agencia están a la espera de que las autoridades de Israel abran en esa zona septentrional el paso fronterizo de Erez, el más directo desde el puerto israelí de Ashkelon, cuya entrada en funcionamiento se anunció hace un mes. El comisionado general insistió en que la vía terrestre es la más "eficiente, rápida y segura" para abastecer a Gaza frente a los lanzamientos de ayuda desde el aire o el pantalán que Estados Unidos está construyendo en la costa para descargar los buques que llegan desde el corredor marítimo procedente de Chipre. Esa infraestructura podrá estar disponible en una semana,



Palestinos esperaban ayer la ayuda lanzada desde aviones en Ciudad de Gaza. ABOOD ABO SALAMA (GETTY)

dijo ayer el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

Si bien en el norte el hambre golpea más que en el sur, es en la zona meridional donde la incertidumbre está más abierta ante una posible invasión terrestre del ejército israelí. "Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo", señaló ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras reunirse con algunos familiares de los rehenes que siguen cautivos en la Franja. El dirigente bajaba así las expectativas sembradas tras los últimos contactos, que apuntaban a que Israel iba a priorizar el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los cautivos a esa operación en Rafah.

"Por el bien de la población de Gaza, por el bien de los rehenes y sus familias en Israel, y por el bien de la región y del mundo en general, animo encarecidamente al Gobierno de Israel y a los dirigentes de Hamás a que lleguen ahora a un acuerdo" en las negociaciones de alto el fuego y canje de rehenes y prisioneros palestinos, "que vuelven a estar en marcha", reclamó ayer durante una comparecencia el secretario general de la ONU, António Guterres, informa María Antonia Sánchez-Vallejo.

En Rafah se refugian, aprisionados con la frontera egipcia y a la espera de esa posible orden militar, en torno a 1,5 millones de personas, la inmensa mayoría de la población de la Franja. Esa situación les golpea de manera cotidiana, afirmó Lazzarini, con casos de estrés traumático continuo. Pese al plan israelí para evacuarlos, todavía no se ha pedido a la gente que se vaya, pero "existe la sensación de que si no hay un acuerdo de alto el fuego esta semana, podría suceder en cualquier momento".

Sin un alto el fuego, subrayó Guterres, "me temo que la gue-



"Si no hay un alto el fuego esta semana, la evacuación de Rafah podría suceder en cualquier momento" Philippe Lazzarini

Responsable de la UNRWA

rra, con todas sus consecuencias tanto en Gaza como en toda la región, empeorará exponencialmente. En las últimas semanas se han producido ataques aéreos en la zona de Rafah". Un asalto militar a Rafah como el que planea desde hace semanas el ejército israelí "supondría una escalada insoportable, que mataría a miles de civiles más y obligaría a huir a cientos de miles y tendría un impacto devastador en los palestinos de Gaza, con graves repercusiones en la Cisjordania ocupada y en toda la región".

Solo cuatro países, según Lazzarini, mantienen cerrado el grifo de sus donaciones a la UNRWA tras las acusaciones sin pruebas lanzadas por Israel por la posible participación de sus empleados en los ataques del pasado 7 de octubre. Pero entre ellos, además de Reino Unido, Austria y Suiza, se encuentra el principal pilar financiero de la agencia, que es Estados Unidos, cuyo bloqueo ha firmado la Administración del presidente Joe Biden, al menos, hasta marzo de 2025. La suspensión en enero de la financiación por parte de 16 Estados miembros ascendió a unos 450 millones de dólares (unos 421 millones de euros), de los que todavía hoy están pendientes de recuperar 267. Más de la mitad, en torno a 180, son los aportados por los estadounidenses.

#### Trato a los arrestados

Lazzarini volvió a defender el papel de la UNRWA ante las acusaciones de Israel de que no hace lo suficiente para facilitar el reparto de alimentos entre los gazatíes. El responsable de la agencia denunció las cortapisas que suponen los controles, la obligación de cargar y descargar los camiones o los retrasos que se producen cuando los militares israelíes cierran el paso de Kerem Shalom para llevarse o devolver detenidos de la Franja.

Israel afronta graves acusaciones sobre el trato que está dispensando a los arrestados
en Gaza. Al menos 27 habrían
muerto ya en centros de detención durante la contienda, según
informó hace dos meses el diario Haaretz. Más de un millar, algunos empleados de la UNRWA,
han sido devueltos a la Franja a
través de Kerem Shalom, el mismo paso por el que entran parte
de los camiones con ayuda, y han
prestado testimonio a la agencia
de la ONU.

Según Lazzarini, los desnudan, los cargan en camiones con los ojos tapados, los someten a un trato inhumano mientras permanecen incomunicados y sufren torturas como ataques con perros, golpes o les sumergen la cabeza para simular que van a ser ahogados. Además, como no les permiten ir al baño, les colocan pañales, añadió. Durante esta guerra han muerto 182 trabajadores de la UNRWA en Gaza y han sido atacadas 160 sedes de la agencia, donde han muerto otras 400 personas, según Lazzarini.



Una fila de camiones con ayuda humanitaria esperaba recibir permiso de Israel para acceder a Gaza por el paso de Kerem Shalom, junto a la frontera con Egipto. L. DE V.

Los enclaves cercanos a la carretera que bordea la Franja pasan del horror por la matanza de Hamás a la cruel ofensiva del ejército contra los palestinos

## La paz nunca vivió en la frontera entre Israel y Gaza

L. DE V. Kerem Shalom

El horror y la esperanza transitan de la mano a lo largo de los 69 kilómetros de carretera que rodean Gaza por territorio israelí. La ruta parte del norte, junto al paso de Erez, y va descendiendo hacia el de Kerem Shalom, el vértice en el que confluyen Israel, Egipto y Rafah (Gaza), que el ejército israelí ha prometido invadir en breve. Por el camino, los sangrientos hitos del ataque cometido por miembros de Hamás el 7 de octubre, cuando fueron asesinadas unas 1.200 personas y 250 acabaron secuestradas, según datos oficiales. Y al otro lado de la frontera, la crudeza de la guerra en Gaza. Está previsto que el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, visite hoy por vez primera la zona, en su séptimo viaje a Israel desde que se inició la guerra.

Es el mismo territorio donde estos días algunos ciudadanos tratan de que la vida vuelva a abrirse paso de nuevo. La tarea no es sencilla pues, a escasos metros, al otro lado de la valla de demarcación, las tropas de Israel han matado en estos seis meses a más de 34.500 gazatíes y mantienen la ocupación y los ataques. Este viaje transcurre por una frontera que vive estos días bajo una guerra en pleno apogeo; pero, al mismo tiempo, una frontera que apenas conoce la paz desde que nació el Estado de Israel hace 75 años.

"Estas comunidades se van a reconstruir y la zona va a volver a florecer. La gente va a volver a vivir aquí, y los niños volverán a jugar en todas las esquinas", afirma optimista Martín Filkenstein, agricultor de 45 años del kibutz Nir Oz, donde una cuarta parte de sus 400 vecinos murió o fue secuestrado. Pero la vida sigue hoy congelada salvo para el puñado de empleados que, como Finkelstein, acude cada día desde las localidades en las que residen de manera provisional alejados de la frontera. No hay plazos para el retorno de la población, tampoco sabe cuántos van a querer regresar. De momento, afirma, el trauma por lo vivido se sigue imponiendo, aunque él, a nivel personal, no tiene miedo.

Hasta el 7 de octubre, Erez era el principal nexo entre Gaza e Israel, sobre todo por los casi 20.000 palestinos del enclave que trabajaban en el país vecino. En medio de la presión internacional, Israel anunció hace un mes que iba a permitir la llegada de ayuda humanitaria por este paso hacia el norte de la Franja, la zona más castigada por el hambre, una de las armas empleadas contra los 2,3 millones de gazatíes en el conflicto. Erez sigue cerrado, pero últimamente se permite la entrada de algunos camiones más a la zona septentrional del enclave.

Aquella madrugada de octubre, Erez fue uno de los lugares asaltados por Hamás para acceder a Israel. Otro objetivo fue Sderot, en el margen noreste de Gaza a un kilómetro de la frontera y la ciudad israelí tradicionalmente más castigada por los cohetes palestinos. Atrás quedaron los días posteriores al ataque en el que murieron 70 vecinos, cuando apenas permaneció el 10% de sus 30.000 habitantes. "Estamos recuperando la vida", señala Shaili Elkayam, de 21 años, empleada de una tienda de ropa infantil, mientras apura un cigarro. El nivel de clientela se encuentra en torno al 50%, calcula. Pese a todo. la joven no olvida que los cristales de las ventanas siguen temblando de vez en cuando por las detonaciones.

La carretera 232, que atraviesa Sderot, desciende en dirección sur en paralelo al perímetro de Gaza. Como principal eje de la matanza, se convirtió en la carretera de la muerte. Poco tiene hoy que ver con aquellos días posteriores en los que cientos de coches calcinados o acribillados eran retirados mientras una excavadora movía cual peleles los despojos de los yihadistas que habían muerto en los choques con el ejército israelí a la entrada del kibutz Beeri, como presenció este enviado especial. El cruce de Beeri supone la antesala al peor de los escenarios de la carnicería de Hamás. Una arboleda en el lado derecho del camino sitúa el lugar en el que aquel sábado se celebraba el festival Nova, con varios miles de jóvenes bailando al amanecer. Hasta 360 de ellos murieron en un asalto sin piedad que duró horas.

"Ni ellos ni nosotros podemos vivir así eternamente", afirma un agricultor judío

Las ventanas siguen temblando de vez en cuando por las detonaciones

Hoy, el lugar es una especie de santuario. Decenas de personas llegadas en dos autobuses, algunas con audioguía colgada al cuello, deambulan entre fotos, pancartas, velas, altares improvisados, y hasta objetos personales —hay llaves de coches— de las víctimas.

#### Recuerdo de sus hijas

Isaac Markman, de 58 años, un judío de origen brasileño que reside en Vancouver (Canadá), no deja de pensar en sus hijas universitarias, Amanda, de 24 años, y Giovanna, de 22. "Las veo en los rostros de estos jóvenes", afirma delante de las fotos junto a las que flamean varias banderas de Israel. Los acompaña su cuñado, Menashe Zugman, y su esposa.

Zugman, de origen argentino y vecino de una de las colonias judías en la Cisjordania ocupada, lleva años como guía turístico por lugares de la memoria del Holocausto, especialmente Polonia. "No podemos comparar esto con la Shoah", cuando murieron entre cinco y seis millones de judíos, admite, aunque "esto del 7 de octubre está más próximo, es el presente", añade. De fondo, retumba cada poco la artillería israelí disparando hacia la vecina

Gaza. Eso no impide que algunos hayan retomado en la zona
sus rutinas. Cuatro trabajadores
tailandeses se afanan en un campo de mangos a las afueras del kibutz Nir Yitzhak. Llevan varios
años allí, pero ninguno fue víctima del ataque de Hamás, cuando
varios compatriotas fueron asesinados y otros, secuestrados. Preguntados sobre por qué no se han
ido pese al conflicto, Kadi, uno de
ellos, responde frotándose la yema de los dedos, en un gesto para
indicar que necesitan el dinero.

La agricultura es el gran motor económico de las comunidades en el perímetro exterior de Gaza. Con la contienda, el sector atraviesa la peor crisis de su historia. En el kibutz Nir Oz se han perdido "varios millones de euros", destaca Martín Filkenstein. miembro de la cooperativa que gestiona los campos de los que depende hasta el 80% de la economía de la comunidad, algunos ubicados a solo 700 metros de la valla de Gaza. Filkenstein, judío llegado desde Argentina hace 25 años y que se salvó del ataque de Hamás tras permanecer escondido con su esposa y sus tres hijos durante 12 horas.

Una columna de humo se alza a la altura de la localidad palestina de Rafah, fronteriza con Egipto. Mientras, en el lado israelí, trabajan con esa explosión de fondo un tractor y una máquina preparando alpacas de paja. Más abajo, ahí donde confluyen Israel, Gaza y Egipto, solo quedan las instalaciones del paso hacia territorio palestino. Al fondo, se aprecia la larga fila de camiones en la frontera esperando a ser inspeccionados por agentes israelíes antes de pasar al lado gazatí con ayuda humanitaria. "No podemos vivir eternamente así. Ellos tampoco pueden vivir eternamente así", suspira Filkenstein, que considera a la población de Gaza también víctima del radicalismo de Hamás. ¿Es posible que haya paz en esta frontera? "Creo que es difícil", concluye el agricultor de origen argentino.

4 INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

### El juez multa a Trump con 9.000 dólares por desacato

#### M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York

El juez que supervisa el juicio penal de Donald Trump, el primero de los cuatro que afronta el expresidente de EE UU, impuso ayer en Nueva York una multa por desacato de 9.000 dólares al acusado por nueve comentarios en redes sociales que, a su juicio, violaban una orden de silencio, u orden mordaza -- para impedir que critique a testigos y funcionarios judicialesy le amenazó con una pena de prisión si sigue violándola. También dio a Trump, que deberá pagar la multa antes de que acabe la semana, unas horas de plazo para borrar los "post ofensivos", siete en su plataforma, Truth Social, y dos de la web de su campaña.

En una orden escrita, el juez Juan Merchan dijo ser "muy consciente de los derechos de la primera enmienda [que consagra la libertad de expresión] del demandado y [que] los protegía". Pero, no obstante, advirtió de que no toleraría continuas violaciones de sus órdenes y que "impondría una pena de prisión"



Trump, en el tribunal.

si fuera necesario. Merchan impuso la orden a Trump en marzo y la amplió el 1 de abril, dos semanas antes de que empezase el juicio. El expresidente ha sido obligado a guardar silencio en otros juicios y multado en dos ocasiones por hacer caso omiso de la orden.

Solo en la primera semana del juicio, que se celebra en el tribunal penal de Manhattan, Trump violó, según los fiscales, en 10 ocasiones la orden impuesta por Merchan para evitar que la incontinencia verbal del presumible candidato republicano alcanzase a testigos y miembros del jurado, así como a familiares del juez y del fiscal que instruyó el caso. El histórico juicio penal es el primero a un expresidente y comenzó el 22 de abril, después de una semana dedicada a la selección del jurado.

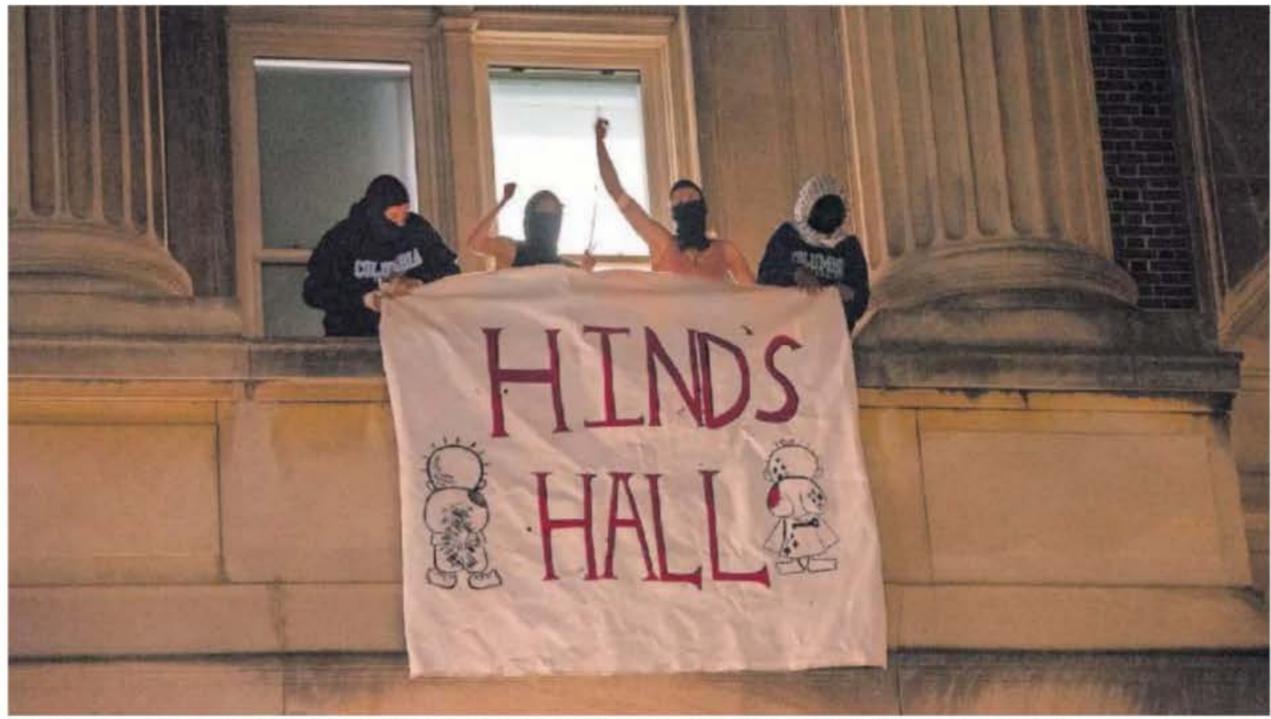

Ocupantes del Hamilton Hall de Columbia bautizándolo como Hind's Hall, ayer en Nueva York. MARCO POSTIGO (AP/LAPRESSE)

La universidad había amenazado con la suspensión académica a los manifestantes que no abandonaran la acampada

# La movilización de los campus escala tras la ocupación de un edificio en Columbia

M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York

La Universidad de Columbia se mantenía en una tensa calma ayer tras la ocupación de uno de los edificios del campus por un grupo de estudiantes acampados en el recinto desde hace casi dos semanas en solidaridad con Gaza. La amenaza de suspender académicamente -con el riesgo de ser expulsados de sus residencias y de perder el semestre- a los acampados que no abandonaran el lunes las 80 tiendas de campaña que quedan llevó a primera hora de ayer a un grupo de manifestantes a atrincherarse en el edificio Hamilton Hill, con una larga tradición de encierros desde la guerra de Vietnam y las masivas protestas en el campus en 1968.

Hasta la Casa Blanca, que hasta el lunes había evitado pronunciarse sobre la movilización, dijo ayer que la toma de un edificio es "un enfoque absolutamente equivocado y no un ejemplo de protestas pacíficas". Las protestas han escalado en otros campus estadounidenses con decenas de detenciones.

Las autoridades de Columbia, epicentro de la movilización, intentan no recurrir a la policía para desalojar el campamento para evitar una repetición de la represión que hace dos semanas logró evacuar el primer campamento, con un centenar de detenciones, pero que inflamó aún más la protesta y la extendió a todo el país.

Tras la ocupación del edificio, el rectorado cerró todos los accesos al campus menos uno, el más cercano a Hamilton Hill, y limitó la entrada a los estudiantes que viven en alguna de las siete residencias y al personal esencial. También amenazó a los atrincherados en el edificio con la expulsión, por "escalar a una situación insostenible", dijo el portavoz, Ben Chang.

En otros campus estadounidenses, los campamentos se levantaron también con tensiones, como la intervención de fuerzas antidisturbios en la Universidad de Texas-Austin la víspera con decenas de detenciones. Ayer por la mañana fueron desalojados los de Connecticut, Yale y la Universidad de Carolina del Norte.

Un vídeo publicado en las redes sociales por Columbia University Apartheid Divest (CUAD, en sus siglas inglesas), el paraguas que agrupa a un centenar de grupos de alumnos y lidera las protestas, muestra la irrupción en el edificio de "un grupo autónomo" compuesto por varias docenas de estudiantes tras romper los cristales de la puerta con un martillo, así como la posterior introducción de vallas en el interior del mismo. Otras imágenes ya virales reflejan parapetos de muebles con que atrancaron las puertas para protegerse de una posible intervención policial.

En un mensaje colgado en las redes, CUAD señala que "esta escalada está en línea con los históricos movimientos de estudiantes de 1968 [Vietnam], 1985 [apartheid sudafricano] y 1996, que Columbia reprimió entonces y hoy celebra". En 1996 un centenar de alumnos se encerró en el mismo edificio para pedir al rectorado que crease un grupo de estudios étnicos. "Esta acción obligará a la universidad a confrontar la sangre en sus manos", continúa la explicación de CUAD. La organización señala el fracaso de las negociaciones "de buena fe" con las autoridades de la universidad y la amenaza de es-

Han rebautizado el edificio como Hind Hill, por la niña palestina muerta

Las autoridades sopesan cómo mover ficha sin provocar otra onda expansiva tas de "suspensiones masivas y expulsión, considerando incluso llamar a la Guardia Nacional" contra los manifestantes, una posibilidad en principio descartada por la junta de gobierno, al igual que recurrir a la policía.

Los ocupantes, que han rebautizado el edificio como Hind Hill en memoria de Hind Rajab, la niña palestina que murió hace dos meses rodeada de cadáveres mientras pedía ayuda durante horas, anunciaron que seguirán encerrados hasta que la Universidad retire todas sus inversiones de empresas vinculadas a Israel.

La demanda de los estudiantes de Columbia es más rigurosa que la de otros campus, que piden que sus directivos desvinculen sus inversiones únicamente de empresas de la industria militar. El de los manifestantes de Columbia es un órdago a la grande, imposible de apuntarse, pues va en febrero, dos meses antes de que brotase la protesta masiva, la universidad anunció que no tenía la menor intención de desinvertir de empresas vinculadas a Israel. Columbia tiene una cartera de 13.600 millones de dólares (unos 12.731 millones de euros), gestionada por su propio fondo de inversión.

El blindaje ya casi total de Columbia ha excluido a estudiantes que viven fuera del campus, pero que acuden a sus comedores a diario. La vecina facultad Barnard, donde se concentran los alumnos judíos, ha habilitado un servicio de comidas alternativo. Pero todas las entradas a Columbia, desde la principal -donde ayer se concentraban más periodistas que estudiantes-, a las traseras que llevan a una cafetería o el gimnasio, están cerradas a cal y canto. Las autoridades de Columbia sopesan cómo mover ficha sin provocar una nueva onda expansiva a solo unas semanas para las ceremonias de graduación.

EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

INTERNACIONAL



Donald Tusk y Viktor Orbán en el Consejo Europeo del 22 de marzo. NICOLAS ECONOMOU (GETTY)

# El 'big bang' europeo cumple 20 años con una nueva ampliación

Ucrania, Moldavia y parte de los Balcanes aguardan su turno tras la adhesión de 10 países en 2004

MARÍA R. SAHUQUILLO MANUEL V. GÓMEZ Bruselas

La Unión Europea mira ya hacia su próxima gran ampliación. Lo hace con las lecciones aprendidas del ensanche hacia el Este de 2004, un auténtico big bang que sumó al club comunitario 10 países —Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia— y que ha supuesto uno de los pasos de mayor calado en los casi 70 años de historia de la Unión.

La adhesión de los socios del Este, un grupo diverso política, social y económicamente, cumple hoy 20 años en pleno debate sobre un nuevo alargamiento para sumar a Ucrania, un país en guerra, a Moldavia y a los Balcanes (los Estados que aún no se han incorporado al bloque). El balance para esos Estados miembros que cumplen dos décadas en el proyecto común y para el club comunitario es enormemente positivo en todos los campos, pero también ha supuesto grandes desafios, como la deriva autoritaria de Polonia y Hungría o que la cohesión social avanza más lenta de lo esperado. Esa cuantiosa incorporación ha supuesto también un enorme reto en el funcionamiento interno de la UE, con estructuras que se concibieron con un número de socios muy inferior al actual.

La gran ampliación de 2004 sumó a la Unión Europea más de 70 millones de habitantes. Con la próxima, aún en diseño y para la que el club comunitario tendrá que emprender reformas previas, los ciudadanos de la UE serán más de 500 millones. "Para los nuevos miembros la motivación del acceso a la Unión ha sido el fuerte deseo de ser parte de este mundo de libertad y prosperidad", lanzó ayer el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una ceremonia de conmemoración. "Europa es mucho más que geografía, es una idea", apuntó. Para la Unión, que ya no quiere zonas grises con una potencia imperialista como Rusia, cuya guerra a gran escala contra Ucrania entró en febrero en su tercer año, la próxima ampliación es también una cuestión de seguridad.

El cambio en los nuevos ha sido mayúsculo. La presidenta de la Comisión Europea ha hablado estos días de "milagro económi-

La futura extensión, sin fecha, es un asunto de seguridad para la UE

Los ciudadanos europeos, divididos sobre la conveniencia de crecer hacia el Este co" para esos Estados miembros como consecuencia de la adhesión. Porque si hay un espejo al que se pueden mirar los aspirantes a ingresar en la Unión respecto a lo que ha sucedido en los últimos 20 años, es la evolución de sus economías.

La mayoría de sus indicadores son positivos en la decena de países que protagonizaron la adhesión. El PIB per cápita en muchos de ellos ha crecido muy rápido. En Polonia, el más grande de todos, se ha duplicado: de 6.900 euros por habitante en 2003 a 14.750 euros el año pasado. Saltos incluso superiores se han dado en Estonia, Lituania, Letonia o Eslovaquia y algo menos en Hungría, República Checa o Eslovenia.

"La esperanza de los países del Este y centro de Europa era que su membresía a la UE impulsara el crecimiento y generara ganancias fuertes en su nivel de vida", rememora la investigadora Sona Muzikárová, del instituto de análisis Atlantic Council. Esta experta subraya que hay camino por recorrer porque los países del Este están "un 20%" por debajo de la media de la Unión.

La división entre los "viejos" y los "nuevos" socios —en 2007 entraron Bulgaria y Rumania; en 2013, Croacia— se percibe en la percepción sobre la futura ampliación. Mientras que en Austria (53%), Alemania (50%) y Francia (44%) una mayoría de encuestados cree que la UE no debería emprenderla, son mayoría en Rumania o Polonia los que creen que sí debe hacerlo, según la encuesta del European Council on Foreign Relations (ECFR).

### Los socialdemócratas avisan a Von der Leyen contra un pacto con ultras

Advierten de que está en riesgo reeditar la coalición con los populares tras el 9-J

#### M. R. S. Bruselas

Los socialdemócratas europeos avisan a la conservadora alemana Ursula von der Leyen: si pacta con la ultraderecha tras las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, no revalidarán la gran coalición entre socialistas y populares que ha mantenido la estructura política de la Unión Europea durante 70 años. Los pactos tras los comicios clave y la configuración de la que puede ser la Eurocámara más polarizada y escorada a la derecha de su historia. pueden suponer un seísmo mayúsculo. Y Von der Leyen, candidata principal de Partido Popular Europeo (PPE) para secomprometidos en función del próximo Parlamento", señaló. 
"O quieres tratar con la ultraderecha o no. Como progresistas, podemos decir con firmeza: no hay coalición en el Parlamento Europeo con Identidad y Democracia (ID) o con ECR", zanjó Löfven en un mensaje en las redes.

El gesto de Von der Leyen puede así complicarle el apoyo no solo de los socialdemócratas en la Eurocámara, sino también de líderes como Pedro Sánchez, con quien tiene una excelente sintonía. Son los jefes de Estado de los Veintisiete quienes la elegirían, como paso previo, en el reparto de los grandes puestos tras los comicios. Después, el Parlamento Europeo debe confirmar el nombramiento. El español es uno de los mandatarios europeos que más ha alertado sobre los efectos del auge de los ultras en los derechos de la ciudadanía y la salud democrática europea.

"El mensaje de Von der Le-

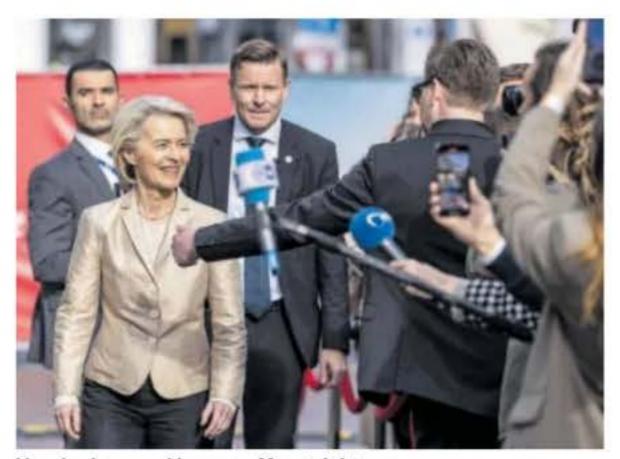

Von der Leyen, el lunes en Maastricht. MARCEL VAN HOORN (EFE)

guir al frente de la Comisión Europea, se ha destapado. Ya ha dicho a las claras lo que sus gestos y sus discursos llevaban muchos meses insinuando: que para ella no toda la ultraderecha es igual y que está dispuesta a pactar con los Reformistas y Conservadores Europeos (ECR). Ese grupo incluye a los euroescépticos de Vox; a los ultras de Hermanos de Italia —el partido de Giorgia Meloni, a la que lleva cortejando desde que esta llegó al poder-; o Reconquista, del francés Éric Zemmour, uno de los grandes difusores de la teoría de la conspiración del gran reemplazo.

El presidente del Partido de los Socialistas Europeos, Stefan Löfven, fue tajante ayer tras las declaraciones de Von der Leyen en un debate político el lunes por la noche. "Los valores y los derechos no pueden verse

yen es muy preocupante", subrayó la vicepresidenta tercera de España y candidata socialista a las europeas, Teresa Ribera. "En España conocemos muy bien lo que significa pactar con la ultraderecha. Sabemos lo que representa, en términos de recorte de derechos, libertades y servicios públicos para quienes más los necesitan", indicó en un comunicado. "No nos gustaría en absoluto ver esa imagen de hace pocos días en Roma, de personas con el brazo en alto [haciendo el saludo fascista] pero esta vez en Bruselas, ejerciendo su voluntad", zanjó.

La conservadora alemana, como antes el presidente de su familia europea, Manfred Weber, más a la derecha, traza algunas líneas rojas: sus hipotéticos socios deben ser pro-Ucrania, apoyar el Estado de derecho y pro-OTAN.



Desde la izquierda, Catharina Bu, Joyce Banda, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, Finn Jarle Rode e Ingrid Marie Vaag Endrerud, en el monumento en recuerdo a las víctimas en la isla de Utoya, en una imagen del Oslo Center.

Los supervivientes de la matanza de Utoya (Noruega) ven que discursos y conspiraciones como las de entonces proliferan 13 años después

## Odio en las redes, violencia en las calles

PABLO LINDE Oslo

La rama juvenil del Partido Laborista Noruego, propietaria de la isla de Utoya, no sabía qué hacer en aquel entorno idílico después del atentado terrorista en el que Anders Breivik asesinó a 69 jóvenes a tiros en 2011. Entre no tocar nada y tirarlo todo abajo, tras mucho tiempo hablando con las familias de las víctimas, decidieron un término medio: construir un edificio conmemorativo sobre la cafetería donde se produjeron una docena de esos asesinatos, conservando dentro algunos de los escenarios de la barbarie. Está sujetado por 69 pilares de madera, uno por cada víctima mortal, y rodeado por una estructura con 495 tablas, que simbolizan a cada uno de los supervivientes.

Una es Ingrid Marie Vaag Endrerud, que ahora dirige la isla. Reconoce que, como ocurrió con el memorial, la sociedad noruega se pasó una década sin saber cómo reaccionar ante esos atentados. "Han pasado 13 años y algo hemos avanzado, pero probablemente no estamos haciendo lo suficiente", confiesa, ante una sociedad, en su país y el resto del mundo, que lejos de enterrar los discursos de odio ultraderechistas que dieron lugar a aquel desastre, los tiene a flor de piel.

La palabra islam aparecía más de 3.000 veces en el millar de páginas que dejó escritas Breivik sobre su ideología y lo que le impulsó a cometer aquella masacre

chavales llamados a convertirse en líderes de la socialdemocracia de su país. "Las palabras importan", subraya Vaag Endrerud. Cree que en Noruega cuesta asumir que una persona con la misma educación y el mismo contexto cultural sea capaz de cometer la mayor matanza en Noruega tras la Segunda Guerra Mundial: "Breivik creía en una especie de conspiración musulmana que sigue viva de varias formas. Mucha gente vive atemorizada con los atentados islamistas sin darse cuenta de que la ultraderecha ha sido mucho más dañina".

Con ese lema que proclama ella, "las palabras importan", el

en un campamento de verano de Oslo Center celebró ayer un encuentro con una veintena de líderes y activistas para analizar cómo se pasa de los discursos a los hechos, cómo frenarlos y cómo este ecosistema de odio y cámaras de eco en las redes sociales tienen un enorme impacto, sobre todo en la juventud. "Buena parte del mundo se sigue preguntando cómo aquello pudo suceder en Noruega, una de las democracias más modernas del mundo", reflexonaba Finn-Jarle Rode, director ejecutivo del Oslo Center. "Eso nos dice que puede suceder en cualquier lugar", se respondió. Vaag Endrerud alertó sobre la tentación de achacar aquella barbarie a "un loco": "Eso no nos permite

Líderes y activistas piden en Oslo mayor control de las tecnológicas

La inclusión es clave para proteger de los extremismos a los ióvenes vulnerables

### Facebook y la limpieza étnica en Myanmar

El investigador Sebastian Schutte, del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, está documentado cómo Facebook fue clave en la limpieza étnica de 2017 en Myanmar, donde miles de personas rohinyás fueron víctimas de homicidio, tortura, violación y desplazamiento. Varios estudios posteriores muestran cómo estos peligros continúan. Uno publicado en 2020 analizó el impacto del discurso de odio en Facebook en Alemania, correlacionando el aumento de la actividad en la plataforma con un

incremento en los ataques contra inmigrantes y refugiados entre 2015 y 2017. La investigación concluyó que hay una conexión sistemática entre el discurso de odio en internet y la violencia en el mundo físico. Otro, de 2023, indagó en el aumento de la polarización desde 2016 en EE UU y el surgimiento de grupos paramilitares y violentos. A través de análisis estadísticos, examinó la actividad en la plataforma de medios sociales Parler y concluyó que el incremento en la actividad en redes sociales de extrema derecha

está vinculado con un aumento en la violencia.

Los discursos de odio. advierte Jagan Chapagain, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tienen un doble nivel: "Los individuos pueden sentirse amenazados, menospreciados o excluidos, lo que impacta negativamente su salud mental y su sentido de pertenencia. Y, en el ámbito social, crea divisiones, alimenta la discriminación y puede conducir a la violencia contra grupos marginados".

ver que lo que realmente hay detrás es una ideología peligrosa y nos hurta las herramientas para luchar contra ella". El psicólogo forense declaró a Breivic "plenamente responsable de sus actos".

Cuando se produjo aquel atentado, las redes sociales estaban en sus primeros años y se veían como un rayo de esperanza de libertad que alumbraban fenómenos como las primaveras árabes. Mucho han cambiado desde entonces. Los discursos de odio siempre han estado ahí, como recordó Joyce Banda, expresidenta de Malawi, que puso como ejemplo el intento de exterminio de los tutsis por los hutus en Ruanda en 1994. Sin internet, fue la radio la que propagó aquella barbarie. Pero las redes sociales aceleran y amplifican el proceso.

Esta polarización no tienen fácil solución, pero en Oslo se han esbozado ideas. Una, debatida en occidente desde hace años, la propuso Bernard Kouchner, cofundador de Médicos sin Fronteras: "No creo que debamos prohibir las redes, pero tendremos que aceptar mantener un control muy estricto sobre ellas. Las empresas de internet deben ser responsabilizadas por lo que difunden, al igual que los editores de prensa".

Rolf Skjöldebrand, confundador del Non-violence Project, lo enfoca desde un ángulo positivo: "Sabemos que el odio es un comportamiento aprendido, que surge de varios factores como el miedo, la ignorancia, la inseguridad o las experiencias pasadas, así como las influencias culturales y los condicionamientos sociales. Si estamos de acuerdo en esto, también lo estamos en que se puede desaprender."

En su organización utilizan lo que llaman "el triángulo del cambio". Según esta teoría, en todo contexto de odio hay tres actores: víctimas, agresores y espectadores, que no suelen intervenir por miedo, desconocimiento o indiferencia. El objetivo es convertir a estos últimos en "defensores" de las víctimas mediante educación. concienciación y políticas que vayan en este sentido.

La educación es la herramienta más mencionada. Amra Sabic-El-Rayess, profesora de la Universidad de Columbia, esbozó su teoría que explora cómo aislar a ciertos alumnos pueden fomentar la radicalización. "Quienes ejercen violencia suelen venir de entornos donde se han sentido marginados", subrayó.

Para el ex primer ministro noruego Kjell Magne Bondevik, no es un problema solo de educación, sino que está en las raíces mismas de las sociedades: "Las humillaciones, ocupaciones [en referencia a Israel], ser mirado como ciudadano de segunda clase, hacer sentir excluidos de la sociedad a algunos de sus miembros los hace más vulnerables a ser reclutados por extremistas". El reto es construir "sociedades inclusivas", como hizo Nelson Mandela en Sudáfrica tras ganar las elecciones: "No excluyó a los blancos, los quería a bordo de su proyecto".

### Carlos de Inglaterra reanuda su actividad pública con la visita a un centro oncológico

El acto del monarca persigue demostrar que avanza en su recuperación del cáncer

#### RAFA DE MIGUEL Londres

Carlos III de Inglaterra, acompañado de la reina consorte, Camila, bajó sonriente a media mañana de ayer del Rolls Royce oficial para saludar a la directiva del centro oncológico Macmillan Cancer Centre, en Londres. El monarca eligió un lugar especialmente simbólico para reanudar su actividad pública, casi tres meses después de haber sido sometido a un tratamiento contra "una forma de cáncer" -el palacio de Buckingham nunca dio más detalles del diagnóstico- que le ha mantenido alejado del contacto directo con los ciudadanos.

Durante la visita, el rev. de 75 años, pudo charlar con el personal y los pacientes del centro, inaugurado hace 12 años, e integrado dentro del University College Hospital. Los investigadores que recibieron a Carlos III le invitaron a conocer los avances y detalles del proyecto TRACERx, una colaboración entre 250 especialistas y 19 centros oncológicos de todo el país que persigue la consecución de una terapia de precisión para los enfermos de cáncer de pulmón.

Los médicos que tratan al monarca tienen el optimismo suficiente sobre su recuperación como para haber dado luz verde a la reanudación de su actividad pública, aunque el tratamiento, del que nunca se ha aclarado si se trata de quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, seguirá adelante.

Durante estos tres meses, Carlos III ha mantenido cierta presencia a través de comunicados



Carlos de Inglaterra durante su visita al Macmillan Cancer Center, ayer en Londres. S. PLUNKETT (GETTY)

escritos o grabados, fotos y vídeos, para transmitir la idea de que sus capacidades se mantenían plenas y de que era capaz de seguir el día a día de los asuntos de Estado.

#### Apariencia de normalidad

El 31 de marzo, Domingo de Pascua, el rev acudió a la capilla de San Jorge, en el recinto del castillo de Windsor, para participar en el tradicional servicio religioso. Era la primera vez en mucho tiempo que participaba de modo presencial en un acto público. Entonces, recorrió a pie varios metros, acordonados en el exterior. donde esperaban centenares de ciudadanos, y se dejó hacer fotos con muchos de los que aguardaban allí desde primera hora de la mañana. Un gesto interpretado por muchos como un intento de recuperar cierta apariencia

de normalidad en la actividad del rey. La estrategia desplegada por el palacio de Buckingham durante todo este tiempo contrasta con los errores del equipo de comunicación de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien también reveló en marzo que padecía cáncer. La falta de información sobre su salud desató una ola de especulaciones y rumores que se acabó convirtiendo en una crisis de gestión de la casa real británica.











PROYECTO GRATIS Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS Ahora usted puede alguilar sus muebles

y disfrutarlos cómodamente mediante

un contrato de arrendamiento.

INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

**ELIANE BRUM** 

### Peor que muy malo

i los científicos del clima afirman, tras los récords de calor y los fenómenos extremos de 2023, que hemos entrado en "territorio desconocido", los periodistas que cubren la Amazonia y el colapso climático son testigos, en la selva y en la política de Brasilia, de un escenario mucho peor que el muy malo que estaba previsto. Brasil se ha convertido en un ejemplo de lo poco que puede hacer un presidente demócrata cuando la extrema derecha avanza por todos los flancos con el apoyo de las corporaciones transnacionales y ahora también con el respaldo personal de un supermillonario como Elon Musk, que controla una red social y la mayoría de los servicios de internet en la Amazonia.

La señal más explícita tuvo lugar la semana pasada, cuando unos 8.000 indígenas de más de 200 naciones ocuparon Brasilia durante el Campamento Tierra Libre, el mayor evento anual de los pueblos originarios que se celebra desde hace 20 años para presionar al Gobierno y al Congreso para que avancen en la demarcación de tierras y garanticen los derechos que determina la Constitución. Esperaban que se demarcaran seis territorios, una expectativa que ya era muy baja. Abandonaron la capital brasi-

leña con el anuncio de que solo se demarcarían dos. Es fácil creer que al presidente Luiz Inácio Lula da Silva le hubiera gustado anunciar un número mayor de demarcaciones. Pero, acorralado por un Congreso dominado por la agroindustria predatoria, Lula vendió al mejor postor los indígenas y el medio ambiente. Durante el mismo período, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes, famoso por codearse con políticos de derechas, realizó una taimada maniobra para meter la minería en tierras indígenas en el debate jurídico sobre el hito temporal -una tesis perversa

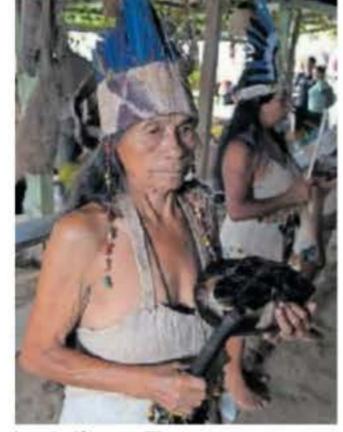

Los indígenas Ticuna, originarios de la Amazonia. GETTY

según la cual solo tienen derecho a sus tierras ancestrales los pueblos que las habitaban el día en que se promulgó la Constitución, el 5 de octubre de 1988—. La Suprema Corte fue fundamental para frenar el golpismo de Bolsonaro y los abusos inconstitucionales del Congreso. Pero el movimiento del magistrado indica que el Supremo, fuertemente atacado por el Congreso y en las últimas semanas por Elon Musk, puede estar cediendo a las presiones.

Cuando Lula ganó las elecciones presidenciales contra el extremista de derecha Jair Bolsonaro, por pocos votos y gracias a un frente amplio, se preveía que lo tendría muy difícil. La mejor apuesta era que la presión internacional, motivada por el papel que desempeña la mayor selva tropical del planeta para frenar el calentamiento global, garantizaría cierto equilibrio en la desproporción de fuerzas. Pero ¿cómo, si las empresas transnacionales con banderas de países europeos y norteamericanos figuran entre los principales responsables de la destrucción acelerada de la selva y ejercen influencia sobre el Congreso?

Si un presidente demócrata puede hacer poco, poco es mejor que nada en la dramática situación que vivimos. Es mucho mejor que el panorama que se dibuja con el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y de un sucesor de Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2026. Avanza el calentamiento global y avanza la extrema derecha, y coleccionamos más fracasos que éxitos a la hora de detener estos dos flagelos íntimamente relacionados. Posiblemente porque no hay un "nosotros", sino una mayoría de individuos amedrentados que intentan sobrevivir en un planeta dominado por una minoría tan depredadora y egocéntrica que incluso ha superado la atávica preocupación por el destino de sus propios hijos.



Protesta contra el ajuste de Milei, ayer a las afueras del Congreso en Buenos Aires. J. I. RONCORONI (EFE)

## El Congreso argentino aprueba la ley de desguace del Estado de Milei

El proyecto, una versión menos ambiciosa que la que fracasó en febrero, necesita el aval del Senado

MAR CENTENERA Buenos Aires

El presidente argentino, Javier Milei, logró aver su primera victoria legislativa tras más de cuatro meses de Gobierno. La Cámara de Diputados aprobó, por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, un nuevo proyecto de ley de desguace del Estado. Se trata de una versión recortada y mucho menos ambiciosa de aquella que fracasó en febrero por los votos en contra de, incluso, los diputados aliados. La votación es un éxito parcial, porque la iniciativa debe sortear un último obstáculo para convertirse en ley: el Senado. El peronismo, primera minoría en la Cámara alta, anticipa allí una fuerte oposición, mientras que organizaciones sociales, de izquierda y sindicatos protestarán en las calles.

El debate en la Cámara de Diputados comenzó ayer a mediodía y se extendió en una maratónica sesión de más de 26 horas ininterrumpidas. Primero se aprobó el texto en general, pero después se votaron en particular algunos de los 232 artículos del bautizado como proyecto de Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con resultados más ajustados pero también afirmativos.

La aprobación del proyecto

muestra el cambio de estrategia del Gobierno ultraderechista respecto a febrero, cuando la Cámara de Diputados frenó una primera versión de la ley, aún más extensa. Milei mantiene hoy su retórica anticasta, con agresiones verbales constantes hacia los políticos, pero aceptó negociar muchos artículos con gobernadores provinciales y referentes de la oposición dialoguista para asegurarse la votación afirmativa del proyecto de ley.

Milei ha conseguido el respaldo de los diputados pese a estar en clara minoría: el oficialista La Libertad Avanza (LLA) tiene solo 38 de los 257 asientos de la Cámara baja.

#### Superpresidente

Los diputados acordaron darle poderes extraordinarios por un año a Milei para gobernar por decreto en materia administrativa, económica, financiera y energética. También lo autorizaron a privatizar algunas empresas estatales —entre las que están Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos—y disolver casi todos los organismos públicos, a excep-

El mandatario tendrá poderes extraordinarios para gobernar por decreto

El Gobierno podrá privatizar empresas estatales y disolver organismos públicos ción de 14. Entre los que quedaron a merced del cierre está el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el que se conservan los perfiles genéticos de muchos familiares de desaparecidos en la dictadura —y de los bebés que dieron a luz en cautiverio— que son buscados por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

"Menos Estado es más libertad", dijo el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, durante el debate. "Vamos a construir un Estado más ágil y eficiente. Se van a eliminar trabas burocráticas que asfixian a la economía", agregó. El Pro, el partido encabezado por el expresidente Mauricio Macri, se ha convertido en el principal aliado legislativo del Gobierno. Sus 37 diputados votaron a favor por considerar que le da al Gobierno las herramientas que solicita para el cambio votado por los argentinos en noviembre. También dieron su apoyo muchos de los legisladores de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal.

La oposición estuvo liderada por la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), que cuenta con 99 diputados. La legisladora Natalia Zaracho denunció que la nueva normativa sólo benefician a los más poderosos: "No es para la libertad de los argentinos, sino que es para la libertad del 1% más rico y las multinacionales. Por eso yo la llamaría Ley de Bases para el saqueo de nuestro país y la pérdida de todos nuestros derechos". "No podemos poner la ciencia de la Argentina, los intereses del país, en una timba a ver qué sale", señaló por su parte el jefe de bloque de UxP, Leopoldo Moreau.

EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024



REDUCIR LA JORNADA LABORAL PARA VIVIR MEJOR



## El PSOE frente al espejo

La inédita reflexión privada de Pedro Sánchez obliga al partido a comenzar el debate sobre un futuro sin su liderazgo

LOS CINCO días que Pedro Sánchez se ha tomado para calibrar su continuidad al frente del Gobierno han situado al PSOE frente al espejo. En privado, hay dirigentes que reconocen que se le han "visto las costuras" a un PSOE en el que el hiperliderazgo de su secretario general ha ocupado todos los espacios desde que Sánchez se impuso en las primarias de mayo de 2017, gracias al apoyo masivo de la militancia frente a Susana Díaz y todos los pesos pesados del socialismo en España.

Durante su mandato —que mantuvo a flote y devolvió al gobierno a un partido que en esta década vio crecer como nunca el espacio a su izquierda—, no se ha movido ninguna pieza orgánica sin el consentimiento de Sánchez y, a pesar de la intensidad de la agenda institucional como presidente del Gobierno, ha estado al día de cada detalle del partido. Si ha tenido la percepción de que alguien de su equipo iba por libre, su clara determinación ha sido cortar por lo sano cualquier aspiración. Paradójicamente, ha sido el propio secretario general quien estos días ha alimentado el debate sucesorio al amagar con un paso atrás que nadie esperaba hasta la semana pasada. Ha sido Pedro Sánchez quien, por primera vez, ha situado al conjunto de los socialistas ante el precipicio de un PSOE sin él y lo ha hecho, además, en un momento especialmente delicado para el partido.

Las encuestas no reflejan un desplome del PSOE (el barómetro de abril de 40dB. para EL PAÍS le sitúa en el 30% de los votos, a pesar del desgaste del debate de la ley de amnistía), pero los socialistas atraviesan una coyuntura de especial complejidad tras el 28-M, cuando perdieron gran parte de los gobiernos autonómicos. En la actualidad, el PSOE solo conserva los ejecutivos de Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra y tiene pendiente la consolidación de nuevos liderazgos en los territorios donde no gobierna. Con este panorama y a la espera de cómo se resuelvan las elecciones en Cataluña, en este momento, el único gran soporte del PSOE es el Gobierno de España. La dimisión repentina del presidente habría supuesto un enorme elemento de inestabilidad en el conjunto del PSOE y habría frustrado cualquier intento de hacer una renovación ordenada en las federaciones socialistas que, a excepción de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia, tienen que celebrar aún sus congresos regionales. Lo previsto, hasta ahora, es que se convoquen en cascada tras el congreso federal ordinario. Este está previsto para 2025, pero el calendario político podría llevar a adelantarlo a otoño.

Al día siguiente del anuncio de que continuará en el Gobierno, Sánchez ha querido este martes en la Cadena

#### El presidente declara su voluntad de ser candidato, pero está por ver que el debate sucesorio sea controlable

SER zanjar las especulaciones sobre el pos-sanchismo en el PSOE y ha declarado su voluntad de continuar como candidato en las próximas elecciones. Con este mensaje de confianza a su electorado y a las bases socialistas, el secretario general intenta frenar cualquier movimiento interno que pueda sembrar la inestabilidad en el partido, pero está por ver que el debate sucesorio sea controlable después de estos cinco días sin Sánchez, que se suman a diez años al frente del PSOE y una segunda legislatura en el Gobierno.

El presidente afirmó además en esa entrevista que el partido "trasciende" a su persona, una declaración que invita a pensar que el PSOE, como pieza clave en el sistema político de España, debería empezar también a reflexionar de forma colectiva sobre cómo garantizar la continuidad del proyecto político más allá de la personalidad y el carisma de su líder.

### El cordón sanitario de Von der Leyen

URSULA VON der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y aspirante del Partido Popular Europeo para repetir
en el cargo tras las elecciones de junio, se mostró este lunes
dispuesta a romper el cordón sanitario que aísla desde hace años a los grupos de ultraderecha presentes en el Parlamento Europeo. La conservadora alemana parece decidida
a establecer su propio cordón, un perímetro de seguridad
democrática flexible y a la medida que, según ella, solo
dejaría fuera a las formaciones claramente antieuropeas,
prorrusas y contrarias a libertades fundamentales, como
sería el caso de los partidos de Marine Le Pen en Francia,
Matteo Salvini en Italia o AfD en Alemania.

Von der Leyen, en cambio, está abierta a entenderse con ECR (siglas en inglés de Reformistas y Conservadores Europeos), una amalgama de partidos ultranacionalistas y euroescépticos integrada por formaciones como Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra italiana, Georgia Meloni; PiS, con el polaco Jaroslaw Kaczynski al frente, o el español Vox. "Dependerá mucho de la composición del Parlamento y de quién forme parte de cada grupo", aseguró la alemana en la noche del lunes en Maastricht durante el primer debate electoral para los comicios europeos del 9 de junio.

El peligroso guiño de Von der Leyen a una parte de la extrema derecha amenaza con romper la gran coalición entre populares y socialistas que *de facto* ha regido los de-

signios de la Unión Europea durante 70 años. Se trataría de un seísmo político de grandes proporciones que, de entrada, pondría en peligro la renovación de Von der Leyen en el cargo, y de paso podría condenar a la UE a un bloqueo parlamentario similar al que han sufrido varios países, incluida España, en los últimos años.

Es cierto que la fragmentación electoral ha terminado con el duopolio en Bruselas de la democracia cristiana y la socialdemocracia y hace inevitable una geometría variable y multipartidista. Pero traspasar la línea de pactar con partidos que cuestionan abiertamente los derechos y libertades conquistados en las últimas décadas, como es el caso de los que forman ECR, puede hacer que Von der Leyen se quede encerrada en su propio cordón de seguridad, sin posibilidad de encontrar aliados más allá de la extrema derecha.

Su compañero de partido en España, Alberto Núñez Feijóo, ya sufrió ese autoaislamiento tras las elecciones del 23-J por haberse inclinado de antemano hacia la ultraderecha de Vox. La conservadora alemana, que llegó a la presidencia de la Comisión en 2019 con el respaldo de populares, socialistas y liberales, debe sopesar con tiento sus movimientos antes y después del 9-J para no arruinar el legado de su primer mandato, que la acredita para un segundo, y no condenar a la Unión a una parálisis institucional inadmisible en el actual escenario geoestratégico mundial.

CARTAS A LA DIRECTORA



#### Denunciar la violencia machista

Tenía 13 años cuando me enamoré de un chico malote, atractivo y, a ojos de todos, una persona amable, vergonzosa e incluso protectora de los suyos. Los primeros meses fueron de plena felicidad; nunca antes había sentido el amor así. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. La felicidad y el amor se transformaron en inseguridad, agresividad y celos. Desde que identifiqué que era víctima de violencia de género, he arrastrado un sentimiento de injusticia, rabia, dolor e inseguridad. ¿Por qué no lo denunciaste? La decisión de denunciar resulta muy difícil. El trauma provoca respuestas emocionales muy dañinas: miedo, culpa o vergüenza. Se necesita tiempo para procesar lo que ha sucedido y buscar el apoyo emocional necesario. Uno de los grandes obstáculos es el miedo a no ser creída o afrontar represalias del agresor o su entorno. Cada persona tiene su proceso de recuperación, y la decisión de denunciar puede ser un paso importante. Hay que respetar y apoyar a las víctimas, independientemente de cuándo decidan hablar sobre su experiencia.

Ana Álvarez Alonso. Bilbao

La reflexión de Sánchez. Tras cinco días de reflexión, Pedro Sánchez ha decidido seguir y se ha comprometido a liderar un cambio para terminar con el muladar en el que se ha venido convirtiendo la política. Entendiendo el hartazgo, me gustaría plantearle alguna pregunta (quizá necesite otros cinco días para responder), como por ejemplo si se puede terminar con el barro manteniendo a Oscar Puente, si ayuda a despejar el barro reírse a carcajadas del líder de la oposición en el debate de investidura, si es decoroso hablar de fachosfera, si es valiente quedarse callado cuando la máquina del barro escupe sobre los rivales a su izquierda... En fin, si lo de liderar una política más ética lo dice en serio o es simplemente una separata de su Manual de resistencia.

David Barbas. Pamplona

Algo va mal. Empatizamos y aceptamos que se usen el miedo y los bulos como un arma electoral, blanqueamos la política de lodazal, promovemos el enfrentamiento ideológico en las redes sociales... Y, mientras tanto, los precios siguen marcando máximos, el derecho a la vivienda se convierte en un lujo, estamos metidos en la rueda de la autoexplotación y la productividad, y la tasa de suicidios es cada vez más alarmante. Sin embargo, algunos se movilizan y llenan la calle de Ferraz de Madrid para pedir a Pedro Sánchez que no dimita, para que se sienta querido. Algo va mal en nuestras conciencias.

Alba Sáez López. Madrid

Oportunidades perdidas. Al leer las esquelas de amigos y conocidos, nos invade la congoja. Lamentamos no haber compartido más momentos, experiencias y conocimientos que habrían enriquecido nuestras vidas. El tiempo pasado y perdido es irrecuperable. Sin embargo, nos queda aprender a valorar cada instante y cultivar relaciones significativas. Honremos la memoria de los que ya no están fortaleciendo los lazos que nos unen con los que aún nos acompañan.

Fernando Serrano Echeverria. Eibar (Gipuzkoa)

EL PAÍS

consejero delegado

Carlos Núñez

Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luís Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marín Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló.

OPINIÓN 11

### Europa endereza su trayectoria en migración

ANNA TERRÓN

n un momento de especial confianza en el proyecto europeo, recién estrenado el Tratado de Ámsterdam y preparándose la Unión para hacer efectiva la libre circulación interior. pareció posible poner en común elementos tan nucleares del Estado como la gestión de las fronteras. El consenso para desarrollar una agenda europea de migración y asilo era sólido y el empuje político era firme; pero las resistencias internas siguieron siendo tan formidables como el propio reto. A ellas se añadieron los efectos de los atentados de 2001 en Estados Unidos, que entremezclaron la seguridad interior con la exterior. El optimismo del fin de siglo cedió el paso a una actitud defensiva, y las fronteras recuperaron todo su valor simbólico.

Durante los 15 años siguientes, las instituciones europeas mantuvieron el empeño por completar la agenda acordada, con no pocos resultados. Pero las medidas orientadas a reforzar el mensaje de la seguridad ganaron peso, la coherencia de la agenda se resquebrajó, y la cooperación europea se resintió. Las divergencias, tanto en el desarrollo normativo de las previsiones del Tratado como en su implementación, fueron muy tempranas y profundas, y afectaron de lleno el ámbito de la migración. Tanto, que dejaron establecidas dos esferas jurídicas y de actuación separadas: una para la llamada lucha contra la migración irregular, impulsada por el consenso, convertida paulatinamente en la política de migración; y

otra para las políticas de inmigración e integración, atrapadas en el ámbito de la llamada migración *legal*. En esta segunda se fueron quedando la migración laboral o la integración, observadas de soslayo e integradas de forma fragmentaria.

El sistema europeo común de asilo no fue ajeno a esta lógica. Estuvo siempre marcado por una aplicación desigual y la desconfianza entre los socios. Nunca tuvo la ambición de desarrollar un espacio europeo de asilo, sino unas normas comunes aplicables en unos sistemas de asilo estrictamente nacionales. Tanto los países de frontera como los países con un sistema robusto de asilo percibían la situación como injusta. Otros, menos expuestos, pretendían seguir en aquella situación. Impedir la circulación interior de los solicitantes de asilo y los refugiados se convirtió en la prioridad.

La crisis humana gestada en la guerra de Siria desnudó la insostenible debilidad del sistema. Las fronteras interiores volvieron, y el eco incesante del racismo sonó con renovada fuerza.

En aquel momento, la Comisión Europea presentó una nueva agenda de migración y asilo, que no pasó de ser una guía para poder tomar medidas extraordinarias, y el Consejo dio un salto cualitativo en los acuerdos con países terceros, negociando con Turquía el fin de las llegadas. La crisis política interna se sorteó. La gran mayoría de los refugiados sigue hoy acogida en distintos Estados europeos, con mejor o peor suerte. Pero el desarrollo de este ámbito del Espacio de Seguridad, Li-



#### El pacto de la UE ha venido a evitar el derrumbe de una política de inmigración armonizada

bertad y Justicia, iniciado con el siglo, quedó en suspenso.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha requerido años de negociaciones duras hasta resultar en un acuerdo, culminado con éxito por la presidencia española el segundo semestre del año pasado, y refrendado estos días --con mayorías ajustadas-por el pleno del Parlamento Europeo que cierra esta legislatura. Su principal novedad reside en la obligación de los Estados de ejercer sus responsabilidades de forma solidaria. Cada Estado puede decidir cómo hacerlo, de acuerdo con las distintas fórmulas que ofrece el acuerdo, pero la flexibilidad termina ahí. La arquitectura jurídica del pacto se basa en un conjunto de reglamentos de aplicación directa e inmediata en todo el territorio, es prolija en regulaciones y procedimientos que bajan hasta el detalle para asegurar el cumplimiento normativo. Por primera vez, se establecen prácticas de control y escrutinio en frontera que se aplican a migrantes y solicitantes de asilo, antes de determinar su rechazo o aceptación en el territorio europeo. Los Estados cuentan con mecanismos de apoyo para fortalecer las capacidades de sus distintos sistemas que son a la vez mecanismos de monitorización.

El énfasis del pacto está en asegurar la gobernanza y lograr, tras haber aceptado las distintas restricciones políticas impuestas por los gobiernos, recomponer un marco común y restaurar la confianza, en ese marco y entre los Estados miembros.

De ello se esperan tres cosas: evitar actuaciones unilaterales —algunas de las cuales han vulnerado estos años las normas más elementales del Estado de derecho—, mantener la capacidad de acción conjunta —la Comisión y los Estados han logrado gestionar la llegada y acogida de refugiados ucranianos, la mayor de los últimos años, aplicando derecho comunitario— y, por encima de todo, impedir que una futura crisis dañe irremediablemente pilares y estructuras básicas de la construcción europea.

Este es un acuerdo político en un mo-

mento extremadamente delicado. Las difíciles mayorías alcanzadas en el Parlamento Europeo indican la voluntad de acotar los márgenes de la extrema derecha, aun a riesgo, como viene sucediendo, de resbalar hacia su terreno. Cómo se implemente el pacto será determinante.

En el terreno político sabemos que no habrá tregua. La extrema derecha se ha mantenido fuera de todo acuerdo, aprovechando la ocasión para reforzar sus posiciones ante las próximas elecciones. Depende del resto, particularmente de los conservadores y del centroderecha, que sus enunciados vacuos y altisonantes adquieran mayor o menor centralidad. La implementación del pacto y el desarrollo de las políticas de migración y asilo serán un reto central para las instituciones europeas tras

las elecciones al Parlamento Europeo. No hay garantía de que este giro posibilista sea suficiente para alcanzar los objetivos que el acuerdo pretende. Sí puede servir para aquietar la percepción inducida de pérdida de control y crisis permanente.

Si se logra un periodo interno de mínimo sosiego, cabría reconocer la realidad migratoria oculta tras la retórica del caos y el desastre, una realidad mucho más rica y compleja que el retrato que de ella se nos presenta. Si pudiésemos ampliar la mirada, hoy centrada en la frontera, hacia el interior y el exterior de la misma, podríamos ver, analizar y comprender el papel que la migración juega dentro y fuera de la Unión.

Dentro de la Unión podríamos observar cómo han seguido creciendo los visados relacionados con el empleo. En 2022 los Estados de la UE emitieron 1.600.000 primeros permisos de residencia vinculados al empleo. Abordar las necesidades del mercado de trabajo y de los trabajadores en la sociedad posindustrial va a seguir siendo una necesidad. Habría que volver a hablar, en sede europea, de vías de acceso al territorio y a un empleo decente, si queremos mantener el modelo europeo.

La actual política exterior de la Unión, su cooperación internacional y la nueva agenda de desarrollo ambicionan crear alianzas internacionales alineadas con sus objetivos en las transiciones verde y digital, y su dimensión social. Pretende con ello crear nuevas cadenas de valor entre la Unión Europea y sus socios, en su vecindad, en el resto de África, y también en América Latina. Conocer y tener en cuenta la realidad de las distintas dinámicas migratorias locales, regionales e internacionales permitiría tenerlas en consideración como un elemento más de la estrategia europea de desarrollo. Solo reconociendo el carácter estructural de las migraciones y su papel como elemento de la geoeconomía podremos avanzar en su gobernanza.

Anna Terrón Cusí es Senior Fellow en el Migration Policy Institute (MPI).

EL ROTO

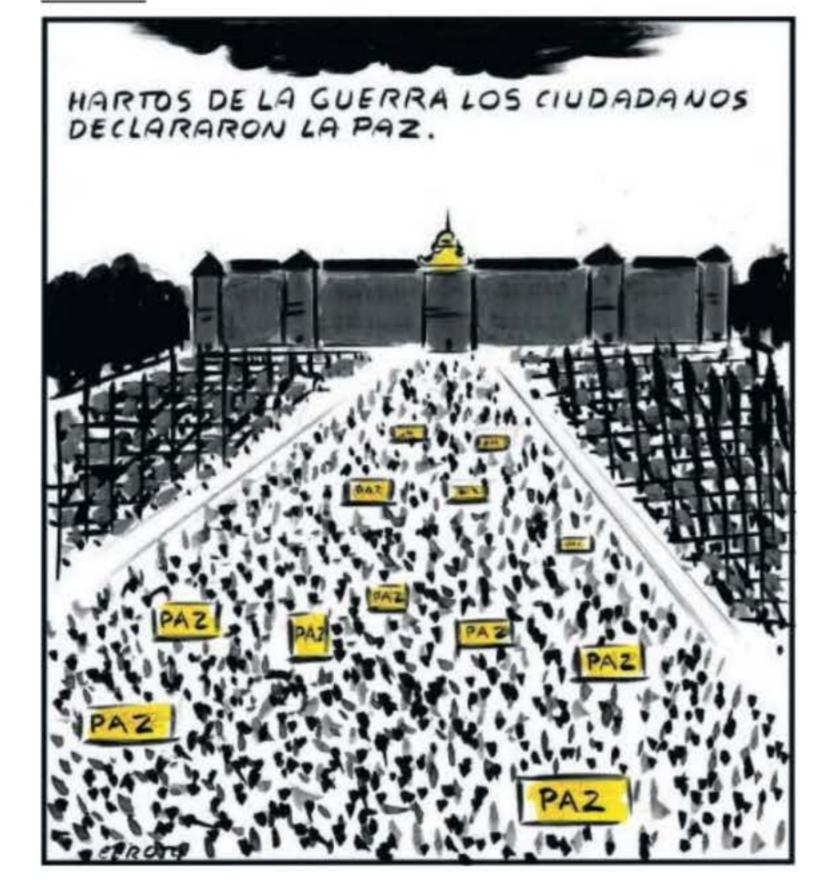

OPINIÓN

EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

#### El debate. ¿Cómo hacer frente a los efectos negativos del turismo?

España suma récords turísticos y se asoma a superar este año los 100 millones de llegadas y los 200.000 millones de PIB. Las protestas de Canarias han señalado los daños que causan las cifras: masificación y pérdida de calidad de vida local

### Por qué decrecer y cómo hacerlo

MACIÀ BLÁZQUEZ SALOM

# Una cuestión de planificación

JOSÉ SERRANO

i llegan cruceros turísticos o no hace día de playa, no hay quien camine por Palma, mi ciudad. Han legalizado alojar a turistas en viviendas que además se acaparan como activos financieros, lo que las encarece hasta ponerlas fuera del alcance de la clase trabajadora empleada en el turismo o la construcción, que precisamente sostienen esa industria y son dos sectores mayoritarios en España. Las playas se abarrotan, como las terrazas y los comercios, que ya no son para los residentes. Por no hablar de lo que no tiene propietario y forma parte de nuestros bienes comunes: alteramos el clima con la polución debida al transporte que sostiene la industria turística; provocamos la pérdida de biodiversidad o hacemos que los mares se calienten, acidifiquen y empobrezcan, complicando los escenarios geofísicos a los que nos trasladamos.

¿Tiene o no sentido, en este escenario, mostrar desapego a un turismo que nos despoja de bienestar y de futuro? El problema se acentúa en las islas por sus límites físicos, la fragilidad del entorno, la irreversibilidad de los daños o la dependencia del exterior. Los barrios históricos de las grandes ciudades, los resorts costeros, los enclaves de montaña más turistificados o los conjuntos patrimoniales presentan problemas de saturación semejantes. En 2023, las islas Canarias recibieron 16.210.911 turistas para una población de 2.202.048 residentes (7,4 turistas por habitante), mientras que las Baleares recibieron 17.836.630 turistas para una población de 1.197.261 residentes (14,9 turistas por habitante).

En lo que llevamos de siglo XXI, la cantidad de turistas llegados a las islas Canarias se ha multiplicado por 1,6, índice que llega a 1,8 en las Baleares. Puede que así se expliquen las manifestaciones del 20 de abril con lemas como "¡Canarias tiene un límite!", u otras protestas históricas en las Baleares. Otros destinos competidores de características semejantes van muy a la zaga, con cifras muy inferiores: en 2023, la República Dominicana acogió 10,3 millones de turistas; Hawái, 8,9, y Cuba, 2,4, mientras que Bali no ha superado aún los 6,3 millones de turistas que alcanzó en 2019.

Pero lo peor no es la presión demográfica. El acaparamiento y el despojo tienen raíces financieras, y marginan y expulsan por razones de renta, una situación favorable únicamente a quien pueda permitirse pagar precios desorbitados por invertir en lugares tan preciados.

Ante un escenario previsible de fin del turismo barato, bien sea por el encarecimiento de los combustibles bien por la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos, la solución no es que solo puedan hacer turismo quienes se puedan permitir un derroche. Competir por el turismo de lujo, mal llamado de calidad, agrava la desigualdad con

mayores registros de consumo energético y de materiales per capita. La distopía
del turismo solo para unos pocos lleva el
cuño del elitismo, el retraimiento social
y el individualismo, hasta el extremo de
defender privilegios por medio de la xenofobia. La alternativa que habrá que explorar, bien sea por gusto o por la fuerza,
es el decrecimiento, que se fundamenta
en la necesidad de contraer el consumo,
pero haciendo converger su distribución
para promover la igualdad.

Ya utilizamos instrumentos de ordenación territorial y turística que ahora toca defender en un contexto de desprecio de los mecanismos de regulación pública: la Ley de Costas, las denominadas "moratorias" que regulan la oferta de alojamiento turístico, los acuerdos para limitar la capacidad de aeropuertos y puertos, el turismo social o la dotación pública de espacios recreativos al aire libre para promover la convivencia que hagan menos deseable tener que desplazarse para aliviarse de la opresión del día a día.

El turismo, entendido como la organización social del ocio en el tiempo y el espacio, forma parte de una utopía a perseguir. Lo deseable es la proximidad, la cotidianeidad y el compromiso con la sostenibilidad de todo lo que nos es común.

Macià Blázquez Salom es catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears. Ha participado en el libro colectivo El malestar en la turistificación (Icaria).

a reciente ola de protestas en Canarias ha lanzado una alerta sobre los efectos del turismo masivo, marcando lo que parece ser un punto de inflexión crítico tanto en esa comunidad como extrapolable a todo el país. Este fenómeno nos obliga a reconsiderar y reevaluar nuestra percepción y la gestión de la industria turística, que ha sido durante mucho tiempo una fuente vital de ingresos y un catalizador del desarrollo económico. No obstante, es fundamental abordar las preocupaciones válidas y lógicas que surgen en torno a esta actividad sin desacreditar por completo una industria que sustenta economías enteras y que ha sido un pilar fundamental para el progreso en zonas con limitadas alternativas de desarrollo.

Un enfoque equilibrado puede transformar el turismo en un vehículo de desarrollo sostenible y beneficio mutuo. En todo el mundo, destinos turísticos icónicos. desde Venecia hasta Bali, afrontan desafíos similares: infraestructuras sobrecargadas por la afluencia masiva de visitantes, incrementos significativos de precios que afectan principalmente a los habitantes locales y una calidad de vida que parece decrecer ante la presión turística. Muchos destinos en España no son una excepción a estos fenómenos, y estos desafíos subrayan una verdad incómoda: el turismo no es inherentemente beneficioso ni perjudicial por sí solo. Su impacto depende directamente de cómo se planifique, regule y ejecute.

En el centro de la controversia está la

turismofobia, un término que deriva no solo de un exceso de visitantes, sino de una gestión inadecuada y de políticas que no han escalado al ritmo de crecimiento vertiginoso de la industria. Este rechazo creciente refleja una gestión que ha priorizado los beneficios económicos inmediatos por encima de la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de los residentes.

Frecuentemente, el turismo es percibido como el catalizador de problemas preexistentes, como la especulación inmobiliaria y la erosión de la cultura local. Sin embargo, estos problemas son a menudo indicativos más de políticas de planificación deficientes que del turismo per se. Por ejemplo, la falta de regulación en el alquiler vacacional y la escasez de vivienda asequible para los residentes son problemas que, aunque amplificados por el turismo, no necesariamente tienen su causa exclusivamente por él. Son aspectos que requieren una atención urgente y soluciones innovadoras para garantizar que el turismo pueda coexistir armoniosamente con las necesidades de las comunidades locales.

Así, la sostenibilidad debe ser el núcleo de cualquier modelo turístico renovado. Esto significa no solo proteger el medio ambiente, sino también asegurar que los beneficios económicos del turismo se distribuyan equitativamente entre todas las partes interesadas. Desarrollar ecotasas, como se ha propuesto en Canarias, puede resultar una forma efectiva de recaudar fondos para mitigar los impactos ambientales. La regulación del mercado de alquiler vacacional podría ayudar a controlar los precios de la vivienda y garantizar que los residentes locales no se vean desplazados por la inflación generada por la demanda turística.

Para mitigar los efectos negativos del turismo y promover un desarrollo más inclusivo y equitativo resulta esencial involucrar a las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones. Esto incluye desde la planificación urbana hasta la gestión turística, pasando por una mayor educación y formación en hospitalidad y gestión sostenible del turismo que puede empoderar a las comunidades locales, permitiéndoles beneficiarse directamente del turismo.

En conclusión, el turismo no debe ser visto únicamente como el villano en la narrativa del desarrollo económico. Con una gestión adecuada y políticas bien diseñadas, tiene el potencial de ser una fuerza para el bien, promoviendo la conservación cultural y ambiental y un desarrollo económico inclusivo. Es el momento de reimaginar el turismo, no como una amenaza, sino como una oportunidad de garantizar un futuro próspero y sostenible para todos los implicados.

José Serrano es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Canarias y asesor en planes estratégicos de turismo.

#### FLAVITA BANANA

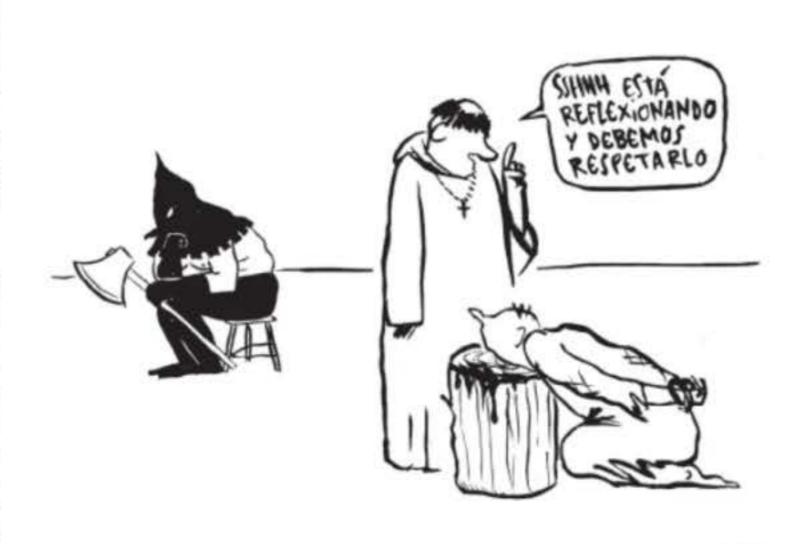

TI AVITA BANANA OPINIÓN 13

#### EXPOSICIÓN / JOSÉ LUIS CABERO

'TERRENO A URBANIZAR' (3/6)



Habitantes de estos espacios nos recordarán siempre lo que fuimos, nos anuncian lo que seremos.

RED DE REDES / NATALIA JUNQUERA

### "Sí a la prensa libre si a mí me conviene"

ómo estará la cosa que ayer, semifinales de Champions, eran políticos y no futbolistas los que copaban la lista de asuntos más comentados en X. Seguía la moviola por el amago de dimisión de Pedro Sánchez y entraba con fuerza Alberto Núñez Feijóo (más de 76.000 tuits), quien hizo una apasionada defensa de la libertad de prensa en el Congreso. Fue hacia la una de la tarde, seis semanas después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, amenazara a Eldiario.es - "Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar"—; a los 43 días de que el mismo alto cargo acusase a informadores de acosar a menores y asaltar encapuchados la vivienda de la presidenta madrileña, y transcurridas apenas unas horas desde que su partido enviara un wasap a los periodistas burlándose de TVE. La comunidad tuitera apreció al vuelo las contradicciones: "Sí a la prensa libre si a mí me conviene" (@maripauob). Y tiró de ironía: "Durísima condena a las palabras del asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid", tuiteó @mickymgt.

El PP y ERC —las campañas electorales forjan alianzas extrañas— intentaron, sin éxito, impedir la entrevista a Sánchez en TVE del lunes por la noche. En X, Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, difundió ayer un vídeo en el que afirma: "Auténtico pasteleo en la televisión pública española al presidente del Gobierno. Lejos de hacerle las preguntas que todos los es-

pañoles teníamos en mente, se dedicaron a la crónica rosa". Estas son algunas de las preguntas de esa entrevista: "¿Hay teatro, estrategia política en su decisión?": "le hemos escuchado, junto a su vicepresidenta, en sede parlamentaria, aludir a una supuesta ayuda de la mujer de Feijóo, una información que luego fue desmentida. ¿Hay algo de autocrítica?"; "en esa defensa de la transparencia informativa, ¿por qué ha elegido una comparecencia sin preguntas?"; "¿cree que se debería regular el papel de los consortes de los presidentes? ¿En esa regulación cabría que la consorte firmara cartas de recomendación a una persona que opta a una ayuda pública?".

Poco después, Tellado retuiteaba un mensaje de *El debate* que decía que no tolerará "ni persecuciones ni señalamientos". Su director, Bieito Rubido, también fue ayer trending topic por dirigirse así a Sánchez: "Que se prepare porque su fin va a ser aún más trágico". El ministro de Transportes, Óscar Puente, que siempre sube la apuesta, retuiteó el vídeo con este comentario: "Quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre, no se han enterado de nada. Esto es fascismo puro y duro. No son periodistas. Son los matones de la derecha de toda la vida. Gente que apesta la tierra".

X, gasolina de todas las hogueras, colecciona hipérboles. Ayuso difundió un vídeo acusando al Gobierno de querer a personas en las colas con su "cartilla de racionamiento". La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo difundió en X su entrevista en Esradio, titulada "Sánchez necesita utilizar el guerracivilismo". Su entrevistador, Federico Jiménez Losantos, había comenzado el programa diciendo: "30 de abril de 2024, primer día de la dictadura de Pedro Sánchez".

La crispación política de la que Sánchez y Feijóo se acusan mutuamente ha descen-

#### Feijóo defiende en el Congreso el periodismo mientras su partido se burla de TVE en las redes

dido a la ciudadanía y se pasea por X, unos y otros echándose en cara los bulos de unos y de otros. Por ejemplo, las palabras del presidente acusando al líder del PP de decir que su esposa debía quedarse en casa. En Onda Cero, le preguntaron: "Usted puede ser presidente, tiene una mujer que tiene una carrera laboral de éxito. ¿No le va a pedir que deje de trabajar, no?". Feijóo respondió: "No, evidentemente (...) Ninguna mujer de presidente se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Incluso hay parejas de presidente del Gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto".

SERGIO DEL MOLINO

### Democracia turbulenta

unque no creo que sea competencia de un presidente del Gobierno invitar a la reflexión sobre cómo nos conducimos en el debate —lo ideal, para mí, sería lo contrario: que los ciudadanos motivasen reflexiones a los gobernantes sobre cómo ejercen el poder, no que los administrados se disciplinen y se comporten como si fueran niños revoltosos—, ya que el asunto está en el aire, acepto la invitación y reflexiono. Un poquito, lo que dé de sí esta columna.

La bronca tabernaria es un peligro para la democracia. Sin un decoro mínimo y una cortesía institucional por parte de los representantes de la nación, la convivencia se va al garete. Pero el extremo contrario supone salir de Málaga y meterse a pies llenos en Malagón: un exceso de aquiescencia lleva a la asfixia totalitaria. Quien calla por no molestar también renuncia a que su voz importe. Puestos a elegir, es muy preferible un exceso de bronca y mal gusto a que los discrepantes no se atrevan a hablar por miedo a ser tomados por *hooligans*.

Salman Rushdie —que no es político, pero ha sufrido la denigración y el acoso en grados superiores a cualquier líder contemporáneo, incluido Pedro Sánchez— escribió en su autobiografía Joseph Anton: "La libertad residía en la

#### Hay un precio desagradable que habrá que pagar para que existan críticas y disensos

discusión misma, en la capacidad de discrepar incluso de las creencias más preciadas de los demás; una sociedad libre no era plácida sino turbulenta". En su nuevo libro, *Cuchillo*, se reafirma en este credo, que en su caso no es un brindis al sol, sino carne viva y cicatrices. En esta cita se refería a la libertad de los demás para insultarle, no a la suya para escribir.

La democracia no es la gestión del consenso, sino de la turbamulta. Siempre habrá chalados que irrumpan en la plaza y en el juzgado dando berridos (y en el Consejo de Ministros hay unos cuantos que no pueden tirar la primera piedra en ese sentido, pues se han revelado tan buenos fajadores como golpeadores), pero ese es un precio desagradable que tendremos que pagar para que existan críticas y disensos.

Una buena forma de empezar la nueva etapa sería predicar con el ejemplo y no permitir que los ministros entrasen a trapos tuiteros o anduviesen obsesionados por lo que publican sobre ellos. Creo que no pocos españoles estaríamos dispuestos a dulcificar mucho nuestra mirada crítica al Gobierno si este volviese a una agenda legislativa, no se apartara de su rol institucional e ignorase el ruido. No es fácil y el ambiente no lo propicia, pero los ciudadanos lo necesitamos, pues nosotros no podemos dimitir de españoles durante cinco días. **ESPAÑA** EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024



Félix Bolaños, el viernes, en la entrega de despachos a los letrados de la Administración de Justicia, en Madrid. JESÚS HELLÍN (EP)

## El Gobierno abre la puerta a renovar el Consejo del Poder Judicial sin el PP

Sánchez sopesa retomar la idea de rebajar la mayoría reforzada de tres quintos que exige la ley para cambiar a los vocales juristas del órgano de gobierno de los jueces

#### CARLOS E. CUÉ / REYES RINCÓN Madrid

La crisis que han vivido el Gobierno y el PSOE ante la posibilidad de que Pedro Sánchez llegara a dimitir anteayer está acelerando cambios en el tablero político. De momento, el Gobierno recupera la idea de reformar la ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial sin contar con el PP, que mantiene bloqueado el órgano desde diciembre de 2018. En 2021, el PSOE amagó con un cambio legal que permitiera nombrar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces por mayoría absoluta, en lugar de la mayoría reforzada de tres quintos del Congreso vigente en la actualidad, pero el rechazo que suscitó la idea en la Comisión Europea, le hizo descartarla. Pedro Sánchez, en la Cadena SER, evitó ayer cerrar esa puerta, aunque no se comprometió a nada. "Si el PP continúa en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para salir de esta situación. No le puedo decir si con cambio de mayorías o no, le digo que la responsabilidad del Gobierno será renovar el CGPJ, y lo vamos a llevar a efecto. Espero contar con una mayoría parlamentaria para ello", dijo el presidente. El Gobierno también se abre a denunciar el incumplimiento de la ley de publicidad institucional con algunos medios condenados por publicar falsedades en algunas comunidades autónomas, aunque de momen-

to La Moncloa sigue sin concretar el plan de regeneración democrática que prepara el Ejecutivo y del que habla el presidente en las entrevistas.

La crisis de ánimo de Sánchez tras la decisión de un juez de Madrid de abrir diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, protagonizó ayer el Consejo de Ministros. El presidente inició la reunión asegurando que su familia sufre un acoso desde hace 10 años, explicando su momento de debilidad y apelando a la comprensión de los ministros, que han estado una semana sin más contacto con él que

algunos mensajes de ánimo y no tuvieron ninguna información de que lo iba a pasar hasta el mismo lunes. Solo dos de ellos, María Jesús Montero v Félix Bolaños, se enteraron un poco antes. Los demás, lo supieron por la intervención televisada del presidente. Después del discurso emotivo, en el que reconoció que le cuesta hablar de sus sentimientos y agradeció las muestras de apoyo, todos los ministros dedicaron un largo aplauso a Sánchez, según varios de ellos.

Ya antes del amago de dimisión de Pedro Sánchez, el Gobierno se planteaba activar un plan b para renovar el CGPJ sin el PP. La

su crisis de ánimo en el Consejo de Ministros

El Gabinete le dedicó un largo aplauso al líder del PSOE tras su emotivo discurso

El presidente explicó



idea inicial era esperar a después de las elecciones europeas para hacer un último intento con el PP, pero ahora todo parece precipitarse. Si la mediación de la Comisión Europea —a la que el PP, que fue quien la propuso, ha restado relevancia en las últimas semanas— no da frutos, el PSOE se sentirá legitimado para poner en marcha otras vías de renovación y explicarlas en Bruselas. Esta intención parece haberse reafirmado tras el "punto y aparte" que, según Sánchez, han supuesto sus cinco días de reflexión.

La fórmula más trabajada es la del cambio de mayorías, que implicaría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los 12 vocales jueces del CGPJ pudieran ser renovados por mayoría absoluta, lo que permitiría su elección con el bloque de la investidura. Este cambio es posible porque la Constitución no fija cómo han de elegirse estos 12 vocales, sino que establece que se hará "en los términos que establezca la ley orgánica". Para los ocho vocales del cupo de juristas, la Constitución sí que exige una mayoría de tres quintos, por lo que seguirían bloqueados mientras el PP no se avenga a pactarlos.

Pero si en la legislatura pasada, cuando PSOE y Podemos presentaron este plan, el Gobierno estaba en disposición de reunir una mayoría absoluta favorable a la renovación en el Congreso y en el Senado, en la legislatura actual esta fórmula se ha complicado porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta. Para esquivarlo, Podemos ha propuesto una vía sobre la que no se ha pronunciado el PSOE; que al modificar la LOPJ se deje en manos del Congreso la elección de los 12 vocales jueces, de forma que esta Cámara elegiría a 16 vocales (12 jueces y cuatro juristas) y el Senado solo a cuatro (juristas). Esta idea es rechazada por varias asociaciones judiciales.

Una propuesta que circula entre jueces del Tribunal Supremo es reformar la ley para establecer que los vocales del CGPJ cesarán de forma automática en cuanto se cumplan los cinco años de mandato. Algunos jueces defienden incluso que se aplique de forma retroactiva para forzar la salida de los vocales que llevan en funciones desde diciembre de 2018. El PSOE conoce esta propuesta, pero, las fuentes consultadas aseguran que no se ha planteado porque genera dudas legales.

En las dos entrevistas que ha concedido esta semana, Sánchez no ha dado pistas de qué fórmula se está planteando el Gobierno. En TVE se mostró abierto a estudiar incluso la formulada por el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, que la ha enviado por escrito al Congreso y al Senado. Su propuesta parte de que retirándole al Consejo su principal competencia (la elección discrecional de los altos cargos de la judicatura) se diluiría su atractivo político y el interés de los partidos por controlar el Consejo, lo que facilitaría la renovación.

**ESPAÑA** EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

### Sánchez se postula a la reelección para zanjar el debate sucesorio en el PSOE

Dirigentes del partido sostienen que "nadie está en condiciones de dar el paso"

#### JOSÉ MARCOS Madrid

El PSOE ha recuperado la compostura tras cinco días de vértigo en los que no solo la presidencia del Gobierno estuvo en el aire. Las filas vuelven a estar prietas y, aunque todas las fuentes coinciden en que el liderazgo de Pedro Sánchez no se discute, el secretario general abonó el terreno para que se hable de un escenario hasta ahora tabú: el post-sanchismo. El líder que estuvo a un paso de dimitir por su familia trata ahora de evitar que germine la semilla del debate sucesorio que él mismo sembró.

"Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. Desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable y el líder, en este caso, del PSOE, mientras vo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer", zanjó a primera hora en la Cadena SER. Sánchez, presidente desde 2018 y al timón del partido los últimos diez años -salvo los ocho meses que transcurrieron entre su dimisión en octubre de 2016 y su victoria en las primarias de mayo de 2017- se postuló así para repetir como candidato en las próximas elecciones generales, que serían en 2027 si se completa la legislatura. La última vez que sucedió fue en la de 2011-2015. "El proyecto del PSOE trasciende a mi persona, eso es así", aseveró. El partido cumplirá 145 años mañana: Sánchez los celebrará con Salvador Illa en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en su primer mitin de la campaña de las elec-

ciones catalanas y su reencuentro con la militancia tras el parón para reflexionar sobre su dimisión.

Las palabras de Sánchez llegan tras una semana de especulaciones sobre su futuro, desde la posibilidad de que estuviera aspirando a algún cargo europeo hasta el riesgo de un vacío repentino de poder, que hizo que todo el partido entrara en "pánico", reconocen fuentes de Ferraz. Eso fue lo que provocó la movilización para retener al presidente, coinciden distintas fuentes. En esos momentos, nadie en la cúpula del PSOE quiso ponerse en el escenario del paso atrás, a pesar de las preguntas reiteradas de los periodistas, pero inevitablemente la sucesión se coló en las conversaciones. Los nombres de la vicepresidenta primera y vicesecretaria general, María Jesús Montero, o el de Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Deportes, circularon en los corrillos como opciones para una hipotética investidura. En el Comité Federal del sábado, que arrancó con un ambiente de funeral, "no faltó nadie". Tampoco pasó desapercibida para algunos miembros de la Ejecutiva el protagonismo de la ex vicesecretaria general Adriana Lastra.

Con Pedro Sánchez aislado y sin emitir señales, en las filas del PSOE ha sido muy comentado que el presidente solo citara en La Moncloa para comunicar su decisión a la vicepresidenta María Jesús Montero; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el secretario de Organización, Santos Cerdán, y su director de gabinete, Óscar López. Ese lunes, Sánchez no citó a dos ministros con mucho peso en los últimos tiempo, Pilar Alegría y el ministro de Transportes, Oscar Puente, Fuentes de Ferraz y de La Moncloa justifican que representaban a las cúpulas del Gobierno y del partido y que, a partir de ahí, lo demás son conjeturas. "El debate sucesorio a día de hoy no existe", zanja un car-



Pedro Sánchez, ayer durante la entrevista con Ângels Barceló en la Cadena SER. JAIME VILLANUEVA

Un cargo territorial apunta que hay que esperar al resultado de las catalanas

Está sobre la mesa adelantar al otoño el congreso del partido previsto para 2025

vo. "Nadie está en condiciones de dar el paso sin Sánchez", añade un dirigente territorial, que opina que lo mejor que puede hacer el PSOE es dejar atrás cuanto antes la "situación traumática" de los últimos días. Otros dirigentes apuntan que "hay que esperar al resultado en las elecciones catalanas en especial pero también al de las europeas" antes de "ponerse con cualquier hipótesis". Lo que todos los cuadros socialistas comparten es que, si Pedro Sánchez hubiera dejado el Gobierno, no habría podido continuar como secretario general. "No somos un partido dado a las bicefalias. El PSOE no es el PNV", sentencia un miembro de la dirección federal.

Alejado el temor de la dimisión del secretario general, el PSOE ahora espera la celebración de su 41º congreso para activar la renovación de su Ejecutiva y, so-

go que conoce tanto los engrana- bre todo, de los liderazgos territojes del partido como del Ejecuti- riales, que Ferraz quiere reforzar. Hasta ahora solo se han celebrado los de Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia y los demás se convocarán después del cónclave federal que, en principio, tiene que celebrarse en 2025 aunque está sobre la mesa la posibilidad de un adelanto al otoño. El adelanto unos meses permitiría que el partido dejara los deberes hechos con tiempo suficiente para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2025.

> El anterior fue cónclave federal fue en Valencia en octubre de 2021. Los estatutos del PSOE regulan que el Congreso Federal "se reúne ordinariamente entre el tercer y cuarto año desde la celebración del Congreso Ordinario anterior", aunque "podrá ser aplazado por un plazo máximo de un año, por decisión expresa del comité federal cuando concurran causas suficientes".

### La exministra socialista Leire Pajín, candidata a las elecciones europeas

J. M. Madrid

Leire Pajín es la gran sorpresa de las listas del PSOE para las elecciones europeas. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y secretaria de Organización con José Luis Rodríguez Zapate-

ro irá de número ocho en la candidatura que encabezará Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Otra mujer, Iratxe García repetirá en el segundo puesto, como ya hizo en 2019 en la candidatura que lideró Josep Borrell. La eurodi-

putada castellanoleonesa es la actual presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Europarlamento. Javi López, del PSC, irá en la tercera posición, según fuentes de la cúpula socialista.

Otra novedad es la de Hana Jalloul, que se incorpora como nú-



Leire Pajín.

mero cuatro en la lista, el puesto que en principio estaba reservado para Pajín. La Secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la dirección federal ha sido diputada en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y actualmente es diputada en el Congreso. Su entrada en la lista relega a José Cepeda, que ha logrado entrar también en la lista por la federación de Madrid, al puesto 20°. La aún vicelehendakari Idoia Mendia, y también integrante de la ejecutiva federal, entra en la lista en el décimo puesto.

ESPAÑA

## Feijóo advierte al PP de que el parón de Sánchez moviliza a la izquierda

El líder popular anuncia nuevas manifestaciones, que obligará a comparecer al presidente en el Senado y que denunciará al CIS

#### ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid

Alberto Núñez Feijóo está inquieto. El líder del PP se lo ha explicado ayer a sus diputados y senadores, reunidos en el Congreso para analizar los próximos pasos tras la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno. Le preocupa, contó, que el líder socialista pretenda "poner la mano encima de las libertades" con medidas legislativas para la justicia y los medios de comunicación, pero también, dejó ver entre líneas, teme que a Sánchez le haya salido bien la jugada y haya conseguido activar al electorado progresista ante las elecciones catalanas y europeas. Feijóo instó a los suvos a "movilizar" a la derecha. El líder del PP redobla la presión contra Sánchez y anunció que convocará nuevas manifestaciones en la calle, que obligará a comparecer al presidente del Gobierno en el Senado y que denunciará al CIS en los tribunales por actuar en "beneficio" del PSOE.

"Sánchez ha intentado cohesionar a los suyos dividiendo a España en dos", expresó en su discurso. "Va a apelar a su lado del muro para coger aire, por eso tenemos que movilizar, asumir la importancia de estas elecciones y transmitir a los españoles que nos jugamos mucho", remachó, El líder del PP advirtió a sus parlamentarios que el objetivo del PP tiene que ser evitar que una posible activación de los progresistas propicie una victoria electoral al PSOE en las europeas del 9 de junio. "El partido de Sánchez utilizará estas europeas como validación de sus desmanes. Por eso tenemos que ganar nosotros", exhortó.

La contraofensiva del PP para evitar el éxito de esa supuesta jugada de Sánchez tiene varias derivadas. La primera es una subida de tono del principal partido de la oposición, que ahora habla directamente de un "cambio de régimen" y de la amenaza incluso de que España se convierta en una dictadura. Ayer, Feijóo se apoyó en las iniciativas que Sánchez pretende llevar adelante (aunque con poca concreción), como una reforma del Poder Judicial para sortear el bloqueo del PP y medidas para frenar las des-



Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Congreso de los Diputados. JAIME VILLANUEVA

informaciones y los bulos, para sostener que el líder del PSOE prepara una limitación de las libertades en España. "Lo que más me inquieta", expresó Feijóo, "es lo que se esconde detrás de las amenazas a la libertad directas o indirectas".

"Sánchez entregó la igualdad y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en el poder", avisó. "Quiere un poder sin control. De la justicia y de los medios", insistió. En este punto, el líder popular hizo una defensa de los periodistas y de la libertad de prensa, pese a que no cuestionó las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a los periodistas que investigaron el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña.

"Los medios de comunicación también critican al PP. Algunos lo hacen por ser medios
ideológicamente más próximos
a la izquierda, otros a la derecha.
A mí no me gusta, claro, pero es
lo que hay", expresó Feijóo. "Por
eso digo no a insultar a ningún
periodista como hacen los ministros. No a pedir campañas orquestadas contra ellos. No a que
militantes socialistas dirijan medios. No a que este Gobierno pida callar a los periodistas. Sí a la
prensa libre en España". El líder

del PP aceptó solo dos preguntas ayer en su comparecencia, de periodistas que fueron seleccionados por Génova.

Por último, Feijóo advirtió a Sánchez de que si intenta renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP pedirá a las instituciones europeas que intervengan. Según desveló, en los últimos días ha conversado con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber, sobre la reflexión de Sánchez, y después habló en nombre de ellos para decir que ambos estarán vigilantes ante las reformas que prepare el Gobierno. "Nos han transmitido su apoyo incondicional al Es-

El socialista se desentiende del papel que Ábalos le asignó a
 García No responde a la pregunta sobre la falta de preparación del imputado Admite que habló por última vez con él en octubre de 2023

### Santos Cerdán: "Koldo no era nadie en el organigrama de Ferraz"

#### La crónica

XOSÉ HERMIDA

El PP tuvo que lidiar ayer en el Senado con el navarro impasible. Los populares sentaron en la comisión que investiga la trama corrupta de las mascarillas al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con una clara intención: mostrar que era el "padrino" —esa fue la palabra que emplearon— de Koldo García. Gélido como un iceberg, Cerdán les respondió con un catenaccio. Admitió que se llevó a García a Madrid desde Navarra, pero solo para hacer funciones de segu-

ridad y chófer. Y se desentendió del papel que le asignó después José Luis Ábalos como asesor el Ministerio de Transportes. "Ni es mi pupilo, ni era nadie en el organigrama de Ferraz", sentenció.

En el primer interrogatorio al que le sometió su paisana de UPN María Caballero, esta le preguntó qué haría si su partido lo mandase a las filas de atrás en el Congreso "como ha hecho con Ábalos". Imperturbable, salió al quite: "Yo no me pongo nunca nervioso en esta comisión. Y si mi partido me pide que me siente atrás, yo me siento atrás".

Además de a Caballero y a los populares Alejo Miranda y Gerardo Camps, el socialista se enfrentó a las ironías de Joan Queralt, de ERC, quien señaló que Koldo García "debe de ser un ectoplasma", porque "parece que nadie lo conoce". Pero Queralt acabó con un elogio: "Usted lo ha hecho mucho mejor que el señor Illa [Salvador, exministro de Sanidad]".

La comparecencia sirvió para que Cerdán ofreciese un relato completo de su relación con García. Explicó que este, además de hacer funciones de chófer voluntario y de seguridad en el PSOE navarro, se ofreció a formar una candidatura en el municipio donde residía, Huarte, un feudo de la izquierda abertzale. Pero negó que hubiese tenido una relación de amistad con él. Cerdán dejó pasar sin comentarios la alusión del PP a que García había trabajado



Santos Cerdán.

como portero en un "club de alterne". El popular Miranda lo apretó recordándole que había sido condenado por agredir a un menor, y el socialista se agarró a que lo indultó el Gobierno de Aznar y lo condecoraron la Guardia Civil y la Policía Foral navarra por su trabajo como escolta en los años de plomo de ETA.

En 2017, tras las primarias del PSOE en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz, Cerdán lo llamó a Madrid para que custodiase durante dos noches los avales a la candidatura de la que él formaba parte. El socialista empleó una expresión a la que luego intentaron sacar partido sus interrogadores de ERC y PP: "Teníamos miedo, entre comillas, de lo que pudiera pasar". ¿Miedo a qué?, le inquirieron. El popular Camps se lanzó a hablar de "pucherazo". "Había tensión y desconfianza", despejó Cerdán.

Tras el triunfo de Sánchez, Ferraz contrató al ahora imputado por la trama de las mascarillas como chófer del secretario de organización, Ábalos. Y este se lo llevó al Ministerio de Transportes como asesor cuando el PSOE llegó al Gobierno. A partir de ahí, Cerdán se lavó las manos. Dijo que siguió hablando con García solo esporádicamente, la última vez en octubre de 2023. Llegados a este punto, el dirigente pasó algunos apuros ante la insistencia de Camps. Se escabulló cuando este le planteó si nunca se había cuestionado la falta de capacitación profesional de García para ser consejero de Renfe Mercancias y de Puertos del Estado. Y aunque reconoció que se veía a menudo con Ábalos, de quien sí se confesó amigo, y que normalmente este llegaba acompañado de su inseparable ESPAÑA 17

tado de derecho en España", dijo. "Si alguien cree que la Unión Europea va a cruzarse de brazos, se equivoca", aventuró.

El jefe de la oposición afirma que está dispuesto a hablar de medidas de regeneración democrática con el Gobierno, pero en un sentido contrario al que plantea Sánchez. Sobre el lawfare (utilización espuria de la justicia contra los rivales políticos), propone "prohibir cualquier tipo de acusación de lawfare a los jueces y tribunales españoles". Y sobre la figura del consorte del presidente plantea "reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de intereses".

asesor, aseguró que jamás supo que Koldo ofrecía mascarillas a ministerios y comunidades.

Cerdán contó que se vio por última vez con Ábalos el 25 de febrero para comunicarle su suspensión de militancia. "Me dijo que era injusto y que nos estábamos saltando el código ético del partido. Y tenía razón, porque estábamos yendo más allá", narró para alardear de que el PSOE actúa con diligencia ante los casos de corrupción, "no como otros". Opinó que tanto el exministro como su antiguo asesor podrían volver al partido si se demuestra que son inocentes.

Antes de Camps, otro popular, Alejo Miranda, tuvo menos éxito en su afán de incomodar al compareciente.

- —¿Nunca ha estado Koldo ni nadie de su pueblo en el piso de la Castellana que usted tenía?, preguntó Miranda.
- −¿Yoooo? ¿Piso de la Castellana?
- —¿Usted... Nadie, algún conocido o algún familiar no ha adquirido un piso en la Castellana?
- —Si me da la dirección, puedo ir y dejo de pagar el alquiler que pago.

## El PSOE pide al juez que impute a ex altos cargos de Interior por perseguir a la familia de Sánchez

La Audiencia Nacional investiga desde hace año y medio los audios de la corrupción policial con el PP

JOSÉ MANUEL ROMERO J. J. GÁLVEZ Madrid

El PSOE solicitó aver al juez Manuel García-Castellón que tome declaración como imputados al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación a una conversación entre ambos en 2014, en la que maquinaron la búsqueda de información contra la familia de Pedro Sánchez para destruir su reputación. Esos supuestos planes entre el ex número dos de Interior y el comisario se registraron apenas un mes después de que el hoy presidente del Gobierno se hiciera con el liderazgo del PSOE en unas primarias.

La Audiencia Nacional investiga desde septiembre de 2022 los audios de la corrupción que publicó EL PAÍS, donde Villarejo tramaba con distintos dirigentes del PP y del Ministerio del Interior planes para desacreditar a independentistas catalanes y a dirigentes de Podemos, o para buscar pruebas de la financiación ilegal del PP con la intención de ocultárselas al juez encargado del caso. El material que reunió el instructor para su investigación incluye una conversación de casi dos horas del 22 de agosto de 2014, en la que el entonces número dos de Interior. Francisco Martínez, considera que el conocimiento de los negocios del suegro de Pedro Sánchez podría ser "mortal" para la carrera del presidente, y anima al comisario a conseguir más información. Unos meses antes de las elecciones generales de 2015, donde Pedro Sánchez encabezaba la lista del PSOE, aparecieron las primeras noticias sobre los negocios de su suegro. El PSOE denuncia en su escrito dirigido al juez que "la investigación desarrollada por funcionarios y con dinero público del Ministerio del Interior tenía única y exclusivamente fines partidistas, sin guardar ningún tipo de relación con las funciones que legalmente tiene atribuido el Ministerio del Interior, pues en nada afectaba a la seguridad del Estado".

El juez García-Castellón pidió al comenzar esta investigación un informe a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía so-



José Manuel Villarejo, el 27 de julio en Madrid. J. V.

Francisco Martínez instó a Villarejo a investigar al suegro del presidente

Los seguimientos se iniciaron tras llegar el socialista a la cúpula del partido bre la "relevancia penal" de los audios publicados por EL PAÍS. La cúpula policial del ministerio del Interior, a las órdenes de dirigentes del PP, llevó a cabo distintas operaciones a espaldas del juez que ahora investiga el juez en base a la información publicada en este periódico. Son las que siguen:

Operación Cataluña. Sin mandato judicial pero con conocimiento de los principales jefes políticos de Interior, varios comisarios participaron entre el último trimestre de 2012 y finales de 2017, en la denominada Operación Cataluña para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. Los audios publicados

por EL PAIS datan el comienzo de estas maniobras en noviembre de 2012, cuando Cataluña iba a celebrar unas elecciones anticipadas origen del desafío independentista. Villarejo filtró a El Mundo, según reconoce él mismo en conversación con Francisco Martínez, un informe donde se denunciaban numerosas corruptelas del expresidente Jordi Pujol; del entonces presidente Artur Mas, y de otros cargos independentistas. El informe, sin fecha, ni sello, ni firma, denunciaba cuentas suizas multimillonarias que nunca aparecieron. CiU, el partido de Mas, obtuvo 50 diputados, 12 menos de los que tenía. Los audios acreditan otras operaciones similares por parte de la cúpula policial de Interior contra dirigentes independentistas: cuentas falsas del exalcalde de Barcelona Xavier Trias: extorsión a dueños del Banco de Andorra para lograr las cuentas de la familia Pujol... En las conversaciones de Villarejo también aparece, como defensora de las iniciativas policiales, la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a la que el juez no ha imputado pese a la petición de la Fiscalía.

- Hundir a Podemos con pruebas falsas. Podemos se convirtió, desde mayo de 2014 cuando entró en el Parlamento Europeo, en un adversario principal del PP, que gobernaba en España. La policía maniobró hasta 2017 para desacreditar a esta formación política con operaciones sin repaldo judicial que han quedado acreditadas en los sumarios abiertos. Desde la difusión del famoso informe PISA (Pablo Iglesias S. A.) a principios de 2015, que todos los tribunales archivaron (Audiencia Nacional, Supremo y Tribunal de Cuentas); hasta el recibo falso que la policía patriótica coló en Okdiario sobre un supuesto ingreso de dinero del Gobierno venezolano en una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas. También intentaron los cargos policiales de Interior convencer a ex altos cargos venezolanos para que denunciaran corruptelas de Podemos.
- Robar documentos a Bárcenas para tapar el caso de la caja b. Las conversaciones grabadas por Villarejo, difundidas por EL PAÍS, e incorporadas a la pieza 34 de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, revelan las maniobras del PP y del Ministerio del Interior para evitar daños judiciales por la investigación abierta a raíz de la publicación de la contabilidad secreta que llevaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas. En esos audios se escucha hablar a Dolores de Cospedal o a Francisco Martínez sobre las maniobras necesarias para obstaculizar la investigación judicial abierta por esta causa. Entre las operaciones destaca el pago de fondos reservados a Sergio Ríos para espiar a la familia del extesorero del PP.

# ELECCIONES EN CATALUÑA



Desde la izquierda, Diana Riba, Ana Balsera, Pere Aragonès, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, ayer en el acto electoral de ERC en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). K. R. (EP)

 Los partidos se lanzan a por el voto moderado con ideas para obtener más recursos económicos para la Generalitat
 ERC y Junts propugnan un concierto similar al vasco

# La nueva financiación desplaza al 'procés'

#### La crónica

LLUÍS PELLICER

Los partidos catalanes han vuelto a situar la financiación autonómica en el centro de la campaña del 12-M después de haber desterrado esa reforma de la agenda política durante más de una década. Tras el amplio llamamiento de patronales y sindicatos para pactar un nuevo sistema que mejore los ingresos de la Generalitat, las principales fuerzas se han apresurado a lanzar sus propuestas al vislumbrar en ello un posible anzuelo para captar el voto moderado. La vieja batalla por la mejora de la autonomía financiera se impone en campaña a la amnistía o al referéndum de autodeterminación. Por ello, los candidatos desempolvan viejas reivindicaciones: desde la oferta de ERC de una suerte de concierto fiscal solidario a la del PSC de desplegar un consorcio formado por el Gobierno central y la Generalitat para que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude y gestione todos los impuestos que se generen

en la comunidad, como ya prevé el Estatut.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, dejó de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a partir de 2017. El entonces vicepresidente económico del Govern rompía la doctrina que él mismo se había impuesto pocos meses antes, que consistía en seguir sentándose en cualquier foro en el que se discutiera "un solo euro" que pudiera repercutir en los ciudadanos catalanes. Y ello a pesar de que hacía ya prácticamente cinco años que los partidos soberanistas habían renunciado a reclamar al Gobierno una mejora de la financiación. Tras el portazo de Mariano Rajoy al ambiguo "pacto fiscal" de Artur Mas en 2012, los Ejecutivos de signo soberanista se lanzaron al proyecto de una fallida "Hacienda propia", que casi desde su concepción estaba vinculada a la independencia. A la vez, tampoco el Gobierno central mostraba interés por reformar un modelo que debía ser revisado en 2014.

La soberanía se convirtió desde entonces en la única propuesta de Esquerra y de los herederos de Convergència para mejorar la financiación catalana, que se osten-

tado el poder en los últimos diez años. De hecho, la actual consejera de Economía, Natàlia Mas, también decidió ausentarse del Consejo de Política Fiscal a la vez que denunciaba un modelo que, a su juicio, había penalizado a Cataluña durante 40 años. La titular autonómica de Finanzas soslayaba que ERC sí había avalado en 2009 el modelo que el Govern tripartito encabezado por el socialista José Montilla —del que entonces formaba parte- había pactado con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, los republicanos pusieron en marcha después de ese pacto una campaña publicitaria para difundir las bondades de un sistema que estimaban que iba a aportar más de 3.000 millones extra a las arcas de la comunidad.

Las patronales y los sindicatos, sin embargo, han reabierto este año un debate que sigue generando amplios consensos en Cataluña. Según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 70% de los catalanes considera urgente modificar el actual sistema. Ese porcentaje está muy por encima de los apoyos a la amnistía —apenas presente en la campaña— o al re-



"Buscaremos un sistema justo que no ponga en riesgo la cooperación y la cohesión territorial" Nuria Parlon

\_\_\_\_

Portavoz del PSC

El PP pone como condición que se negocie con el resto de comunidades

Los socialistas quieren volver al punto anterior al desafío secesionista feréndum. Con los servicios públicos en el foco, la financiación de estos se ha convertido en un asunto de primer orden en estas elecciones. Máxime cuando los equilibrios parlamentarios sobre los que se apoya el Gobierno de coalición hacen pensar en una renegociación del sistema de financiación autonómica una vez acabe el actual ciclo electoral.

ERC ha sido el primer partido en recuperar el debate de la financiación. Es más, la propuesta de "financiación singular" del Govern costó al partido el primer toque de atención de la Junta Electoral Central (JEC) al considerar que vulneraba la neutralidad a la que se debía el Ejecutivo ante las elecciones. Con ese nuevo movimiento, los republicanos respondían a una inédita llamada de una veintena de patronales que urgían a una "reforma ambiciosa" del sistema de financiación. Esquerra presenta en estos comicios la propuesta del Ejecutivo de Pere Aragonès para sacar a Cataluña del sistema de régimen común con una suerte de concierto, parecido al vasco, mediante el que recaude todos los impuestos generados en Cataluña y luego transfiera una cuota por los servicios prestados y otra en concepto de solidaridad territorial. La Generalitat rehúsa dar cifras sobre el importe de ese cheque, pero un cálculo de 2015 del propio Ejecutivo estimó que el gasto no financiero del Estado en Cataluña ascendió a cerca de 45.000 millones de euros.

El resto de los partidos ha visto igualmente en la financiación un caladero de voto moderado. Frente a la propuesta de máximos de ERC, los socialistas retoman el debate justo en el momento en el que sitúan el inicio de la "década perdida" del procés. La portavoz del PSC, Nuria Parlon, aseguró recientemente que los socialistas buscarán una financiación "justa" que no ponga en riesgo la "cooperación y cohesión territorial" pero que a la vez permita desplegar servicios públicos de calidad. Los socialistas quieren poner en marcha un consorcio entre el Gobierno y la Generalitat para gestionar de forma conjunta la Agencia Tributaria de Cataluña. Se trata de una potestad que ya contempla el Estatuto, pero que nunca se ha desplegado, en parte por su complejidad. Fuentes del antiguo tripartito explican que hubo dos intentos para que ese consorcio echara a andar a finales de la década de 2010, pero se toparon con las reticencias de los funcionarios de ambas instituciones. Tal vez consciente de ello, el candidato Salvador Illa advirtió de que su propuesta podía toparse con "resistencias".

También Junts contempla en su programa un modelo de financiación muy similar al de ERC, inspirado en el del País Vasco y Navarra pero con una cuota de solidaridad interterritorial. Sin embargo, ayer mismo los republicanos arremetieron contra los de Puigdemont por "falta de rigor" y contra los de Illa por carecer de "ambición". También ayer, el candidato del PP, Alejandro Fernández, abogó por mejorar la financiación. Sin embargo, el popular pone como condición que se haga mediante un acuerdo con el resto de comunidades autónomas. Vox va en dirección contraria y propone acabar con la autonomía financiera. "Que pretendan gestionar más dinero es algo que debemos impedir a toda costa", afirmó recientemente su candidato, Ignacio Garriga.

La universidad catalana, que durante anteriores reformas fue un hervidero de ideas y números, observa el resultado de estas elecciones. En las últimas semanas han salido a la luz ideas para una nueva reforma, como un aumento de los recursos inyectados por el Estado al sistema, elevar la participación de las comunidades en los impuestos o revisar la nivelación para garantizar el principio de ordinalidad. Los entusiastas que quieran reengancharse a un debate que genera pasiones pueden ponerse al día con el recién publicado Modelos de financiación. Una inmersión rápida, de las profesoras Núria Bosch y Maite Vilalta. Desde la academia, ven complicada la propuesta de financiación singular como punto de partida. Falta por ver si de las mayorías resultantes puede salir una oferta que eche leña a la negociación.



Laía Estrada, el miércoles en Barcelona. ALBERT GARCIA

Laia Estrada Candidata de la CUP a la Generalitat

# "Es un momento difícil para la izquierda y el independentismo"

ANA PANTALEONI BERNAT COLL

#### Barcelona

La convocatoria electoral para los comicios catalanes del próximo 12-M cogió a la CUP con el pie cambiado. En pleno proceso de refundación del partido, Laia Estrada (Tarragona, 41 años) se convirtió en candidata tras ganar las primeras primarias de los anticapitalistas. Abanderados del secesionismo más radical durante el procés, el partido reclama ahora a Junts y ERC "no vender humo" cuando plantean futuros referéndums para la independencia de Cataluña.

Pregunta. La CUP aboga por explorar los límites de la desobediencia. ¿Esto no es vender humo también, vistos los precedentes?

Respuesta. Los derechos se han ganado a base de desobediencia. No había derecho a huelga y se consiguió haciendo huelga. Para llegar a un referéndum pactado, cuando ni el PSOE ni el PP están dispuestos a reconocer este derecho, tiene que forzarse.

- P. ¿Cree que debe ejecutarse la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)?
- R. Ahora no estamos en 2017.

  Necesitamos recuperar una agenda social y nacional propia. Al referéndum se llegó tras un diálogo entre la CUP, ERC y Junts. No miraban hacia el PSC, como ahora. Hacer ver ahora que no ha pasado nada en estas dos últimas legislaturas y hablar de aplicar la DUI o decir que Pedro Sánchez

se sentará a negociar un referéndum es vender humo.

- P. ¿Entonces no pondrán una fecha para el referéndum como requisito para apoyar una investidura?
- R. Huimos de líneas rojas, pero planteamos un cambio de rumbo. Hay que preguntar a Junts y ERC si siguen asumiendo como propia la Agenda del Reencuentro de Sánchez o si siguen interesados en macroproyectos como el Hard Rock. Si es así, difícilmente nos entenderemos.
- P. ¿Sería más fácil desarrollar las políticas de la CUP con Pere Aragonès o con Carles Puigdemont?
- R. De Puigdemont no sabemos si habla por él o por Junts. No sé responder esta pregunta sin escucharle hablar de políticas concretas. Sobre ERC, cuando tienes un Govern con mayoría independentista y de izquierdas y no se hacen políticas de izquierdas ni se avanza hacia la autodeterminación, generas desafección. Y es grave.

"No estamos aquí para defender el pacto fiscal. Esta era la propuesta de Mas"

"Las políticas del Gobierno de Aragonès han traído desafección" P. ¿Qué no ha hecho bien la CUP? Se han quedado fuera del Ayuntamiento de Barcelona y del Congreso.

R. Podríamos haber sido más activas tanto parlamentariamente como a nivel de calle. Es lo que debatimos en el Procés Garbí. Ahora es un momento difícil para la izquierda y para el independentismo porque tenemos desafección y nos afecta.

P. ¿La desafección indica que la gente está cansada del procés?

R. Siempre tendremos que hablar de derecho a la autodeterminación. Se ha demostrado que los grandes consensos sociales no tienen cabida en el régimen del 78. Y hablo de vivienda (donde han tumbado sistemáticamente leyes), de cuestiones climáticas (con impuestos), igualdad y el propio referéndum. La única forma de avanzar en clave social es culminando la independencia.

P. ¿La CUP apoyaría un diálogo para conseguir el pacto fiscal?

R. No estamos aquí para esto, que era lo que proponía Artur Mas. Nuestra lucha es la autodeterminación. Conseguir la financiación justa que pretende ERC es una quimera. El Estado y Pedro Sánchez no están dispuestos a acabar con el espolio.

P. ¿Temen que los comunes hayan capitalizado la oposición al Hard Rock más que la CUP?

R. Nos sorprendió que ni en 2023 ni en 2022 vieran ningún problema. Pero las luchas son compartidas. Bienvenido su cambio de planteamiento.

### Serrat, Espert y Coixet, entre los firmantes de la plataforma de apoyo a Illa

EL PAÍS Barcelona

Cerca de 150 personalidades principalmente del mundo de la cultura se han adherido a la plataforma de apoyo a Salvador Illa, secretario general del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), para que se convierta en el próximo presidente de la Generalitat. El texto está encabezado con la frase de "Sí, queremos que el próximo 12 de mayo se abra una nueva etapa política en Cataluña. Queremos el mejor president y un buen govern" y lo han suscrito, entre otros, el cantautor Joan Manuel Serrat, la directora de cine Isabel Coixet, el periodista Jorge Javier Vázquez, los actores Josep Maria Pou y Núria Espert, el doble campeón olímpico de gimnasia Gervasio Deferr o el ex primer ministro de Portugal António Costa.

El manifiesto arranca con el deseo de los firmantes de tener un president capaz, recoge el texto, de "representar al conjunto de la ciudadanía, que trabaje para unir y no dividir, que se dedique más a lograr resultados que a buscar tres pies al gato, que esté comprometido con el diálogo y la cooperación y que huya de la disputa y la confrontación". El texto continúa con la defensa de un govern que afronte los problemas "ignorados", que tenga "los pies en el suelo", comprometido con generar oportunidades y que trabaje para mejorar el "autogobierno y la financiación". "Queremos una Cataluña de primera y a la cabeza. Por todo eso, sí estamos convencidos de que ahora conviene Salvador Illa".

La plataforma, que fue presentada ayer por mañana en Barcelona, se denominará "SI" jugando con el doble sentido de la conjunción y las iniciales del candidato socialista. Además, se han adherido también el abogado y exdiputado de CiU Joan López de Lerma, exdiputado de CiU; la actriz Mónica Randall, el diseñador Javier Mariscal y Tito Álvarez, portavoz del sindicato de taxistas Élite Taxi.

En la presentación de la plataforma, el candidato del PSC defendió ayer la política "orientada a llegar a acuerdos amplios", más reposada, serena y respetuosa, y contraria a los discursos de odio. "Nuestra utopía es una Cataluña que subraye aquello que une a los catalanes, que deje ya de subrayar y de potenciar las divisiones, que existen naturalmente, en una sociedad plural y diversa", apuntó. 20 EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024





### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

redeia
El volor de lo esencial

4 de junio 2024

El Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A. (la "Sociedad"), en sesión celebrada el día 30 de abril de 2024, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en el Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la posibilidad de participar en la Junta mediante asistencia telemática, a través del otorgamiento de la representación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta y mediante la asistencia física a la Junta.

#### ORDEN DEL DÍA

#### I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

- 1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Redeia Corporación, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 2º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del Grupo Consolidado de Redeia Corporación, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y distribución de dividendos de Redeia Corporación, S.A.
- 4º. Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera del Grupo Consolidado de Redeia Corporación, S.A., correspondiente al ejercicio 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A. durante el ejercicio 2023.
- 6º. Reelección y nombramiento de consejeros.
- 6º.1 Reelección como consejera, dentro de la categoría de "otros externos", de Dª. Beatriz Corredor Sierra.
- 6º.2 Reelección como consejero ejecutivo de D. Roberto García Merino.
- 6º.3 Nombramiento como consejera independiente de D\*. Guadalupe de la Mata Muñoz.
- 7°. Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco (5) años, de la facultad de aumentar el capital social en cualquier momento, en una o varias veces, hasta un importe máximo de ciento treinta y cinco millones doscientos setenta mil (135.270.000) euros, equivalente a la mitad del capital social actual, en la cuantía y al tipo de emisión que el Consejo de Administración decida en cada caso, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente por un límite máximo, en conjunto, del 10 % del capital, y con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales y para solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y/o exclusión de las acciones en mercados regulados.
- 8°. Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco (5) años y con un limite conjunto de cinco mil millones (5.000.000.000) de euros, de la facultad de emitir, en una o varias veces, directamente o a través de sociedades del grupo, obligaciones, bonos y otros instrumentos de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, tanto simples como convertibles o canjeables por acciones de la Sociedad, de otras sociedades del grupo o de otras sociedades ajenas al mismo, incluyendo, sin carácter limitativo, pagarés, bonos de titulización, participaciones preferentes, deuda subordinada, hibridos y warrants que den derecho a la entrega de acciones de la Sociedad o de otras sociedades del grupo, de nueva emisión o en circulación, con expresa atribución, en el caso de valores convertibles y equivalentes, de la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente por un límite máximo, en conjunto, del 10 % del capital; autorización para que la Sociedad pueda garantizar nuevas emisiones de valores de renta fija (incluso convertibles o canjeables) efectuadas por sociedades del grupo; autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales y para solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y/o exclusión de dichos valores a negociación.
- 9º. Autorizaciones al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias y aprobación de un plan retributivo en acciones para empleados, miembros de la dirección y consejeros ejecutivos.
- 9º.1 Autorización para la adquisición derivativa de acciones proplas por la Sociedad o por sociedades del grupo, así como para su entrega directa a empleados, miembros de la dirección y consejeros ejecutivos de la Sociedad y de las sociedades del grupo en España, como retribución.
- 9º.2 Aprobación de un Plan de Retribución dirigido a los empleados, a los consejeros ejecutivos y a los miembros de la dirección de la Sociedad y de las sociedades pertenecientes a su grupo en España.
- 9°.3 Revocación de las autorizaciones anteriores.
- 0°. Remuneración del Consejo de Administración de la Socie-

- 10°.1 Aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2023, de Redeia Corporación, S.A.
- 10°.2 Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A., para el ejercicio 2024.
- 10°.3 Aprobación de la Política de Remuneración de los miembros del Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A., para los ejercicios 2025-2027.
- Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

#### II. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Redeia Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio 2023.
- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Sostenibilidad de Redeia correspondiente al ejercicio 2023.

#### COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 519 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital") y el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109, Alcobendas, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluir-se en el Orden del Día de la Junta convocada, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Además, podrán realizar sugerencias sobre las actividades e intereses de la Sociedad, que a su juicio deban debatirse en la Junta General. En ambos casos podrán realizar estas propuestas y sugerencias mediante notificación a la Sociedad a través de la Oficina de Atención al Accionista, previa consignación de su identidad como accionistas, sujeta a la debida verificación.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109, Alcobendas, Madrid), en la página web de la Sociedad (www.redeia.com) dentro de la sección denominada Accionistas e inversores o de la sección denominada Gobierno Corporativo, así como en la Oficina de Atención al Accionista cuyos datos figuran en el apartado posterior "Información General" de este anuncio, y solicitar su entrega o el envío, también de forma gratuita e inmediata, de:

- las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto individuales como consolidados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General en los puntos 1º y 2º del Orden del Día, respectivamente, junto con los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas;
- el texto íntegro del informe sobre la información no financiera correspondiente al ejercicio 2023, que será sometido a la aprobación de la Junta General en el punto 4º del Orden del Día junto con el correspondiente Informe de verificación del mismo; el texto íntegro de la convocatoria y de todas las propuestas de acuerdos e informes que el Consejo de Administración hubiere ya adoptado, sin perjuicio en este último caso de que puedan ser modificadas hasta la fecha de celebración de la Junta General, cuando fuere legalmente posible, así como las propuestas de acuerdos presentadas en su caso por los accionistas, a medida que se vayan recibiendo;
- y, en particular, solicitar, también de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de:
- el texto íntegro de las propuestas de acuerdos de reelección y nombramiento de consejeros que se proponen en el punto 6º del Orden del Día, junto con los perfiles profesionales incluyendo la identidad, los currículos y la categoría de los consejeros cuyas reelecciones y nombramiento se proponen a la Junta General, junto con los preceptivos informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y los informes y propuestas del Consejo de Administración sobre las reelecciones de los consejeros que se someterán a la aprobación de la Junta General en los puntos 6º.1 y 6º.2, del Orden del Día, así como la preceptiva propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones e informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de la consejera que se someterá a la aprobación de la Junta General en el punto 6º.3
- el texto íntegro de (i) la propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco (5) años para el aumento del capital social en cualquier momento, en una o varias veces, en los términos y condiciones contenidos en dicha propuesta, que se someterá a la aprobación de la Junta General en el punto 7° del Orden del Día, y (ii) la propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración para la emisión de obligaciones, bonos y otros instrumentos de renta fija (incluso convertibles y/o canjeables) o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, en los términos y condiciones

contenidos en dicha propuesta, que se someterá a la aprobación de la Junta General en el punto 8º del Orden del Día, junto con el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre ambas propuestas;

- el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2023 de la Sociedad regulado en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital y la propuesta de remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2024, propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta General en los puntos 10°.1 y 10°.2, respectivamente, del Orden del Día, así como el texto integro de la propuesta del Consejo de Administración relativa a la Política de Remuneración de los miembros del Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A., para los ejercicios 2025-2027 y el respectivo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que se someterá a la aprobación de la Junta General en el punto 10°.3 del Orden del Día; y
- el texto íntegro del informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023, regulado en el artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital y del Informe Anual de Sostenibilidad de Redeia correspondiente al ejercicio 2023, que se someterán para información a la Junta General en los puntos 12° y 13°, respectivamente, del Orden del Día de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden formular a los administradores, por escrito, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, las preguntas o solicitar las informaciones o aclaraciones que se refieran a asuntos comprendidos en el Orden del Día. Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito y dentro del mismo plazo, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 6 de junio de 2023, fecha de celebración de la última Junta General de la Sociedad y acerca del informe del auditor. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web de la Sociedad (www.redeia.com). Los accionistas podrán formular sus consultas a través de la Oficina de Atención al Accionista, previa consignación de su identidad como accionistas, sujeta a la debida verificación.

Cualquier otra información complementaria relativa a la celebración de la Junta General que no conste expresamente en este anuncio podrá ser consultada en la página web de la Sociedad (www.redeia.com).

#### DERECHO DE ASISTENCIA, VOTO Y REPRESENTACIÓN

Según los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten su titularidad mediante certificación a su nombre en el registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas podrán solicitar, a través de alguna de las entidades participantes (Bancos, Cajas de Ahorro, entidades financieras, en general) de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear), el correspondiente certificado de legitimación o documento equivalente del registro contable de las anotaciones en cuenta de los valores de la Sociedad, para obtener, en su caso, de la Sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto asistiendo personalmente a la Junta, bien en el recinto donde se celebre o bien por medios telemáticos, o emitiendo su voto con carácter previo a la misma mediante entrega, correspondencia postal o medios electrónicos, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho a voto y, en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en este anuncio, en la normativa aplicable, así como en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General y en las normas complementarias y de desarrollo del citado Reglamento aprobadas por el Consejo de Administración y publicadas en la página web de la Sociedad (www.redeia.com).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley del Sector Eléctrico, ningún accionista podrá ejercer derechos políticos por encima del tres por ciento; aquellos sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico y aquellas personas, físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital de éstos con una cuota superior al cinco por ciento, no podrán ejercer derechos políticos por encima del uno por ciento del capital social. Las anteriores limitaciones no serán de aplicación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de conformidad con la Ley del Sector Eléctrico.

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, aunque ésta no sea accionista de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, así como en las normas complementarias y de desarrollo del citado Reglamento aprobadas a estos efectos por el Consejo de Administración y publicadas en la página web de la Sociedad (www.redeia.com).

En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta.

La representación deberá conferirse por escrito, pudiendo emplearse a tal efecto la cláusula de delegación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la Sociedad con carácter especial para esta Junta, la cual se encuentra disponible al efecto en su página web (www.redeia.com), o, en su caso, las tarjetas de asistencia expedidas por las correspondientes entidades depositarias de sus acciones.

El nombramiento y revocación del representante por el accionista podrá otorgarse mediante entrega, correspondencia postal o electrónica, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que la confiere y, en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas de conformidad con lo establecido en este anuncio y en la normativa aplicable, siendo de aplicación, en ción, cumplimentando el "formulario de delegación" conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, y debiendo ser firmado mediante el certificado de firma electrónica incluido en el correspondiente documento nacional de identidad

su caso, lo previsto en los artículos 15 y 17 bis de los Estatutos Sociales, en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General y el artículo 15.9 del Reglamento de la Junta General, para la emisión del voto por los citados medios, en la medida en que no resulte incompatible con la naturaleza de la representación conferida.

Para la notificación del nombramiento del representante del accionista a la Sociedad o su revocación, se podrán utilizar los mismos medios previstos en el párrafo anterior.

La asistencia personal a la Junta General, ya sea física o telemática, del accionista revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

En caso de no emitir instrucciones precisas de voto, si el representante tuviera la condición de miembro del Consejo de Administración votará a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración o de las propuestas asumidas por el Consejo de Administración y en el sentido que estime conveniente en la votación de los puntos no incluidos en el Orden del Día o de propuestas no asumidas por el Consejo de Administración, salvo que el accionista indique expresamente que instruye al representante para que se abstenga en relación con dichas propuestas de acuerdo. Esta misma regla de sentido del voto se aplicará en el supuesto en el que el representante tenga la condición de Secretario del Consejo o se trate del Vicesecretario del Consejo de Administración y no se hayan emitido instrucciones precisas de voto.

De conformidad con el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital, antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.

En caso de solicitud pública de representación, el consejero que la obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en conflicto de intereses, aplicándose lo establecido en las normas complementarias y de desarrollo del Reglamento de la Junta General, aprobadas a estos efectos por el Consejo de Administración de la Sociedad y publicadas en la página web de la Sociedad (www.redeia.com).

De conformidad con lo establecido en el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 15 bis de los Estatutos Sociales, las entidades intermediarias que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversos beneficiarios últimos, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Dichas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los beneficiarios últimos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.

Ninguna persona podrá acumular representaciones en nombre de un mismo accionista que le atribuyan derechos de voto en nombre de dicho accionista por encima de los límites establecidos en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, y de conformidad con la Ley del Sector Eléctrico.

#### PROCEDIMIENTO SOBRE DELEGACIÓN, VOTO E INFORMACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA

 Delegación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta

#### 1.1. Delegación por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta

Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación en la Junta General son: (i) electrónicos y (ii) entrega o correspondencia postal.

En relación con las delegaciones que se reciban por la Sociedad por los referidos medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta General en los términos establecidos a continuación, en caso de no designarse expresamente al representante, la representación se entenderá conferida a favor de la Presidenta de la Junta General de Accionistas para todos los puntos del Orden del Día.

#### 1.1.1. Electrónicos

Los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán estar en posesión del certificado electrónico válido incluido en el documento nacional de identidad o de un certificado electrónico cualificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-CERES), de conformidad con lo previsto en la legislación vigente aplicable, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación.

El certificado de usuario será obtenido por el accionista, sin cargo para la Sociedad, y deberá estar vigente en el momento de realizar la delegación.

El accionista que disponga del correspondiente certificado electrónico válido incluido en el documento nacional de identidad o certificado de usuario cualificado acreditativo de su identidad podrá, a través del servicio de delegación, voto e información a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.redeia.com), efectuar la delegación, cumplimentando el "formulario de delegación" conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, y debiendo ser firmado mediante el certificado de firma electrónica incluido en el correspondiente documento nacional de identidad EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

electrónico o certificado de usuario cualificado de FNMT-CERES.

Para su eficacia y validez, la delegación electrónica habrá de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 19 de mayo de 2024 y deberá recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 2 de junio de 2024. Las delegaciones recibidas fuera del plazo señalado se tendrán por no realizadas.

A estos efectos, la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico a través de un tercero y con base en una fuente objetiva de tiempo (sistema de time stamping) para acreditar el momento de la recepción de la delegación electrónica, así como, en su caso, de la aceptación o rechazo de la misma.

El objeto del establecimiento del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega electrónicamente y que el número de acciones correspondientes a la delegación efectuada es correcto; a tal efecto, la Sociedad contrastará dicha información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR), en su calidad de entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Además, las delegaciones electrónicas, para su validez y eficacia han de ser aceptadas por cada representante, a cuyo fin deberán firmarse y remitirse al domicilio social de la Sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid) o bien a través del buzón de correo electrónico juntaaccionistas@redeia.com o accionistas@redeia.com por el representante designado en cada caso, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 2 de junio de 2024, con excepción de las que se realicen a favor de la Presidenta, el Secretario, el Vicesecretario de la Junta General de Accionistas o de algún consejero, que se entenderán aceptadas en el momento en el que se reciban por la Sociedad. Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las delegaciones firmadas que se presenten impresas por el representante designado en cada caso ante el personal de la Sociedad encargado del registro de accionistas en el lugar y día de celebración de la Junta General, hasta el momento de inicio previsto para la celebración de la Junta, en primera o segunda convocatoria, según proceda.

Sólo se considerarán válidas las delegaciones electrónicas que cumplan todas las condiciones establecidas en el presente procedimiento y sean otorgadas y recibidas por la Sociedad dentro del plazo establecido al efecto, una vez verificada la condición de accionista de quien realiza la misma.

La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta, bien a través de los mecanismos para la asistencia telemática del representante, en los términos previstos en el apartado "Asistencia telemática a la Junta General" de este anuncio y publicados por la Sociedad en su página web (www.redeia.com), o bien acudiendo físicamente al lugar de celebración de la Junta.

#### 1.1.2. Entrega o correspondencia postal

Los accionistas que deseen utilizar esta forma de delegación deberán cumplimentar y firmar el apartado "delegación" de la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la Sociedad, con carácter especial para esta Junta, a través del mecanismo establecido al efecto en su página web (www.redeia.com), en el apartado sobre delegación, voto e información a distancia, y/o, en su caso, las emitidas por las correspondientes entidades depositarias de sus acciones.

Además, para su validez y eficacia, las delegaciones han de ser aceptadas por cada representante, a cuyo fin la tarjeta correspondiente, debidamente cumplimentada y firmada, deberá entregarse o remitirse por correspondencia postal al domicilio social de la Sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid) y ser recibida por esta, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 2 de junio de 2024, con excepción de las que se realicen a favor de la Presidenta, el Secretario, el Vicesecretario de la Junta General de Accionistas o de algún consejero, que se entenderán aceptadas en el momento en el que se reciban por la Sociedad. Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las delegaciones firmadas que se presenten impresas por el representante designado en cada caso ante el personal de la Sociedad encargado del registro de accionistas en el lugar y día de celebración de la Junta General, hasta el momento de inicio previsto para la celebración de la Junta, en primera o segunda convocatoria, según proceda.

La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta, bien a través de los mecanismos para la asistencia telemática del representante, en los términos previstos en el apartado "Asistencia telemática a la Junta General" de este anuncio y publicados por la Sociedad en su página web (www.redeia.com), o bien acudiendo físicamente al lugar de celebración de la Junta.

#### 1.1.3. Revocaciones

La revocación del nombramiento del representante y su notificación a la Sociedad podrá realizarse por los mismos medios señalados anteriormente para la delegación.

#### 1.2. Voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta

Los accionistas podrán utilizar los siguientes medios para votar a distancia con carácter previo a la Junta: (i) electrónicos y (ii) entrega o correspondencia postal.

Los accionistas que emitan sus votos por estos medios tendrán la consideración de presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

#### 1.2.1. Electrónicos

Los accionistas que deseen emitir su voto por medios electrónicos deberán estar en posesión del certificado electrónico válido incluido en el documento nacional de identidad o de un certificado electrónico cualificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-CERES), de conformidad con lo previsto en la legislación vigente aplicable, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación Cualificado.

El certificado de usuario será obtenido por el accionista, sin cargo para la Sociedad, y deberá estar vigente en el momento de

El accionista que disponga del correspondiente certificado electrónico válido incluido en el documento nacional de identidad o certificado electrónico cualificado de usuario acreditativo de su identidad podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.redeia.com), emitir su voto cumplimentando el "formulario de voto" conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, debiendo ser firmado

mediante el certificado de firma electrónica utilizando el correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado electrónico cualificado de usuario de FNMT-CERES.

Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 19 de mayo de 2024 y deberá recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del 2 de junio de 2024. Los votos recibidos fuera del plazo señalado se tendrán por no emitidos.

Al igual que para la delegación electrónica, y con la misma finalidad, se implantará un sistema de fechado electrónico para acreditar el momento de la recepción del voto electrónico, así como, en su caso, de la aceptación o rechazo del mismo.

Sólo se considerarán válidos los votos emitidos electrónicamente que cumplan las condiciones establecidas en el presente procedimiento y sean recibidos por la Sociedad dentro del plazo establecido al efecto, una vez verificada la condición de accionista de

#### 1.2.2. Entrega o correspondencia postal

Para la emisión del voto a distancia mediante entrega o correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "voto a distancia" de la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la Sociedad con carácter especial para esta Junta, la cual se encuentra disponible al efecto en su página web (www.redeia.com), o, en su caso, las tarjetas de asistencia expedidas por las entidades depositarias correspondientes.

La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse o remitirse a la Sociedad en su domicilio social (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109, Alcobendas, Madrid).

Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante correspondencia postal habrán de recibirse por la Sociedad hasta el momento de inicio previsto para la celebración de la Junta, en primera o segunda convocatoria, según proceda. Los votos recibidos fuera del plazo señalado se tendrán por no emitidos.

#### 1.2.3 Revocaciones

El voto a distancia realizado por medios electrónicos o por entrega o correspondencia postal será revocable por dichos medios.

#### 1.3. Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia

Los accionistas que deseen asistir fisicamente a la Junta General de Accionistas, o delegar o votar mediante entrega o por correspondencia postal, podrán obtener el modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia que se encuentra disponible en la página web de la Sociedad (www.redeia.com).

#### 2. Solicitud de información por vía electrónica

Sin perjuicio de los cauces de comunicación e información habituales que la Sociedad pone a disposición de sus accionistas a través del correo electrónico ordinario y de los servicios de atención al accionista, éstos podrán ejercer su derecho de información por medios electrónicos a través del mecanismo especialmente establecido por la Sociedad en su página web (www.redeia.com), en el correspondiente apartado sobre delegación, voto e información a distancia relativo a la Junta General de Accionistas.

Los accionistas que deseen utilizar este procedimiento deberán disponer del correspondiente certificado electrónico válido incluido en el documento nacional de identidad o del correspondiente certificado electrónico cualificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-CERES), al que se ha hecho referencia en apartados anteriores, a los mismos efectos de garantía de autenticidad e identificación de cada accionista.

La Sociedad podrá atender la petición de información mediante contestación dirigida al correo electrónico designado por el accionista solicitante, o bien mediante entrega o envío por correspondencia postal al domicilio indicado por el mismo.

#### 3. Disponibilidad del servicio

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia cuando razones técnicas o de seguridad impidan asegurar las garantías señaladas en el mismo y dicha circunstancia sea hecha pública en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que la Sociedad considere oportuno.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización del procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia.

#### 4. Protección de datos de carácter personal

Los datos personales facilitados serán tratados por la Sociedad, CIF: A-78003662 y domicilio social sito en Paseo del Conde de los Gaitanes, nº 177, La Moraleja, 28109, Alcobendas (Madrid), en calidad de responsable del tratamiento para el desarrollo de las siguientes finalidades:

- Permitir el correcto desarrollo del procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia que incluye, entre otras, las acciones de controlar, verificar y validar las delegaciones y emisiones de votos a distancia, la expedición de duplicados de tarjetas y las solicitudes de información por vía electrónica, efectuadas por los accionistas en la citada Junta General, todo ello conforme a su propia solicitud y a las obligaciones sobre representación y voto a distancia contenidas en la Ley de Sociedades de Capital. La legitimación para este tratamiento es la obligación legal anteriormente mencionada.
- Realizar estudios estadísticos sobre la composición del accionariado de la Sociedad conforme al interés legítimo de la Sociedad.

Los datos serán tratados por el plazo estrictamente necesario para el correcto desarrollo de las finalidades anteriormente indicadas y en base al consentimiento manifestado mediante la cumplimentación del formulario de registro para el acceso a la plataforma de delegación, voto y solicitud de información a distancia.

Los datos personales serán cedidos a la Notaría para levantar el acta de la celebración de la Junta General y serán tratados por los prestadores de servicios de tecnología o sistemas y las entidades contratadas para la gestión y desarrollo de la Junta General.

Los accionistas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en los términos establecidos en la legislación vigente dirigiendo su solicitud a través del buzón de correo electrónico digame@redeia.com indicando en el asunto "Protección de datos", o interponer una reclamación ante la Autoridad de Control (en España, la AEPD). Asimismo, podrán interponer una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@redeia.com) de la Sociedad. Para más información sobre el uso del Procedimiento sobre delegación, voto e información a distancia con carácter previo a la Junta, consúltese el mismo en la página web de la Sociedad (www.redeia.com) en los apartados correspondientes.

#### ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL

Sin perjuicio de la posibilidad de asistir fisicamente a la Junta en el lugar de celebración de la reunión, así como de utilizar el procedimiento de delegación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta, detallado anteriormente, los accionistas y sus representantes podrán asistir a la Junta General por medios telemáticos y emitir su voto por esta vía, en los términos aprobados por el Consejo de Administración y conforme a las normas e instrucciones de desarrollo de su funcionamiento previstas en este anuncio y publicadas en la página web corporativa de la Sociedad (www.redeia.com), en los siguientes términos:

#### 1. Registro, acceso y asistencia

#### 1.1. Registro previo

Los accionistas que deseen asistir por esta vía o sus representantes deberán registrarse desde las 00:00 horas del día 19 de mayo de 2024 y no más tarde del día 2 de junio de 2024 a las 24:00 horas en la Plataforma de Asistencia Telemática habilitada al efecto en la página web corporativa (www.redeia.com), acreditando su identidad mediante alguno de los siguientes medios:

- El certificado electrónico válido incluido en el Documento Nacional de Identidad.
- (ii) Un certificado electrónico de usuario cualificado, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente aplicable, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- (iii) Las credenciales de "usuario y clave" que el accionista recibirá en su dirección de correo electrónico, tras la verificación de su identidad y su condición de accionista, a través de un formulario especial de registro disponible en el apartado destinado al efecto en la sección de Gobierno Corporativo, en el epígrafe Junta General de Accionistas de la página web corporativa.

Asimismo, para que el representante pueda registrarse conforme a este apartado deberá haberse otorgado previamente la delegación por el accionista en los términos previstos en el apartado "Delegación por medios de comunicación a distancia" de este anuncio y en las normas publicadas al efecto en la página web de la Sociedad (www.redeia.com).

La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar su autenticidad.

#### 1.2. Conexión y asistencia

El accionista o su representante que se haya registrado previamente conforme al apartado 1.1 anterior para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse en la Plataforma de Asistencia Telemática habilitada al efecto en la página web corporativa (www.redeia.com) el día de celebración de la Junta General, esto es, el día 3 de junio de 2024 o, en su caso, el día 4 de junio de 2024, según se celebre en primera o en segunda convocatoria, respectivamente, entre las 9:45 horas y las 10:45 horas, e identificarse según se le indique en las instrucciones correspondientes.

No se admitirá la conexión de los asistentes fuera de esta franja

#### 2. Intervención, información y propuesta

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los asistentes telemáticos que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones acerca de los puntos del Orden del Día, de la información accesible al público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General o acerca del informe del auditor, o realizar las propuestas que permita la Ley, deberán remitir su intervención, pregunta o propuesta a la Sociedad, a través de la Plataforma de Asistencia Telemática habilitada al efecto en la página web corporativa, por escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la citada página web de la Sociedad, a partir de su conexión como asistente telemático el día de la celebración de la Junta conforme al apartado 1.2 anterior y hasta las 11:30 horas del día de celebración de la Junta, es decir, el 3 de junio de 2024 o, en su caso, del día 4 de junio de 2024, según se celebre la Junta General en primera o en segunda convocatoria, respectivamente.

En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente en el referido formulario de intervenciones, adjuntando en su caso la citada intervención.

Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente serán contestadas verbalmente durante la Junta General o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración.

#### 3. Votación

Los accionistas o sus representantes debidamente registrados que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día a través del correspondiente formulario de voto habilitado en la Plataforma de Asistencia Telemática de la página web corporativa y de conformidad con las normas de funcionamiento previstas en esta, desde el momento de su conexión como asistente telemático conforme a lo previsto en el apartado 1.2 anterior.

De igual modo, respecto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, de conformidad con la Ley, no figuren en el Orden del Día, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votos a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas por el Secretario de la Junta General y se habiliten en la Plataforma de Asistencia Telemática de la página web corporativa para proceder a su votación.

El proceso de votación por vía telemática respecto de todas las propuestas sometidas a la Junta General finalizará en el momento en el que se declare por la Presidenta la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo durante la Junta, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la misma.

#### 4. Abandono

El asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta, deberá hacerlo enviando una comunicación electrónica a través de la plataforma de "Asistencia telemática" habilitada en la página web corporativa. Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.

#### 5. Otras cuestiones

La Sociedad se reserva el derecho a adoptar las medidas pertinentes en relación con los mecanismos de asistencia telemática a la Junta cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que-

pudieran ocasionarse al accionista o representante derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan ocasionalmente la utilización de los mecanismos de asistencia telemática a la Junta o la falta de disponibilidad ocasional de su página web, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta General Ordinaria si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.

A los efectos oportunos, la asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia física a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La asistencia telemática del accionista dejará sin efecto el voto o la delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad.

#### FORO ELECTRÓNICO DEL ACCIONISTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 8.4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, la Sociedad ha habilitado en su página web (www.redeia.com) un Foro Electrónico del Accionista con motivo de la celebración de sus Juntas Generales, cuyas Normas de Funcionamiento han sido aprobadas por el Consejo de Administración en la sesión del día 30 de abril de 2024.

El Foro se habilitará en la página web de la Sociedad desde el día de la convocatoria y hasta el día de la celebración de la Junta General, ambos inclusive.

El Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica online entre los accionistas ni un lugar de debate virtual. El Foro tampoco constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas. La finalidad del Foro es facilitar la comunicación entre los accionistas de la Sociedad (individuales, personas físicas o jurídicas, y las asociaciones voluntarias que puedan constituir) con ocasión de la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. En este sentido, los accionistas podrán enviar para su publicación en el Foro, comunicaciones que, de conformidad con la Ley, tengan por objeto (i) publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día anunciado en la convocatoria, (ii) solicitudes de adhesión a tales propuestas, (iii) iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, u (iv) ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Los datos personales facilitados serán tratados por la Sociedad, NIF: A-78003662 y domicilio social sito en Paseo del Conde de los Gaitanes nº 177, La Moraleja, 28109, Alcobendas (Madrid), para el desarrollo de las siguientes finalidades:

- Gestionar y supervisar el funcionamiento del Foro Electrónico del Accionista en el que el interesado puede darse de alta voluntariamente y registrar y remitir propuestas relativas a las cuestiones indicadas en el Objeto de la norma de funcionamiento del Foro, de forma que puedan ser consultadas por el resto de accionistas.
- Realizar estudios estadísticos sobre la composición del accionariado de la Sociedad conforme al interés legítimo de la Sociedad.

Los datos serán tratados por el plazo estrictamente necesario para el correcto desarrollo de las finalidades anteriormente indicadas, y en base al consentimiento prestado mediante la cumplimentación del formulario de registro para el acceso a la plataforma de foro electrónico.

Los accionistas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, en los términos establecidos en la legislación vigente dirigiendo su solicitud a través del buzón de correo
electrónico digame@redeia.com, indicando en el asunto "Protección de datos" o interponer una reclamación ante la Autoridad de
Control (en España, la AEPD). Asimismo, podrán interponer una
reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@redeia.com) de la Sociedad. Si en ejercicio de tales derechos los
datos comunicados por un accionista a la Sociedad son rectificados o suprimidos a solicitud de dicho accionista, la Sociedad procederá a la rectificación o supresión de las comunicaciones que,
a instancia de éste, se hubieran publicado en el foro.

Para más información sobre el acceso y uso del Foro Electrónico del Accionista, consúltense las Normas de Funcionamiento del mismo en la página web de la Sociedad (www.redeia.com) en el apartado relativo a la Junta General, denominado Foro electrónico del accionista.

#### RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA JUNTA GENERAL

Está previsto que el desarrollo de la Junta General sea objeto de retransmisión audiovisual en directo (streaming).

Para facilitar el seguimiento en directo de la Junta General de Accionistas se anunciará en la página web de la Sociedad (www.redeia.com), con antelación suficiente al día de su celebración, los canales y sistemas habilitados al efecto.

#### INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta General.

#### INFORMACIÓN GENERAL

Para los aspectos relativos a la Junta General no contemplados en este anuncio, los accionistas podrán consultar los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas que se encuentran a su disposición en la página web (www.redeia.com).

Asimismo, a partir del día de la publicación de este anuncio se habilitará una Oficina de Atención al Accionista ubicada en el domicilio social de la Sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109, Alcobendas, Madrid), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, así como en el teléfono n.º 900 100 182 y, en su caso, en los números de teléfono que la Sociedad habilite al efecto y comunique en su página web (www.redeia.com), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, o bien en los buzones de correo electrónico juntaaccionistas@redeia.com o accionistas@redeia.com.

Para más información: www.redeia.com.

#### PREVISIÓN DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Se comunica a los accionistas que se prevé la celebración de la Junta General en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 4 de junio de 2024, en el lugar y hora antes señalados.

Alcobendas (Madrid), 30 de abril de 2024 El Secretario General y del Consejo de Administración Carlos Méndez-Trelles García

Pasajeros en el andén para coger un tren de Rodalies, ayer. GIANLUCA BATTISTA

Los partidos independentistas usan los incidentes que sufre la red ferroviaria para criticar la gestión del Gobierno

## Rodalies, un avispero de incidencias y una mina de votos

JOSEP CATÀ Barcelona

Para los usuarios de la red de Cercanías de Cataluña, hasta un hecho tan excepcional como que un árbol caiga sobre una catenaria e interrumpa el servicio durante toda la mañana puede ser visto como algo lamentablemente habitual. Es lo que ocurrió este lunes, en una jornada que empezó como muchas otras: con una incidencia en Rodalies. El árbol cayó encima de la catenaria de la línea R3 y afectó a la cabina de un tren que entraba en la estación de Torelló (Barcelona). No hubo heridos, pero se dañó el suministro eléctrico. lo que obligó a interrumpir la circulación entre las localidades de Manlleu y Ripoll, y a trasladar a los usuarios de ese tramo en autobús. Episodios como este, hasta cierto punto inevitables, en otro contexto podrían suscitar la comprensión de los usuarios. Pero no en Cataluña, donde la percepción sobre la red está viciada por las elevadas incidencias que sufren las líneas, por el hastío a causa de los retrasos, por la falta de inversiones y por el debate político.

La gestión de Rodalies apenas ha aparecido en la campaña para las elecciones. Solo se menciona en relación con el traspaso de la gestión, que ERC reivindica como un logro arrancado al Gobierno. Pero sobre todo los partidos independentistas lo mencionan como un contraejemplo: las dificultades de la Administración central para gestionar con éxito una red tan compleja como la de Rodalies representan una mina de donde se pueden sacar muchos argumentos para criticar al Gobierno.

El tema sí estuvo en el centro del debate durante un tiempo el año pasado, precisamente desde que a principios de noviembre

Pedro Sánchez se comprometió, a cambio de los votos de ERC para su investidura, a traspasar su gestión a la Generalitat. Lo que en un inicio parecía que sería un traspaso integral será finalmente algo más limitado, que se irá definiendo en los próximos seis meses. Hace dos se constituyó la comisión que dirigirá el movimiento, y que tiene hasta septiembre para redactar los estatutos de la empresa mixta (participada a medias entre Generalitat y Gobierno) que se hará cargo de los trenes y de los maquinistas - muy reticentes al traspaso, y que ya protagonizaron varias jornadas de huelga contra esta decisión—. También se tendrán que definir los aspectos económicos y jurídicos, y concretar realmente qué infraestructuras se traspasarán: tendrá que ser un traspaso parcial, que solo afecte a las líneas que no tienen continuación en otras comunidades autónomas o en Francia. Los acuerdos cerrados por el PSOE y ERC están condicionados al gobierno que surja tras el 12-M.

La línea R3 es una de las que más sufren las incidencias. Aunque Renfe no hace públicas las cifras de afectaciones hay estimaciones, a partir de las incidencias que Adif y Renfe comunican por sus canales oficiales a medida que ocurren. Sumándolas, en 2023 en todas las líneas de Rodalies hubo 808. El 62% fueron en el área metropolitana de Barcelona. Otro dato importante es quién tiene la responsabilidad: un tercio de las incidencias recaen en Renfe (en los trenes, por ejemplo), otro tercio en Adif (catenarias, instalaciones...) y el último tercio es "otros" (incivismo o falta de limpieza en

los márgenes, entre otras cosas). Un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona del año pasado señalaba que en solo cuatro meses se perdían medio millón de horas laborables a causa de los retrasos. Según la Cámara, todo lleva al déficit de inversión en infraestructuras — cifra en casi 51.000 millones la inversión que necesita Cataluña para paliar este déficit hasta 2040— y en la baja ejecución de las actuaciones.

En los convoyes, por los que pasa cada día cerca de medio millón de usuarios, hasta cierto punto da igual quién gestione la red, mientras se haga bien. A media mañana Xavier, de 37 años, se quejaba de que las peripecias que ha tenido que hacer para llegar a Barcelona desde Ripoll (Girona) a causa de la incidencia del árbol en la R3, pero subraya que este solo es un día más en la vida de alguien que tiene que ir en tren a menudo. "Siempre hay algo, o los trenes van

El año pasado hubo al menos 808 percances en el servicio

ERC y el Ejecutivo acordaron el traspaso de la gestión a la Generalitat

"Siempre pasa algo. Es casi una odisea", se queja un viajero

tarde, o van muy llenos, o están en mal estado, es casi siempre una odisea", afirma. Por teléfono, Anna Gómez afirma que le da igual si la red la gestiona el Estado o la Generalitat: "Se tiene que hacer bien", explica Gómez, que ejerce de portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, constituida hace un par de meses para protestar contra el "olvido" que cree que sufren los usuarios de las líneas del sur de Cataluña. "Estamos hartos del maltrato que vivimos diariamente: no son solo trenes impuntuales, es la falta de información, los vagones en mal estado, los lavabos que están cerrados, la incapacidad para organizarte", explica Gómez. La plataforma Dignitat a les Vies, que denuncia que ahora se tarda un cuarto de hora más en ir de Tarragona a Barcelona que hace seis años, se reunió con el nuevo director de Rodalies Renfe, Antonio Carmona, y ha tenido contactos con casi todos los partidos. "Se hará una mesa de trabajo, y pedimos que haya más información, que los trenes en las horas punta no sean trenes cortos, que estén en buen estado, y que los de media distancia salgan antes que los de Rodalies, porque tienen menos paradas", resume.

Es mediodía y Olga Rovira, de 48 años, coge un tren de la misma R3 en Barcelona a su casa en Vic después. "Toda la vida se han sufrido, es habitual..", explica. Afirma que quien tiene que subirse a un tren para ir a trabajar o para ir al aeropuerto no suele coger el que le va bien por horario, sino uno o dos antes, o directamente el autobús. "Si tengo hora con el médico, procuro ir con mucha antelación", apunta.

ESPAÑA 23

### El fiscal exonera a los mandos superiores de la muerte de dos soldados en Cerro Muriano

El ministerio público dice que el capitán es el "único responsable" de ambos ahogamientos

#### MIGUEL GONZÁLEZ

#### Madrid

El fiscal militar ha exonerado a los mandos superiores del Regimiento La Reina número 2 (dos coroneles, un teniente coronel y un comandante) de responsabilidad en la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado Carlos Léon, que se ahogaron el 21 de diciembre durante un ejercicio para cruzar el embalse de Casa Mata, en la base de Cerro Muriano (Córdoba). Para el fiscal, el "único responsable" de que no se adoptaran las medidas reglamentarias para garantizar la seguridad de los soldados fue el capitán Ignacio Zúñiga, jefe de la compañía e imputado por un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, equivalente al homicidio imprudente; al igual que el teniente Jaime Tato, al mando de la sección y un sargento.

El fiscal había presentado un recurso ante el Juzgado Togado Militar 21 y el Tribunal Militar Territorial de Sevilla en el que expresaba su "absoluta disconformidad" con el auto dictado el 16 de abril por el juez instructor. Este sostenía la existencia de indicios de responsabilidad penal contra los dos coroneles al frente del regimiento en aquellas fechas, el teniente coronel jefe de su plana mayor y el comandante que lo sustituyó, a quienes atribuía la responsabilidad de haber aprobado el plan de instrucción básica del personal recién incorporado, que incluía el cruce de un lago artificial sin las necesarias medidas de seguridad, y de no haber supervisado su ejecución.

El fiscal alega que la aprobación previa del plan elaborado por el capitán Zúñiga se limitaba a una somera comprobación de si se ajustaba a las generalidades previstas en la normativa y

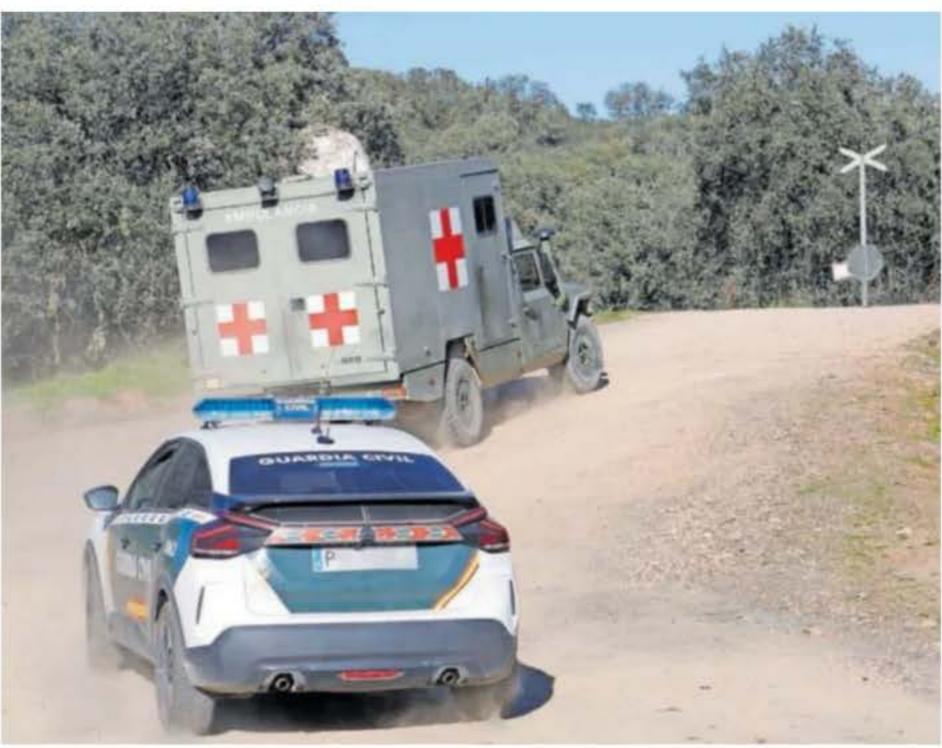

Dispositivo de búsqueda de los dos militares fallecidos el 21 de diciembre. SALAS (EFE)

El instructor había señalado posibles indicios penales en la plana mayor

Los soldados iban sobrecargados y los flotadores no eran estancos

que los superiores "consideraron que [la compañía] realizaría el paso por el lateral del lago; es decir, siguiendo un itinerario en el que se hacía pie", ya que en otro caso [su jefe] tenía que haber pedido apoyo de material anfibio y de seguridad" (embarcaciones tipo zodiac, línea de vida con mosquetones, arneses, etc), lo que no hizo.

"El capitán Zúñiga", recuerda el fiscal, "ha manifestado que adoptó las medidas de seguridad

que, a su juicio, consideró necesarias y suficientes para la correcta realización de la actividad sin poner en riesgo la integridad fisica de su personal". Lo cierto es que el capitán ordenó cruzar el pantano, cuyas aguas estaban extremadamente frías, por su parte central, donde había más de tres metros de profundidad. La cuerda tendida de orilla a orilla como guía se hundió cuando los militares se agarraron a ella para no ahogarse y las mochilas, que debían servir de flotadores, carecían de estanqueidad y no flotaban. Algunas iban sobrecargadas con 3,5 kilos. Además de los dos fallecidos, otros soldados sufrieron lipotimias y uno tuvo que ser hospitalizado.

"El capitán Zúñiga es el director del ejercicio", escribe el fiscal, "y el modo de ejecución de las actividades previamente autorizadas [por los mandos superiores] es de su exclusiva responsabilidad. Su misión irrefutable", añade, "es controlar la correcta realización del ejercicio, adoptando las medidas de seguridad necesarias, pudiendo suspender, cancelar o modificar la realización del mismo si las circunstancias del lugar, del personal participante o la situación así lo aconsejan".

El fiscal carga contra el juez, quien vio indicios de un delito de omisión en los mandos superiores, que no hicieron nada para evitar que el ejercicio se realizara sin elementales medidas de seguridad, asegurando que el instructor "interpreta erróneamente los informes [oficiales] que cita", cuando atribuye al jefe del regimiento y a su plana mayor un deber de vigilancia de la ejecución del plan de instrucción y una valoración de riesgos que la normativa solo "establece de manera genérica".

Al contrario que el fiscal, los abogados de las familias de los militares fallecidos coinciden en exigir responsabilidades a toda la cadena de mando.

### Condenados tres legionarios por traficar con hachís en sus blindados

#### J. J. G. Madrid

La Audiencia Nacional ha condenado a tres militares por utilizar vehículos acorazados del Ejército para introducir droga en la Península. El tribunal ha considerado probado que estos tres narcolegionarios (el cabo Samir Ahmed Al Lal, al que impone una pena de ocho años y dos días de prisión; y los soldados Daniel Sánchez y Francisco Javier Padiel, para los que decreta cuatro años y un día de cárcel) se organizaron para ocultar paquetes de hachís dentro de varios BMR [Blindado Medio sobre Ruedas], que se trasladaron en febrero de 2014 desde una base de Melilla hasta un acuartelamiento de Viator (Almería).

Los tres militares desempeñaron distintos papeles en la trama. El más importante se le atribuye a Al Lal, cabo primero del Tercio Gran Capitán 1º, que había tejido una relación con miembros de una red de narcotráfico. Su figura ya resultó clave para el fiscal, que lo considera un enlace con los otros dos soldados. Según los magistrados, el cabo se encargó de introducir una primera partida de hachís (62 kilos en 122 paquetes) en la base militar de Melilla, con la idea de colocarla dentro de un BMR que iba a embarcar hacia la Península. Sin embargo, el 17 de febrero de 2014, el Servicio Cinológico militar detectó este estupefaciente en el blindado.

Pese al revés, Al Lal y sus compinches no desistieron. La sentencia indica que, "siguiendo la misma fórmula", habían preparado el envío de más mercancía: casi 20 kilos de hachís (repartidos en 170 paquetes), que habían ocultado en otros dos BMR que llegaron a desembarcar en Almería.

# Detenida una mujer en Países Bajos por el intento de asesinar a Vidal-Quadras

#### ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Madrid

La Policía Nacional ha encajado una nueva pieza en la investigación del intento de asesinato en Madrid, el 9 de noviembre, del expresidente del PP en Cataluña y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras. La Policía de Países Bajos detuvo ayer a una mujer de esa nacionalidad "por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado", según informó el Ministerio del Interior. El arresto se produjo después de que las autoridades españolas emitieran una Orden Europea de Detención y Entrega contra ella. Su captura refuerza una de las hipótesis con las que trabaja la policía, la de una supuesta participación de la Mocro Maffia, la estructura criminal integrada principalmente por delincuentes de origen magrebí asentada en Países Bajos, donde ha llegado a desafiar al Estado, y uno de cuyos cabecillas ha huido recientemente de España tras ser excarcelado por una descoordinación judicial. No obstante, fuentes cercanas a las pesquisas insisten en que la supuesta implicación de este grupo mafioso es tan solo aún una de las líneas de investigación.

Con el arresto de esta mujer, ya son cinco los detenidos por su presunta vinculación con el intento de asesinato del político, que resultó gravemente herido al destrozarle una bala la mandíbula. Aún están en paradero desconocido otros dos presuntos implicados. Uno de ellos es el ciudadano francés de origen tunecino Mehrez Ayari, de 37 años, al que la policía ha identificado como el presunto autor material del dispara. Mientras estuvo hospitalizado, el político difundió una carta en la que acusó al régimen islámico de Teherán de "tramar y ejecutar" su atentado. Sin embargo, la llamada pista iraní no es la única hipótesis que maneja la policía para desentrañar una extraña maraña que abarca tres continentes.

24 COMUNIDADES EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024



Milagros G. F., en un parque de Padrón (A Coruña) el día 24. ÓSCAR CORRAL

Los afectados por la enfermedad en la capital gallega arrastran retrasos de más de medio año en sus consultas. El centro defiende la "excelente calidad" del servicio

# La cola eterna del cáncer en Santiago

SONIA VIZOSO Santiago

A Milagros G. F. le detectaron cáncer de colon en 2022 por un cribado de la sanidad pública. Llegó la quimio, la operación, y luego más quimio. Esta gallega de 59 años arrancó 2023 sin el tumor en su cuerpo, pero su oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) le advirtió de que había que estar alerta: cada cinco meses, TAC y revisión. No ha sido así. Desde que acabó el tratamiento hace casi año y medio, su médica solo la ha visto una vez. Le tocaba en febrero, pero aún no le han dado cita. Confiesa sentir pánico a que el cáncer "vuelva a salir y, como es muy agresivo, ya no tenga solución". Su hermano acaba de morir por la misma enfermedad. Ella es solo una de las afectadas por el atasco de las revisiones en el servicio de oncología de este hospital público, un problema que se arrastra desde hace dos años y que está amargando la vida a las pacientes y supervivientes al cáncer del área sanitaria de Compostela. "¿Quién puede pagar un TAC y una revisión en la privada cada cinco meses? Eso no hay bolsillo que lo resista", protesta Milagros.

El número de personas a las que el hospital de Santiago no

está sometiendo a las revisiones oncológicas prescritas se desconoce. La gerencia del centro dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) no lo revela. Un grupo de 15 afectadas, todas muieres, han decidido movilizarse. Han unido fuerzas a través de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS y, además de varias reclamaciones particulares, han presentado una queja colectiva ante la Valedora do Pobo (equivalente gallego al Defensor del Pueblo). El portavoz de esta entidad, Fernando Abraldes, denuncia la "absoluta vulnerabilidad" de las pacientes, víctimas de un incumplimiento de sus derechos sanitarios que tienen además para ellas un "precio psicológico". La causa, sostiene, es un "problema estructural" de insuficiencia de plantilla. "Se están vulnerando protocolos clínicos" y la cola del cáncer en la capital de Galicia es ya "un problema de naturaleza legal serio", alerta. Abraldes exige al hospital que "redimensione" el servicio de oncología y lo adapte a la demanda creciente: "La plantilla no puede ser la de hace 10 años".

La gerencia del hospital defiende la "excelente calidad asistencial" del área de oncología y asegura que cuenta con "unos tiempos de diagnóstico y tratamiento a la altura de los servicios

más prestigiosos de España". Reduce los retrasos en las consultas a una incidencia puntual de los "últimos meses" y los atribuye a la "imposibilidad" de cubrir las "ausencias" de los oncólogos porque "no hay" médicos con esta especialidad en las listas de contratación. Sus responsables han impulsado un plan de peonadas (horas extra) para intentar recortar las esperas fijando citas por las tardes. Sostienen que esta medida iniciada a principios de abril "está permitiendo un incremento importante de la actividad diaria". Tanto la asociación de usuarios del centro como las afectadas consultadas por este periódico creen, sin embargo, que el remedio no será suficiente debido a la demanda creciente y la magnitud del atasco. La crisis ha estallado justo cuando acaba de tomar posesión un nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que procede precisamente del área de oncología de este hospital, donde era jefe del Servicio de Oncología Radioterápica.

La gerencia sostiene que las demoras no afectan a ningún paciente en tratamiento, pero EL PAÍS ha hablado con afectadas que están con medicación hormonal. Mirian, de 39 años, toma este tipo de fármacos desde junio de 2023 después de un cáncer de maEl dato

8

meses ha pasado una paciente sin ningún tipo de control, después de superar un cáncer de útero y ovarios. Se operó en 2020, estuvo entre octubre de 2022 y junio de 2023 esperando por su consulta trimestral.

"¿Quién puede pagar un TAC en la privada cada cinco meses?", se queja una afectada

"Me enloquece dar la cara continuamente por un derecho", dice una enferma ma de origen genético y una doble mastectomía. Esa terapia, que tiene efectos secundarios y precisa ajustes, tenía que haber sido revisada en octubre. Para ello, en septiembre se hizo una analítica y una densitometría ósea. Pero la cita no llegó hasta el pasado febrero y solo después de que su ginecóloga, indignada, levantase el teléfono y llamase al servicio de oncología del CHUS. Aquel día la doctora advirtió a su interlocutor de que su paciente tenía pendiente una consulta "muy importante" y que no la dejaría marchar de su despacho sin una cita. Surtió efecto. Con todo, Mirian duda de que su revisión de febrero se haya hecho en condiciones porque las pruebas estaban desactualizadas. Y su angustia continúa ante la incertidumbre de si llegará a tiempo la siguiente cita, la de mayo: "Es un sinvivir. Tengo un camino muy largo por delante y, aún encima, estos retrasos con las citas lo alargan y dificultan más".

#### "Falta de humanidad"

En estas colas del cáncer, hay un tormento que a Milagros G. F. le afecta especialmente. "Lo que más me enloquece es que tengamos que dar la cara continuamente para reclamar un derecho", lamenta. Ella se plantó un día en la gerencia el hospital y abordó a Eloína Núñez, su máxima responsable desde 2017 y prima del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Le transmitió lo que estaba sufriendo por los retrasos de las revisiones oncológicas: "Me lo negó con todo su papo. Me dijo que no era verdad que hubiera retrasos, que no podía ser, que le diera mi nombre y que no me preocupase. ¿Cómo me lo puedes negar si lo estoy sufriendo yo?', le respondí". De las reclamaciones presentadas ante el Sergas, las afectadas han recibido respuestas mecánicas de corta y pega. También "falta de humanidad" y transparencia. En la última contestación que le llegó a Milagros hace solo unos días, la Administración sanitaria se permitía incluso sacar pecho: "Seguimos trabajando diligentemente para abordar esta situación".

Después de superar un cáncer de útero y ovarios hace cuatro años, Ana Freire ha pasado ocho meses sin ningún tipo de control por parte de su oncóloga, todo pese a su propensión genética a esta enfermedad. Se operó en 2020 y en lo peor de la pandemia tuvo sus revisiones sin problema cada tres meses, con analítica y colonoscopia incluidas. Todo empezó a fallar en 2022, cuenta. Estuvo entre octubre de aquel año y junio de 2023, esperando por su consulta trimestral y, de nuevo, desde esa última fecha hasta hace solo unos días. Le llegó la cita y acudió con un TAC que le realizaron en octubre (y del que no sabía resultados) y sin la correspondiente colonoscopia. Por esta última prueba lleva esperando 10 meses. "Para octubre, Ana", le dijo su oncóloga el pasado 17 de abril sobre su próxima revisión. "¿De qué año?", contestó ella.

# El BBVA se lanza de nuevo a por el Sabadell

El grupo presidido por Carlos Torres reactiva una operación de fusión que ya intentó en 2020. Desde entonces los dos bancos se han revalorizado y el negocio se ha encarecido

#### HUGO GUTIÉRREZ Madrid

Sacudida en el mercado bancario. BBVA, segundo mayor grupo financiero español por capitalización bursátil, vuelve a la carga para intentar la compra del Banco Sabadell tres años y medio después de su último intento. De conseguirlo, daría lugar al tercer banco europeo por valor de mercado y sería el retorno del baile de operaciones corporativas tras la última gran concentración bancaria iniciada con la crisis de 2008, cuyos últimos movimientos fueron la fusión de CaixaBank y Bankia en 2020 y la de Unicaja y Liberbank en 2022. "BBVA confirma que ha trasladado al presidente del consejo de administración de Banco de Sabadell el interés del consejo de administración en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades", señaló la entidad en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Sabadell, por su parte, se limitó a responder que acababa de conocer la propuesta y que analizaría todos los aspectos.

La respuesta del grupo de origen catalán que preside Josep Oliu se produjo media hora después del comunicado del BBVA. En la nota enviada al supervisor el Sabadell reconocía que, "a las 13.43 horas de este martes", recibió "una propuesta escrita indicativa de BBVA" para una fusión. La entidad vallesana añadía que "analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta". Los inversores tomaron posiciones ayer ante la operación durante la jornada de Bolsa: la sesión cerró con un avance de la acción del Sabadell del 3,37% y un retroceso del BBVA del 6,65%.

Los hechos se produjeron poco después de que la cadena británica Sky News adelantase una información en la que señalaba que el grupo que preside Carlos Torres se encontraba en las "primeras etapas" para explorar una fusión con la entidad vallesana. La cadena apuntaba, además, que la operación se pagaría en acciones. Media hora más tarde, BBVA confirmaba su interés.

La operación se produce cuando se esperaba algún movimiento entre bancos medianos nacionales, con Unicaja como gran candidato a ser absorbido. Y meses después de que Sabadell, tras mejorar la rentabilidad de su negocio, saliera de todas las quinielas de una posible fusión en la que llevaba desde 2020.

De llevarse a cabo la operación, se crearía un gigante bancario. El grupo que dirige César González-Bueno cuenta con un valor en Bolsa cercano a los 10.000



En la pantalla, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, en una junta general de accionistas, en marzo. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

millones de euros. El BBVA tiene una capitalización de 60.627 millones y un exceso de capital de más de 3.100 millones sobre el objetivo del CETI fully loaded, el considerado de máxima calidad.

Hace tres años, el BBVA ya intentó hacerse con el Sabadell. Entonces este rondaba los 2.500 millones de valoración y el BBVA los 23.300 millones. Un abismo para ambos, aunque en porcentaje el avance de la entidad que preside Oliu ha sido superior.

Los analistas destacan que se trata de dos entidades muy complementarias. Por una parte, el Sabadell cuenta con su filial británica TSB, lo que daría al BBVA la posibilidad de entrar con fuerza en el Reino Unido, donde ya cuenta con el banco móvil Atom Bank. En España, el Sabadell tiene una base de clientes mucho más centrada en empresas, por lo que "ten-

Si se consiguiera, se colocaría como el tercer banco europeo por valor de mercado

La entidad catalana dice que "analizará adecuadamente" la propuesta

dría un muy buen encaje con un perfil de clientes más de particulares del BBVA", añade una fuente del sector.

En cuota de mercado, Caixa-Bank tenía en 2023 una penetración del 29,4% como banco principal, según los datos de Inmark, empresa de estudios de mercado que trabaja para las principales entidades. En caso de fusión y si no hubiera movimiento de clientes, el nuevo BBVA se colocaría con una cuota del 22,4%, muy por encima del Santander (14,3%). En España, CaixaBank contaba con 18,2 millones de clientes a cierre del año pasado. Si cuajara la fusión el nuevo banco quedaría muy cerca (alrededor de los 17,8 millones), aunque habría que depurar la base de clientes y las posibles duplicidades.

Este terremoto en el tablero bancario llega justo después de la ronda de presentación de resultados del sector, que ha registrado unas cifras récord. Según los últimos datos conocidos, BBVA ganó 2.199,8 millones en el primer trimestre, casi un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras que el Sabadell se anotó un beneficio de 308,1 millones. lo que supone un avance del 12%.

Hay que tener en cuenta además el momento para la operación, que ha cogido por sorpresa a la cúpula de Sabadell. Se produce en la época de mayor bonanza desde antes de la crisis inmobiliaria. Tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) desde la guerra de Ucrania, la banca ha alcanzado el pico de su rentabilidad. De aquí en adelante, lo que se esperan son bajadas del precio del dinero, lo que reducirá el margen que genera por cada cliente. "Pensamos que el máximo en España ya se ha alcanzado en este primer trimestre, ya ha tocado techo", aseguró el pasado lunes Onur Genc, consejero delegado del BBVA.

#### Oportunidad perdida

Esto podría invitar a la prudencia, aunque hay múltiples matices que pueden desequilibrar la balanza a la hora de decidir si dar el paso para la operación. Entre estos matices, por ejemplo, está que el Sabadell cotiza con un descuento del 30% sobre su valor en libros, mientras que el BBVA ya superó esa barrera. Es decir, aunque el grupo vallesano ha avanzado mucho en los últimos años, se puede interpretar todavía como una oportunidad de mercado.

Como si fuese una especie de déjà vu, las negociaciones recuerdan a la situación de 2020, cuando se estudió esta misma fusión e incluso se inició un proceso de revisión (due diligence) recíproco y se

designaron asesores externos. Sin embargo, no hubo acuerdo en el precio, el presidente del Sabadell apostó por la continuidad y fichó a González-Bueno como consejero delegado para reconducir la situación. Algunos analistas recuerdan la oportunidad que entonces dejó escapar Carlos Torres. Ya que ahora el Sabadell tiene una valoración cuatro veces superior.

Cabe recordar que en 2020, en plena pandemia, el Sabadell tenía el cartel de se vende colgado ante su cuestionada capacidad de seguir en solitario. Y el grupo que preside Carlos Torres acababa de vender su filial de Estados Unidos por 9.700 millones. Parecía que estaban condenados a entenderse. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y en noviembre de ese año, el consejo del Sabadell optó por finalizar las conversaciones.

Desde entonces, la situación ha cambiado mucho y la posición en el mercado es muy diferente para la entidad vallesana. Ha dejado atrás sus momentos más complicados e incluso podría permitirse algún tipo de operación corporativa. Aunque la negociación emprendida ayer vuelve a cambiarlo todo. Ahora, en una posición de mayor fortaleza, falta por ver cómo se desarrolla una negociación complicada con múltiples flecos que deberán afrontar.

# Los tres grandes bancos coparían más del 70% del negocio tras la unión

La fusión del BBVA y el Sabadell superaría al Santander en oficinas y acecharía a CaixaBank

#### ÁLVARO BAYÓN RICARDO SOBRINO Madrid

La posible fusión de BBVA y Sabadell secaría aún más la competencia en el mercado bancario español. La entidad resultante dejaría un mapa con tres grandes (junto con Santander y CaixaBank) seguidas a gran distancia de un puñado de bancos medianos. Y los tres grandes coparían un 71,6% del mercado de crédito y un 73% de los depósitos. En total, más de dos terceras partes de la tarta bancaria, según los cálculos de EL PAÍS a partir de los resultados de 2023 y de los estados financieros de la patronal bancaria AEB.

La eventual unión no destronaría, de momento, a CaixaBank como primer banco en el mercado español. Esta entidad, que en 2020 se fusionó con Bankia, ostenta más de una cuarta parte tanto del mercado de créditos como de depósitos. El BBVA-Sabadell le seguiría de cerca: según las cifras de cierre de 2023, la combinación de ambas entidades sumaría 338.000 millones en depósitos y 216,000 millones en crédito. Esto se traduce en sendas cuota del 23,44% y del 23,87%, respectivamente.

La posible compra sí daría oxígeno al BBVA en su particular batalla con el Santander para situarse, dentro de España, en la segunda posición, muy disputada entre los dos gigantes globales. Con la unión superaría a la entidad que preside Ana Botín en cuota de depósitos (22,43% para Santander) y en crédito (20,27%). Para que la operación salga adelante, en algún momento tendría que contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados

#### Principales magnitudes de los bancos cotizados españoles





#### Evolución de las fusiones

- Intervenido por Banco de España (sustitución de administradores)
- O Capital controlado por el FROB
- Integración

España pide el rescate bancario | 2012 2013 2014 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | BBVA | BBVA

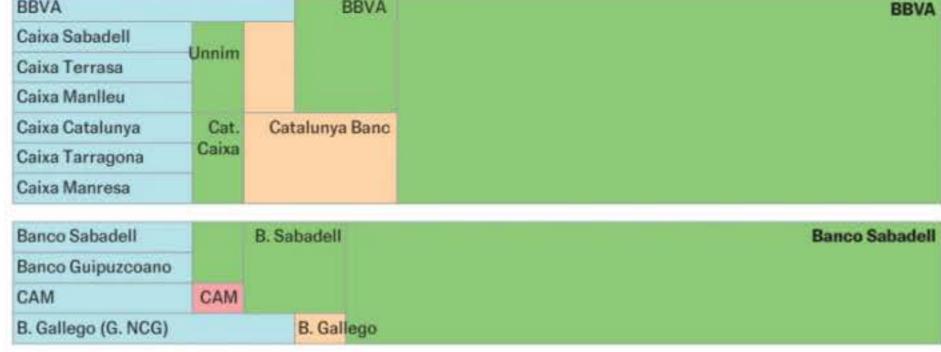

Fuentes: Banco de España y las entidades.

y la Competencia. Pero el proce-

so de concentración bancaria que

se ha producido en España desde

la crisis financiera ha propiciado

que cada vez haya menos entida-

des, pero más grandes.

En cuanto a número de oficinas, la entidad resultante sumaría 3.084. La cifra supondría un gran salto para el BBVA, que de manera independiente tiene 1.881 oficinas y sumaría las 1.200 de Sabadell (antes de posibles ajustes o ventas de activos). Quedaría ampliamente por encima de las 1.864

**EL PAÍS** 

de Santander y solo por detrás de CaixaBank, que tiene 4.161 sucursales.

Más allá de reforzarse en España, el sentido de la operación para BBVA está, también, en el plano internacional. La entidad que preside Josep Oliu tiene en su negocio británico, TSB, un gran incentivo. Es una firma mediana en el mercado inglés para la que Sabadell, en etapas pasadas más difíciles, ha explorado su venta. Superadas esas dificultades, ahora TSB es un foco de negocio. Con la llegada de César González-Bueno como consejero delegado, el banco decidió dar un giro estratégico a la filial y se especializó en hipotecas, atesorando un potente negocio en tierras británicas por el que se han interesado varias entidades. En 2023 aportó un beneficio de 175 millones de libras (205 millones de euros), un 71% más.

Para BBVA supondría la puerta de entrada en el Reino Unido. Tras vender su negocio en EE UU en 2019, decidió orientarse en nuevas geografías y se reforzó en el turco Garanti. Cuenta también con un potente negocio en México, que en 2023 obtuvo un beneficio de 1.441 millones de euros. Dos mercados de gran tamaño pero sujetos a vaivenes. A nivel internacional, Santander seguiría como banco español con más oficinas: más de 8.000, frente a las 7.325 de BBVA y Sabadell. La suma de BBVA y Sabadell contaría con 140.000 trabajadores. El Santander cuenta con más de 200.000 y CaixaBank, 45.000 empleados en total.

En Bolsa, la entidad resultante, afectada por las alzas de Sabadell y las caídas de BBVA, tendría un valor de cerca de 70.000 millones de euros. Santander tiene una capitalización de 72.000 millones, apenas 2.000 millones más, casi empatado con los 73.000 de Iberdrola. Así, la pelea por ser la segunda mayor cotizada de España (el liderazgo de Inditex, con 133.000 millones, no admite discusión) pasaría de ser un duelo entre dos a una batalla a tres bandas. Igualmente, en el panorama europeo, BBVA pelearía por ser una de las entidades de mayor tamaño. El primero es el banco francés BNP Paribas, que tiene una capitalización de 77.600 millones.

# Una entidad resultante con más de un billón de euros en activos

#### A. B. / R. S. Madrid

La fusión de BBVA y Sabadell daría lugar a un nuevo gigante financiero en el panorama español. De consolidarse esta operación, la entidad resultante tendría más de un billón de euros en activos, que son los préstamos y créditos concedidos, que son los que reportan la rentabilidad al banco. Este volumen de activos del nuevo grupo solo estaría superada en España por el Santander. La entidad que preside Ana Botín alcanza los 1,8 billones de euros en activos y el banco resultante, con 1,03 billones, se consolidaría como el segundo mayor banco de España, a gran distancia de CaixaBank (613.000 millones), el tercero en el podio.

Según los resultados corres-

pondientes al primer trimestre, BBVA atesora un activo valorado en 801.690 millones. Aunando fuerzas con el Sabadell, con más de 236.000 millones, la entidad que pilota Carlos Torres superaría ese listón del billón de euros en activos. La suma de los bancos daría lugar a un activo total de 1,03 billones de euros, de los cuales BBVA aportaría el 77% y Sabadell el 23% restante. De esta forma, BBVA se consolidaría como el segundo mayor banco español, mientras que Sabadell pasaría de la cuarta posición a integrarse en el segundo. Bankinter, con 112.000 millones, subiría de la quinta a esta cuarta posición, por detrás de CaixaBank.

La entidad resultante sumaría 3.084 oficinas en España. La cifra consolidaría a BBVA, que de manera independiente tiene 1.881 oficinas, como el segundo mayor banco en el mercado español, solo por detrás de CaixaBank, que tiene 4.161 oficinas. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri alcanzó el liderazgo en 2020, tras la fusión entre CaixaBank y Bankia. En cualquier caso, la fusión con Sabadell permitiría a BBVA distanciarse de Santander en el mercado nacional, dado que tendrá 1.864 oficinas en suelo patrio.

La expansión a un nuevo mercado geográfico, además de reforzarse en el español, es uno de los incentivos para BBVA para lanzarse a esta operación. Sabadell es dueña desde 2015 del banco británico TSB. Aunque es una entidad mediana y ha estado muchas veces en el ojo del huracán, de modo que el mercado ha especulado en su venta, permitirá a BBVA entrar en un nuevo mercado, el británico, uno de los países más relevantes para Santander.

### El Santander logra el mejor inicio de año de su historia

#### H. G. Madrid

Banco Santander suma y sigue con la cosecha de ganancias récord. El grupo que preside Ana Botín obtuvo un beneficio de 2.852 millones de euros entre enero v marzo, un 10,9% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado. Se trata del resultado más abultado de la entidad en un inicio de año, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), gracias al tirón de los ingresos a doble dígito, con una mejora en todas las áreas de negocio. Destaca igualmente la evolución de España, que aportó 772 millones al beneficio, un 65,5% más.

El sector financiero español ha logrado alargar el buen momento vivido en un 2023 histórico. En el caso del Santander, esto se tradujo en un repunte de los ingresos en Europa, que compensó el retroceso experimentado tanto en Brasil como en Estados Unidos el año pasado. Y el arranque de este ejercicio mantiene la tendencia al alza: el margen de intereses escaló hasta los 11.983 millones, un 17,7% más, mientras las comisiones contribuyeron en 3.240 millones, un 6,5% más. "Hemos tenido un muy buen comienzo de año, con crecimiento del 10% de los ingresos, manteniendo los costes estables frente a trimestres previos", destacó Botín en un comunicado.

El grupo consolida un resultado histórico e incluso encara una mejora a pesar de aumentar el abono del impuesto extraordinario a la banca, por el que ha pagado este trimestre los 335 millones que le corresponden en el ejercicio. "Si la tasa se prolonga en 2025, seremos el único país con un impuesto extraordinario de este tipo. Lo más importante es el crecimiento económico del país y que haya beneficios. Creo que ya pagamos muchos impuestos", criticó Héctor Grisi, consejero delegado del Santander, durante la presentación de resultados.

Por mercados geográficos, España fue el país que aportó un mayor beneficio al grupo y se consolida como el principal territorio para el banco con 772 millones, un 65,5% más que en los tres primeros meses del año pasado y supone un tercio del total de las ganancias. Supera así a Brasil, donde cosechó 561 millones, un 20% más. En el tercer escalón queda México, que generó 411 millones de euros, casi un 15% más.

# La gran banca elevó su beneficio un 17% en el primer trimestre

Las seis entidades cotizadas suman casi 6.700 millones en este principio de curso

#### H. G. Madrid

La gran banca española mantiene el pulso en el incremento de los beneficios. Tras un 2024 de récord, las seis entidades cotizadas (Banco Santander, BBVA, Caixa-Bank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) han superado las cifras anotadas entre enero y marzo del año anterior con creces. En concreto, de forma agregada han ganado 6.676,7 millones de euros, un 17,2% más que en el histórico 2023. Parecía difícil de superar un ejercicio tan redondo para el sector financiero por el impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en su lucha contra la inflación. Sin embargo, ese techo parece que durará poco.

De los beneficios anotados por los grandes bancos, 2.954,4 millones de euros se cosecharon en España, casi un 41% más que entre enero y marzo del año pasado. Esta cifra supone casi la mitad del total de las ganancias registradas en el inicio del año (el resto viene de países como México, Brasil, Reino Unido o Estados Unidos).

El repunte en el mercado nacional todavía es notable, razón por la que el Gobierno decidió fijar un nuevo impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego prorrogado por un tercero y con el compromiso de hacerlo permanente. Falta por ver si en el rediseño hay alguna modificación para que tenga en cuenta el ciclo y no solo los ingresos anotados. En 2024 los seis bancos del Ibex abonan por este gravamen 1.478,6 millones, un 33% más que el ejercicio anterior.

Pese al avance de los últimos trimestres, la bombona de oxígeno de las alzas de tipos llega a su fin y el ritmo de crecimiento trimestral de los ingresos es positivo, pero en descenso. De hecho, si se mira solo el margen de interés en España, el crecimiento es de apenas un 2,5% de media. Esto se debe a que la cadena de transmisión de la política monetaria dictada en Fráncfort se demora unos 12 meses en trasladarse a los préstamos variables. De ahí que los bancos se sigan anotando subidas en el margen de intereses casi dos años después del inicio de las subidas de tipos, pero este efecto se agota. La única forma de ganar más margen la encuentran en la contención de los costes, principalmente el de los de-

Por entidades que más bene-



Clientes frente a un cajero, en Madrid. XAVI LÓPEZ (GETTY)

Santander: ganó 2.852 millones en los tres primeros meses del año, un 11% más. Le sigue el BBVA, en una posición similar tras obtener unas ganancias en el primer trimestre de 2.199,8 millones, un 19,15% más que en el mismo periodo del año pasado. Por detrás queda CaixaBank, la entidad con más volumen de negocio en España, donde concentra el grueso de su actividad. El grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri ganó 1.005,2 millones en el primer trimestre, un 17,5% más. Le sigue el Sabadell, que se anotó en el inicio del año unos beneficios de 308,1 millones, un 50,4% más que en esos meses de 2023. Por último quedan Bankinter, que ganó 200,8 millones, un 8,7% más, y Unicaja, que es la que más ha elevado sus ganancias: un 224% hasta los 110,8 millones.

El crecimiento se sustenta en la mayor generación de ingresos, principalmente por la vía del margen de intereses. De forma agregada creció un 17,8% hasta los

Lo malo para el sector es que el aumento de ingresos por los tipos altos se está agotando

Los bancos del Ibex llevan abonados 1.476 millones por el impuesto extra

ficios han cosechado destaca el Santander: ganó 2.852 millones en los tres primeros meses del año, un 11% más. Le sigue el BBVA, en 23.475,4 millones de euros. Las comisiones netas también crecen a doble dígito: 10% hasta los 6.663,9 millones.

Estos son los dos guarismos con los que se calcula el impuesto extraordinario al sector en España, solo por lo anotado en el país. Si se fija la mirada en estos datos, el beneficio escaló a los 2.954,4 millones citados anteriormente (+40,8%), el margen de intereses se situó en los 7.812,2 millones tras crecer un 26,2%, mientras que las comisiones netas retrocedieron de forma tímida (un 0,72% menos, hasta los 2.740,2 millones). De seguir así, el pago del gravamen en 2025 volverá a repuntar con fuerza.

Otra forma de medir el avance anotado por el sector financiero se encuentra en el margen de la clientela -lo que gana por cada usuario si al rendimiento del crédito se le resta el coste de los depósitos—, una métrica que parece haber tocado techo. Si se miran los guarismos de la gran banca española, la entidad que se ha anotado un mayor diferencial en el país es CaixaBank (3,64%), seguido muy de cerca por el Santander (3,61%). Tras ellos quedan el BB-VA (3,44%) y el Sabadell (3,09%), ambos también por encima de la barrera del 3%. Cerca, pero por debajo, se situaron Bankinter (2,98%) v Unicaja (2,91%). En términos de rentabilidad, el retorno sobre el capital tangible (ROTE) mejoró a cierre de marzo en todos los casos y se sitúa de media algo por encima del 14%.

### Caixabank supera los 1.000 millones de ganancias

JAVIER GARCÍA ROPERO Madrid

CaixaBank finalizó el primer trimestre del ejercicio de 2024 alcanzando un beneficio neto de 1.005 millones de euros. un 17,5% más que en el mismo periodo del año anterior, tras elevar su margen de intereses casi un 30% hasta rozar los 2.800 millones. La comparativa con el primer trimestre de 2023 está influida por los mayores tipos de interés con los que se han desarrollado los tres primeros meses del 2024, del 4,5% tras la última subida acometida por el Banco Central Europeo (BCE) en octubre, mientras que en el arranque del año pasado estos se situaban todavía en el entorno del 3%. La entidad apunta a que el BCE "empezará a recortar los tipos de interés en junio".

El banco explica el alza del resultado "gracias a su fortaleza financiera y comercial", con un crecimiento generalizado de márgenes que "refleja la fortaleza de la entidad y una buena dinámica del negocio, con incrementos en la nueva producción de crédito y con suscripciones netas positivas en productos de ahorro, en un contexto de contención de los tipos de interés". El margen de interés se elevó un 27.4% hasta 2.781 millones, lo que "recoge el impacto de la nueva producción y el entorno de tipos". mientras que el margen bruto lo hizo un 12,7% hasta los 3.496 millones.

El banco destaca el "buen ritmo" de la actividad comercial, acelerada desde el último trimestre del pasado año, "con crecimientos relevantes en la nueva producción de créditos a particulares". El nuevo crédito hipotecario crecía en el primer trimestre un 24,1% más, hasta 2.790 millones, y el nuevo crédito al consumo lo hacía un 15%, hasta 3.029 millones.

CaixaBank subraya que su volumen de negocio se acerca al billón de euros, con unos recursos de clientes que se elevan a 636.490 millones, un 1% más, y un crédito sano situado en 344.438 millones.

Sobre el impuesto extraordinario a la banca, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, apuntó en una nota de prensa que la entidad abonó 493 millones, un 32% más de lo pagado en el mismo periodo de 2023. "Es un caso atípico", señaló el directivo, que calificó al impuesto como "no justificado".



Centro comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes (Madrid). LUIS ENRIQUE VELASCO

# España crece un 0,7% gracias al consumo y las exportaciones

La inversión aumenta con fuerza en bienes de equipo, pero cae un 0,25% en vivienda

#### DENISSE LÓPEZ Madrid

La primavera llega de lleno para la economía española, que ha vuelto a demostrar una resistencia notable frente a la atonía de la europea. El producto interior bruto (PIB) creció un 0,7% en los primeros tres meses de 2024, encadenando así dos trimestres consecutivos con la misma tasa, según el avance publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En un contexto exterior complicado y con una creciente polarización política a nivel doméstico, las finanzas nacionales parecen ser indemnes a los factores de incertidumbre como pueden ser la inestabilidad parlamentaria, la desaceleración de la zona euro o los conflictos geopolíticos en Oriente Próximo. El efecto arrastre de este dato económico sobre la tasa anual da alas a los analistas para pensar en un buen verano y anticipar que el año cerrará con un crecimiento superior al

2%. De hecho, en tasa interanual el PIB aceleró hasta el 2,4% frente al 2,1% del trimestre precedente y se corona así como el más elevado en el último año.

Todas las ramas de actividad presentan un crecimiento positivo en los primeros meses del año, aunque destaca la industria manufacturera, con un incremento del 2,2%. Además, y contra todo pronóstico, la inversión, que venía experimentado una notable debilidad, ha recuperado fuerza en este arranque de año: ha aumentado un 2,6% respecto al trimestre previo, con una aportación al crecimiento de 0,5 puntos. La mejora ha sido sobresaliente en bienes de equipo, con un avance del 3,7%, si bien la inversión en vivienda cayó un 0,25% respecto al último periodo del año pasado.

Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, explica que buena parte de este empuje también se explica por la contribución positiva del sector servicios, principalmente las exportaciones —que se anotan una tasa positiva del 2,4% respecto al trimestre previo— y, en particular, el buen comportamiento del gasto turístico por parte de los extranjeros. En concreto, los últimos datos del INE reflejan que el gasto de no residentes en el terri-

#### PIB anual de España

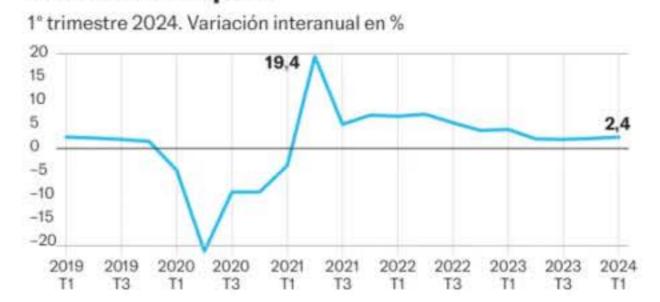

#### PIB trimestral de España



### Europa sale del estancamiento

La economía europea vuelve a crecer tras más de un año estancada, e incluso rozando la recesión técnica. La actividad económica creció un 0,3% durante el primer trimestre del año tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión Europea, según los datos divulgados ayer por Eurostat. Una cifra mejor de la esperada que se completa con otra: la inflación se quedó en el 2,4% en el área monetaria, cerca ya de ese objetivo sacrosanto que se marca el BCE del 2%.

Este repunte de comienzo

de año muestra, una vez más, el peso que tiene Alemania en el conjunto de la economía europea. Entre enero y marzo, con sorpresa, Alemania ha crecido un 0,2%. Venía de caer medio punto en el último trimestre de 2023 y de tener comportamientos planos en los periodos precedentes. Francia se ha sumado con otro 0,2% positivo e Italia ha aportado un 0,3%. Con más fuerza han tirado España y Portugal (0,7%). Hungría, Lituania y Letonia han mejorado ese dato en una décima e Irlanda, en cuatro, M. V. GÓMEZ

torio se disparó un 19% en este periodo, con una aportación al PIB de 0,9 puntos porcentuales.

Los visitantes internacionales consumieron un 25% más en enero y febrero que en el mismo periodo de 2023, de acuerdo a otro informe publicado por el INE hace unas semanas. A ello habría que sumar marzo, que seguiría según los expertos por la misma línea, gracias a que la Semana Santa se celebró en los últimos días del mes. Para Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, el potente desarrollo turístico que el país muestra es precisamente lo que alienta la subida de precios en este terreno. En febrero, por ejemplo, los hoteles, hostales y servicios de alojamiento similares se encarecieron un 9% respecto a 2023; mientras que los campings y albergues juveniles lo hicieron casi un 6% y los paquetes turísticos nacionales un 18,7%, según el INE.

Al gasto extranjero se suma el consumo de los hogares, que ha seguido avanzando en línea con el mercado laboral y el nivel de renta hasta repuntar un 0,3% respecto al trimestre previo. Aunque entre enero y marzo los datos de la Encuesta de Población Activa no han sido positivos (12,29% de tasa de paro), el país emplea a más personas que nunca en un arranque de año: 21,25 millones. María Jesús Fernández, analista de Funcas, precisa que se trata de una cifra alentadora que se suma a la recuperación parcial de la capacidad adquisitiva, perdida durante la crisis inflacionaria, y a la elevada tasa de ahorro. Todo ello da un margen de crecimiento al consumo familiar.

Hay otro factor que juega a favor del consumo privado: el aumento de población extranjera. pues supone más demanda añadida. En los últimos dos años la llegada de inmigrantes ha recuperado el elevado dinamismo que perdió durante la crisis sanitaria, hasta situarse en torno a los 1,1 millones en 2022. De esta manera, España se ha convertido en uno de los países europeos con mayor incidencia de inmigración extranjera, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El dato menos alentador ha sido el gasto público, que se redujo un 1% respecto al trimestre anterior y restó al PIB 0,2 puntos.

En los próximos meses los analistas esperan que el crecimiento sea sostenido gracias a la progresiva recuperación que se observa en la eurozona, la caída de la inflación, el recorte de los tipos de interés y el apoyo que supondrán los fondos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El punto que más incertidumbre genera es la inversión, que sigue estando por detrás de las tasas registradas en los países vecinos. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, recuerda además que el beneficio bruto de las empresas ha caído un 2.8% en este trimestre, lo que puede lastrar la inversión.

### El Gobierno exige a los 'influencers' masivos que se inscriban en un registro estatal

El Ejecutivo homologa sus obligaciones con las de los agentes publicitarios

#### S. MILLÁN Madrid

Ofensiva de José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el segmento de los *influencers* de internet, los cargadores para dispositivos electrónicos y la seguridad en el 5G. Así, el Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que establece por primera vez los requisitos para regular a los influentes y hacerles cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022.

Según el ministerio, esta regulación da mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica a estos usuarios, que han

alcanzado una notable importancia v un volumen económico significativo en las plataformas de intercambio de vídeos a través de las que difunden sus contenidos. El decreto define a los "usuarios de especial relevancia" (influentes) en función de dos criterios simultáneos. En primer lugar, el criterio económico, que exige que estos prestadores tengan unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros derivados del conjunto de su actividad audiovisual. En segundo lugar, el criterio de audiencia, que exige que superen el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones de seguidores en el global de su actividad. Además, tienen que haber publicado 24 o más vídeos al año.

De esta manera, todos los influentes que cumplan ambos criterios deberán inscribirse, en el plazo de dos meses, en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de espe-



La influencer María Pombo (izquierda), el 22 de abril en Madrid. GETTY

cial relevancia. A partir del momento de inscripción tendrán que cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, como identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol. Es decir, sus obligaciones se homologarán con las del resto de agentes audiovisuales.

Además, el consejo aprobó la modificación del reglamento de comercialización de equipos radioeléctricos, de forma que todos los nuevos cargadores de aparatos electrónicos sean USB tipo C.

De este modo, a partir del 28 de diciembre de 2024 todos los cargadores de teléfonos móviles, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces o videoconsolas portátiles, entre otros, deberán ser del mismo tipo. El objetivo es ofrecer una mayor comodidad al usuario, disponer de la posibilidad de adquirir estos equipos sin el dispositivo de carga, y lograr un menor impacto medioambiental con la reducción de residuos electrónicos. Para los ordenadores portátiles, la misma obligación entrará en vigor dentro de dos años, en abril de 2026.

Finalmente, el Consejo de Ministros también dio luz verde al decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad en Redes 5G. Este se contempla en el Real decreto-ley de ciberseguridad 5G y se trata de una norma que describe los procedimientos, certificaciones y esquemas de seguridad que los operadores deben llevar a cabo para cumplir las obligaciones de gestión de los riesgos de seguridad informática, singularmente en aquellas instalaciones especialmente importantes para la seguridad nacional. Incluye, además, medidas de mitigación de estos riesgos que los operadores han de llevar a cabo, así como estrategias de diversificación.

Entre las principales novedades, el decreto incorpora la creación de un centro de operaciones 5G, pionero en Europa, financiado con 15 millones de fondos europeos del plan de recuperación en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. Le corresponderán las tareas de adquirir capacidades en materia de ciberseguridad, supervisar y garantizar que se implementan las medidas de seguridad recogidas en el citado esquema, determinar la criticidad de los elementos de la infraestructura 5G, desarrollar propuestas de mejora para incrementar la monitorización y defensa en estas redes, desarrollar capacidades de I+D en términos de seguridad, y garantizar una adecuada capacidad de respuesta ante posibles incidentes de ciberseguridad.

Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS

2024-2026

 $\mathbf{E}_{d}\mathbf{P}$ 

LA ESCUELA DE PERIODISMO UAM - EL PAÍS

Cuando dices:

"Cuéntame más"

es porque no te quedas solo en el titular

Saca el periodista que llevas dentro y conviértelo en un profesional con el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Un posgrado con título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por periodistas en activo directamente en las instalaciones de EL PAÍS y la Cadena SER.



# Equilibrar las pensiones en 2053 requerirá 24 millones de inmigrantes

El Banco de España pone en duda los ahorros esperados por el Gobierno con el retraso voluntario de las jubilaciones

#### ANTONIO MAQUEDA Madrid

El Banco de España hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de "extraordinaria envergadura" y "uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años", señala en su informe anual publicado ayer. En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas. Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles. E implicaría que se tendrían que crear durante treinta años unos 800.000 puestos de trabajo anuales solo para acoger estas llegadas.

Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A la luz de estos números y a pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, "no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país", concluye. Por otra parte, aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades que creará la transformación tec-



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. PABLO MONGE

El dato

### 11.000

millones es el aumento de la recaudación por IRPF que el Banco de España atribuye a la inflación en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. nológica, alerta el organismo que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.

El organismo supervisor también cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre la partida de pensiones: en primer lugar recuerda que los desembolsos en prestaciones siempre han superado las cifras que se preveían y que, en consecuencia, estas se han estado revisando continuamente al alza.

Y, por otro lado, cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal. Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación, que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años y que, por lo tanto, dista mucho del 50% de ellas. Respecto a esto, el supervisor simplemente afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro.

#### **Efecto limitado**

Pero lo que sí pone en duda es la cifra de ahorros que se pueden obtener tomando la muestra de vidas laborales de la Seguridad Social. Con estas apunta que el ahorro podría ser bastante más reducido: al menos la mitad de lo que calcula el Ejecutivo, en parte porque después tendrían que pagarles más prestación por los incentivos. Estos consisten en un 4% más de pensión por año demorado o una cifra bastante menor en un solo desembolso. Por cada año que se logre posponer la jubilación, el Gobierno calcula un ahorro de nueve décimas de PIB. mientras que el Banco de España lo estima entre dos décimas si todos toman el 4% anual v seis décimas si todos cogen el pago único. En consecuencia, en lugar de la mitad de los trabajadores, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde tomando el pago único para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el Gobierno. Si un porcentaje importante tomara el 4% anual como sería lógico, el ahorro acabaría siendo bastante inferior. "Tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones", asegura el gobernador Pablo Hernández de Cos en la presentación del informe.

Como ha argumentado otras veces, la institución recuerda que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 ha aumentado las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. Y apunta que en 2025, con una alta probabilidad, se pondrá en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas. Esta obliga a que, si no se acuerdan otras medidas alternativas, se tengan que subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista en el gasto. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía de subir las cuotas sociales: según sus estimaciones, por cada punto que suban las cotizaciones se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una subida de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo, la competitividad de la economía y tener consecuencias sobre la equidad intergeneracional, afirma el supervisor.

Por este motivo, propone analizar alternativas a las alzas de cotizaciones. Y entre ellas pone sobre la mesa evaluar las llamadas tasas de reemplazo. O lo que es lo mismo: cuánto porcentaje de su salario se lleva el trabajador a su pensión. Esta es una medida de la generosidad del sistema y es una cifra que se encuentra en cotas superiores a la media de los países del entorno, apunta el Banco de España. Rebajarla supondría un recorte de la pensión inicial pero ayudaría a la sostenibilidad del sistema. También reclama que se examine la evolución del ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público de prestaciones. En definitiva, pide tocar todas las piezas para poder afrontar el reto.

Por otra parte, el gobernador Pablo Hernández de Cos ha puesto el énfasis en la necesidad

# Aumenta la presión fiscal del IRPF por la inflación

El Banco de España también pone cifras al aumento de los ingresos públicos debido a la inflación. Calcula que desde 2019 cerca de un tercio del aumento de recaudación en el IRPF se debe a no haber actualizado la tarifa con los precios. Son 11.000 millones de euros. Esta dinámica ha elevado el tipo medio que se paga por el impuesto de la renta. Este escaló desde el 12.8% de 2019 hasta el 14.7% en 2023. Un 70% de esta subida en el tipo abonado lo explica la no actualización, es decir, con la subida salarial el trabajador da un salto de tramo y paga más, lo que en la jerga se llama la progresividad en frío.

Aunque ha subido más el tipo efectivo para tramos entre 16.300 y 28.500 euros, estos pagan poco por IRPF. De modo que los más afectados en cantidades son rentas más altas porque son las que tributan más y así se reduce la desigualdad. El 20% de los contribuyentes con mayor renta, que empieza a partir de los 42.000 euros, paga el 73% de la recaudación, indica el organismo. Esta subida de la presión fiscal ha reforzado los ingresos públicos, es un fenómeno que ha sucedido en todos los países y, según explica el banco, seguirá ocurriendo si no se actualizan los parámetros de la tarifa del IRPF, llegando a un tipo efectivo del 15,3% en 2025.

A pesar de este empuje en los ingresos, el agujero de las cuentas públicas ha aumentado de forma estructural. Este déficit lo calculaba el banco en el 3,1% del PIB en 2019 y ahora lo sitúa en el 3,7%, el equivalente a casi la mitad de lo que se recauda por IRPF. Se trata de una cifra muy elevada, tanto en

> texto en el que esta se ha mantenido muy débil en los últimos años", advierte Hernández de Cos. Y, por supuesto, esta menor inversión se traduciría en una peor senda de crecimiento en el futuro.

> El gobernador recuerda que el FMI va ha alertado sobre los riesgos de la falta de estabilidad política: "La falta de estos consensos, en un contexto de elevada fragmentación política, dificultaría el diseño y la implementación de las reformas estructurales y del plan de consolidación fiscal, y afectaría negativamente a las perspectivas de crecimiento. La prórroga de los Presupuestos de 2024 evidencia este riesgo y confirma que la incertidumbre que muestran las encuestas empresariales es real", dice Hernández de Cos.

términos históricos como en comparación internacional, explica el supervisor. Y en buena medida ha aumentado por las pensiones. Pero también por el consumo público debido al incremento del empleo y de las compras corrientes. Esta rúbrica del consumo público ha supuesto siete décimas de crecimiento para el PIB en el último año, un tirón que ha ayudado a la actividad, pero que a la vez eleva el reto de corregir la desviación de las cuentas públicas.

El banco calcula que con las nuevas reglas fiscales europeas hará falta un ajuste anual del entorno del 0,5% del PIB durante siete años. Unos 7.000 millones de euros al año con el PIB actual. De forma acumulada serían 3,5 puntos de PIB entre 2025 y 2031. Por dar una idea del esfuerzo que supone, entre 2010 y 2013 se hizo un ajuste anual cercano al 2.5% del PIB. Es decir, en el acumulado fueron más de 7 puntos del PIB de corrección estructural.

Y la institución avisa de que el ajuste del déficit que hay que emprender afectará al crecimiento. Precisamente por ello pide una recomposición de los ingresos y gastos para que tengan mayor eficiencia y calidad. Sobre todo insiste en reordenar los impuestos para que sean más favorables al crecimiento económico. El organismo recuerda que la literatura académica establece que es mejor poner una mayor carga en los impuestos al consumo y los medioambientales, que distorsionan menos la actividad que los impuestos directos como el IRPF o Sociedades. Estos desincentivan más el trabajo y la inversión, advierte el organismo.

de recuperar la confianza en las instituciones. La percepción de su calidad se ha deteriorado de forma más acusada que en otros países del entorno, subrayó en la presentación del informe anual. Y esta es fundamental para generar confianza en los agentes económicos. En los últimos trimestres, en las encuestas que hace el banco las empresas están declarando que perciben un aumento de la incertidumbre sobre la política económica. Hasta un 58% de estas compañías señala que le está afectando negativamente y que se ha convertido en el primer factor condicionante de su actividad. "De mantenerse, estas dinámicas podrían llegar a incidir negativamente sobre las decisiones de inversión empresarial, en un con-



Marc Murtra (a la izquierda) y José Vicente de los Mozos el 6 de marzo en la presentación del plan estratégico de Indra, en IFEMA. JUAN BARBOSA

# Indra otorga más poder ejecutivo a Murtra para la nueva estrategia

La tecnológica prevé una facturación de 6.000 millones de euros en 2026

#### M. JIMÉNEZ / C. MOLINA Madrid

Cambio de calado en el organigrama de Indra. Solo un año después de que José Vicente de los Mozos sustituyera a Ignacio Mataix como consejero delegado del grupo tecnológico español y asumiera todas las funciones ejecutivas, la multinacional ha decidido otorgar más poder al presidente, Marc Murtra, que hasta ahora no tenía funciones ejecutivas.

La compañía explicó, a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que atribuye determinadas facultades ejecutivas en el ámbito corporativo e institucional a Murtra, "con carácter adicional a las relativas a su cargo de presidente del Consejo de Administración, que se ejercerán en coordinación con el liderazgo operativo y de negocio del consejero delegado, cuyas facultades delegadas como primer ejecutivo permanecen invariables".

Indra aclaró que los cambios se llevan a cabo con el objetivo "de la correcta implementación del Plan Estratégico 2024-2026, con visión 2030 [en el que prevé alcanzar los 6.000 millones de facturación en 2026 y los 10.000 millones en 2030]".

Esta nueva atribución de funciones ejecutivas "permitirá una mayor dedicación tanto a los aspectos corporativos como a la apertura de relaciones en las geografías en las que actualmente la compañía no tiene presencia, así como a la interlocución con las administraciones públicas, gobiernos y organizaciones internacionales que el posicionamiento de Indra en el mercado de Defensa requiere en el contexto geopolítico actual", aseguró la multinacional española.

Con este cambio, Marc Murtra pasa a ser considerado consejero ejecutivo. A pesar del nuevo estatus, el consejo mantiene las condiciones retributivas.

Murtra, ingeniero industrial de formación y un hombre vinculado al PSC, fue nombrado nuevo presidente de Indra en sustitución de Fernando Abril-Martorell, en mayo de 2021, gracias a la presión ejercida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la principal accionista de la compañía con el 28% del capital. El directivo siempre ha sido considerado un hombre afín a Pedro Sánchez, lo que generó entonces recelos en el seno del Consejo de Administración y entre los inversores interesados en participar en el capital de la compañía, al considerar su nombramiento una intromisión del Ejecutivo en la gestión de la tecnológica española. Sin embargo, la compañía ha mejorado sus resultados y se ha revalorizado en Bolsa desde entonces.

Antes de otorgarle estos nuevos poderes ejecutivos, Murtra

Justifica el cambio para el correcto cumplimiento de la hoja de ruta

La iniciativa es una propuesta conjunta del presidente y del consejero delegado ya había ido asumiendo más protagonismo en la tecnológica española, pues fue nombrado en 2021 presidente de la Comisión de Estrategia de la compañía, la cual debe examinar cualquier propuesta operativa y de negocio del grupo. Además, el pasado septiembre el directivo asumió más peso al crear el consejo de Indra una nueva comisión delegada ejecutiva —que también preside— con el objetivo de delegar parte de las facultades del consejo.

Murtra llegó a la multinacional en un momento complicado. Y la falta de quorum sobre su designación como presidente no ejecutivo llevó a la firma a nombrar dos consejeros delegados: Cristina Ruiz, a la que puso al frente de Minsait (la filial que recoge los negocios de servicios financieros, tecnología, energía, sanidad o administraciones públicas) e Ignacio Mataix, al que colocó al frente de la división de Defensa. Tras la salida de la primera, Mataix se quedó como único CEO, pero en mayo de 2023 fue sustituido por José Vicente de los Mozos.

Desde entonces, Murtra ha estado capitaneando junto a De los Mozos la evolución de Indra hacia el objetivo de convertirse en una potente empresa en el sector de la defensa. La compañía ha priorizado el crecimiento en este negocio, tal y como detalló en la presentación de su nuevo plan estratégico, el pasado 6 de marzo. En paralelo, la hoja de ruta de la compañía también contempla el crecimiento inorgánico, a través del interés por hacerse con la compañía de satélites Hispasat, ahora mismo propiedad al 100% de Redeia, para lo que ha creado una filial (Indra Espacio), y también las desinversiones en Minsait.

### El ebitda de Prisa se elevó a 67 millones en el primer trimestre

EL PAÍS sobrepasa los 366.000 suscriptores y los de Santillana son casi tres millones

#### EL PAÍS Madrid

El Grupo Prisa ha continuado, en el primer trimestre de 2024, con un excelente desempeño operativo de sus negocios. El ebitda alcanza los 67 millones de euros, lo que supone mantener la cifra del mismo periodo de 2023, a pesar de que los resultados han estado impactados por efectos extraordinarios en la comparativa con el año anterior. Excluyendo estos efectos extraordinarios, los ingresos crecieron un 1% y el ebitda aumentó un 11%. La evolución de

los ingresos y el control de los costes de la compañía, editora de EL PAÍS y Cinco Días, han contribuido a registrar un margen de ebitda del 26,2%, que mejora un punto porcentual respecto al primer trimestre del año pasado. Con respecto a los ingresos, destaca la mejora de los modelos de suscripción de Santillana y el incremento de los suscriptores digitales de EL PAÍS, que siguen impulsando la transformación digital y el crecimiento del grupo. El resultado neto asciende a 19 millones de euros, frente a los cinco millones del primer trimestre de 2023, lo que supone un aumento del 267%.

La compañía sigue focalizada en la reducción de deuda y la generación de caja. Prisa ha avanzado en su línea estratégica de reforzar la estructura de balance y ha puesto en marcha en el primer trimestre una emisión de obligaciones convertibles por importe máximo de 100 millones de euros que ha quedado sobresuscrita en el mes de abril. El efecto de esta operación en la reducción de la deuda del grupo se verá en el próximo trimestre.

Moody's y S&P han mejorado el rating de Prisa y han reconocido la mejora de unas métricas crediticias más sólidas de la compañía, respaldadas por el desempeño operativo en los últimos tres años y los esfuerzos para reducir la deuda, así como una mejora de la gobernanza con una política financiera más conservadora. Destaca, también, la mejora del flujo de caja libre (FCF) del trimestre que es positivo (45 millones de euros), incrementándose un 18% respecto al primer trimestre de 2023. La deuda financiera neta se ha reducido respecto a diciembre de 2023 en 35 millones, situándose la ratio deuda neta/ebitda en 4,2 veces a marzo de 2024, con una posición de liquidez de 227 millones de euros. En definitiva, el primer trimestre de 2024 evoluciona en línea con las expectativas de la compañía y continúa en el camino adecuado para cumplir los objetivos presentados al mercado para el ejercicio 2024.

#### Transformación digital

Prisa Media prosigue con el fuerte impulso a la transformación digital del negocio, que continúa creciendo en suscripciones digitales en EL PAÍS, y avanza en el desarrollo de nuevas líneas de negocio relacionadas con la inteligencia artificial, como las derivadas del reciente acuerdo con OpenAI. En este periodo de 2024, los ingresos de Prisa Media se sitúan en los 91 millones de euros. en línea con las expectativas de la compañía para un trimestre marcado por la estacionalidad del negocio. EL PAÍS ha alcanzado un total de 366.297 suscriptores, de los cuales 350.404 son digitales. A 31 de marzo de 2024, el modelo de suscripción digital acumula 16.821 altas netas respecto a diciembre 2023, manteniendo el buen ritmo de captación, con un crecimiento interanual del 29%.

Santillana sigue demostrando la fortaleza de sus negocios con el crecimiento sostenible de los modelos de suscripción basados en sistemas educativos y la buena evolución del negocio en Brasil. Los ingresos de Santillana alcanzan los 155 millones de euros en el primer trimestre de 2024. Excluyendo efectos extraordinarios, los ingresos crecen el 7%. En términos de ebitda, Santillana logra 60 millones, con lo que sube el 18%.

Los modelos de suscripción basados en sistemas educativos son la principal fuente de ingresos de Santillana y representan más del 70% de las ventas del negocio privado. Durante el inicio de 2024, continuaron creciendo, impulsando el proceso de transformación del sector educativo y alcanzaron 2.945.120 suscripciones, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año pasado.



El rey Felipe VI, ayer durante la entrega del premio nacional Pyme del Año, en Madrid. ALBERTO ORTEGA (EP)

### Meltio, Pyme del Año por la innovación con impresión 3D

GUILLERMO CALVO Madrid

La Cámara de Comercio de España y el Banco Santander entregaron ayer a Meltio, empresa con sede en Linares (Jaén), el Premio Pyme del Año 2023. Esta compañía se dedica a la impresión 3D de metal para la creación de piezas industriales y es un motor de empleo en la localidad andaluza. En la VII Edición del Premio Pyme del Año, los organizadores han elegido a esta empresa, fundada en 2019, por su "innovación y profesionalización". Meltio ha puesto en marcha un método pionero de impresión 3D de metal, tras patentar el primer cabezal que extrae hilo de soldadura a partir de un multiláser.

un multiláser.

La compañía emplea a un centenar de personas y exporta el 96% de su producción a más de 70 países. Sus productos llegan a la industria de la automoción, la aeroespacial o la naval. Con su método innovador en la fabricación de componentes metálicos, explica la compañía, consigue que los procesos industriales tengan menor coste y una mayor eficiencia. "Esta empresa ha revivido la zona

de Linares y estoy muy orgulloso de ello. Los trabajadores y nuestra apuesta por la industria han llevado a esta compañía a ser elegida pyme del año. Creemos que hay que seguir invirtiendo en la industria como motor del país", señaló el consejero delegado, Ángel Llavero, quien, visiblemente emocionado, invitó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al rey Felipe VI a conocer sus instalaciones. "Este premio descubre una historia de éxito, pero detrás de hay esfuerzo, trabajo e inversión. Las pymes son las que movéis la economía en nichos especializados de alto valor y crean altos niveles de empleo. El mundo acelera y las empresas no pueden correr el riesgo de reducir el nivel de competitividad y quedarnos rezagados", afirmó Felipe VI.

#### Las Bolsas

| $\downarrow$             | $\downarrow$     | $\downarrow$ | $\downarrow$ | $\downarrow$ | $\uparrow$ |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100     | DAX          | DOW<br>JONES | NIKKEI     |
| -2,22%<br>VAR. EN EL DÍA | -1,20%           | -0,04%       | -1,03%       | -1,49%       | +1,24%     |
| 10.854,40<br>INDICE      | 4.921,22         | 8.144,13     | 17.932,17    | 37.815,92    | 38.405,66  |
| +7,45%<br>ENELAÑO        | +8,84%           | +5,31%       | +7,05%       | +0,34%       | +14,77%    |

#### Bolsa española / IBEX 35

| TITULO          | COTIZACIÓN | VARIACION DIARIA |       | AYER   |        | VARIACION AND % |        |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |            | EUROS            | *     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| ACCIONA         | 108,7      | -2,8             | -2,51 | 112,4  | 108.4  | -33,63          | -16,35 |
| ACCIONA ENERGÍA | 19,06      | -0.56            | -2,85 | 19,67  | 18,93  | -39,74          | -30,13 |
| ACERINOX        | 10,12      | -0.18            | -1,75 | 10,27  | 10.11  | 5,14            | -3,33  |
| ACS             | 37,58      | -0,4             | -1,05 | 38,04  | 37,54  | 21,73           | -5,43  |
| AENA            | 171,6      | -4               | -2,28 | 175,6  | 170,8  | 14,85           | 7,01   |
| AMADEUS         | 59,76      | 0.3              | 0.5   | 59,94  | 58,86  | -6,71           | -8,35  |
| ARCELORMITTAL   | 23,58      | -0.48            | -2    | 24     | 23,55  | -6,38           | -6,25  |
| BANCO SABADELL  | 1,796      | 0,059            | 3,37  | 1,874  | 1,706  | 83,9            | 56,11  |
| BANCO SANTANDER | 4,573      | -0,178           | -3,74 | 4,736  | 4,557  | 49,08           | 25,69  |
| BANKINTER       | 7,42       | 0,048            | 0,65  | 7,474  | 7,32   | 37,49           | 27,19  |
| BBVA            | 10,175     | -0.725           | -6,65 | 10.975 | 10.06  | 63.91           | 32,51  |
| CAIXABANK       | 4,952      | -0,166           | -3.24 | 5,04   | 4,86   | 52,68           | 37,36  |
| CELLNEX TELECOM | 31,05      | -0.69            | -2,17 | 31,85  | 31,05  | -16,85          | -10,99 |
| COLONIAL        | 5,495      | -0.09            | -1,61 | 5,58   | 5,49   | -3,62           | -14,73 |
| ENAGÁS          | 13,76      | -0,14            | -1,01 | 13,93  | 13,76  | -23,44          | -8,94  |
| ENDESA          | 17,1       | -0,035           | -0,2  | 17,32  | 17,045 | -15,88          | -7,18  |
| FERROVIAL       | 33,8       | -0,08            | -0,24 | 34.4   | 33,54  | 19,17           | 2,6    |
| FLUIDRA         | 19,9       | -0,26            | -1,29 | 20,1   | 19,85  | 29,81           | 6,95   |
| GRIFOLS         | 8,646      | 0,196            | 2,32  | 8,712  | 8,384  | -9,33           | -45,33 |
| IAG             | 2,053      | -0,018           | -0.87 | 2,075  | 2,042  | 19,81           | 16,28  |
| IBERDROLA       | 11,51      | -0,145           | -1,24 | 11,7   | 11,445 | -1,06           | -1,81  |
| INDITEX         | 42,85      | -1,02            | -2,33 | 43,87  | 42,78  | 40,79           | 11,26  |
| INDRA SISTEMAS  | 18,03      | -0,1             | -0.55 | 18,12  | 17,91  | 51,08           | 29,5   |
| LOGISTA         | 25,56      | -0,16            | -0,62 | 25,9   | 25,54  | 4,3             | 5,07   |
| MAPFRE          | 2,262      | -0.018           | -0,79 | 2.28   | 2,256  | 25,48           | 17,34  |
| MELIÁ HOTELS    | 7,305      | -0,16            | -2,14 | 7,47   | 7,3    | 27,28           | 25,25  |
| MERLIN PROP.    | 10,61      | -0,05            | -0.47 | 10,73  | 10,59  | 33,08           | 5,96   |
| NATURGY         | 23,72      | -0,22            | -0.92 | 24,06  | 23,7   | -15,41          | -11,33 |
| REDEIA          | 15,65      | -0.08            | -0,51 | 15,78  | 15,63  | -4,7            | 5,5    |
| REPSOL          | 14,725     | -0.235           | -1,57 | 15,02  | 14,685 | 12,1            | 11,23  |
| ROVI            | 84,3       | 1,6              | 1,93  | 84,95  | 82,65  | 105,82          | 37,38  |
| SACYR           | 3,268      | -0.076           | -2,27 | 3,344  | 3,254  | 11,39           | 6,97   |
| SOLARIA         | 9,575      | -0.185           | -1,9  | 9.82   | 9,56   | -31.8           | -47,56 |
| TELEFÓNICA      | 4,206      | -0.042           | -0.99 | 4,266  | 4,19   | 2,98            | 20,2   |
| UNICAJA BANCO   | 1,227      | 0.004            | 0,33  | 1,24   | 1,196  | 33,01           | 37,42  |

El ministerio se reúne por primera vez con los rectores para reforzar los criterios de calidad de estas universidades, que han cuadruplicado sus alumnos desde 1999

# El Gobierno quiere endurecer los requisitos para crear campus privados

#### ELISA SILIÓ Madrid

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se ha propuesto endurecer los requisitos para abrir universidades privadas, que desde 1999 han triplicado sus campus y cuadriplicado sus alumnos. Para ello propuso ayer a una comisión de seis rectores modificar el decreto de creación y reconocimiento de universidades aprobado en 2021, siendo ministro Manuel Castells. Este fuerza a los campus a cumplir unos requisitos mínimos de calidad del profesorado, instalaciones o tamaño. La idea es, en palabras del departamento, "fortalecer los requerimientos exigibles en el terreno de la docencia. de la investigación, de la disponibilidad de recursos económicos iniciales, o de la dotación de equipamientos e infraestructuras". Se contempla la idea de que los dueños de los nuevos centros tengan experiencia previa en el sector, y no sean meros inversores.

De las 43 universidades privadas españolas, solo aparece en el ranking de Shanghái, muy centrado en la producción científica, la Universidad de Navarra. Sin embargo, 37 de las 50 públicas se sitúan entre las 1.000 mejores del mundo. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ya reconoció recientemente que había que "ser más exigentes" al aceptar la creación de universidades, porque "los campus son docencia, pero también investigación, innovación y transferencia de conocimiento".

El informe ministerial Datos y cifras del sistema universitario español 2022-2023, difundido esta semana en su web, presenta un panorama sombrío para los campus públicos, que han perdido desde 1999 a 185.000 matriculados. Mientras, los privados, que acogen a uno de cada cuatro inscritos en grado, han cuadriplicado sus alumnos (de 102.500 a 420.000) y están a punto de superar a la pública en estudiantes de máster -concentraban el curso pasado al 49,5%-. No es que los españoles desprecien la pública, sino que la privada se está expandiendo en los grados saturados.

Actualmente hay al menos nueve proyectos de universidad en marcha en seis comunidades gobernadas por el PP. El papel del Gobierno es complicado, porque legisla —en 2021 un decreto estableció que en cinco años todas las universidades debían cumplir unos parámetros mínimos de calidad o cerrar—, pero



Varias personas ayer en el nuevo campus de la Universidad Alfonso X en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

son los ejecutivos autonómicos los que autorizan o no los campus y los que financian —en general escasamente— los públicos. Al ministerio le preocupa que se rompa el sistema español, que es muy homogéneo, y ocurra como en Estados Unidos, que tiene 187 universidades entre las 1.000 mejores del ranking de Shanghái, pero centenares de campus que en España no pasarían la criba.

Canarias tramita en estos momentos una universidad que solo reservó un 4% de las plazas para estudios oficiales. Pero tanto el Gobierno local (Coalición Canaria y PP) como sus dueños aseguran que cumplirán el decreto de 2021, que fuerza a tener al menos un 50% de alumnos de grado, estudios en tres áreas de conocimiento, escuela de doctorado (solo un 8,2% de los doctorandos están en campus privados) o un 50% de profesores doctores. Además de invertir un 5% en investigación.

La universidad privada oferta muchas titulaciones con enorme demanda, que se llenan en la pública. A juicio de los colegios profesionales, esto está pasando factura en algunas profesiones. Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, se lamentaba hace poco en EL PAÍS: "El mercado no es capaz de ab-

#### Estudiantes matriculados en universidades privadas

| CC AA              | 1999-00 | 2022-23 | Diferencia |
|--------------------|---------|---------|------------|
| Cataluña           | 28.812  | 109.994 | 81.182     |
| Madrid             | 32.565  | 105.598 | 7680663    |
| La Rioja           | 0       | 61.879  | 61.879     |
| Com. Valenciana    | 0       | 50.156  | 50.156     |
| Castilla y León    | 9.311   | 26.819  | 17.508     |
| Murcia             | 2.605   | 15.483  | 12.878     |
| Canarias           | 0       | 7.252   | 7.252      |
| Cantabria          | 0       | 5.268   | 5.268      |
| Andalucía          | 0       | 4.209   | 4.209      |
| Aragón             | 0       | 3.337   | 3.337      |
| Navarra            | 11.546  | 13.199  | 1.653      |
| Galicia            | 0       | 133     | 133        |
| Asturias           | 0       | 0       | 0          |
| Baleares           | 0       | 0       | 0          |
| Castilla-La Mancha | 0       | 0       | 0          |
| Extremadura        | 0       | 0       | 10         |
| UNED               | 0       | 0       | 0          |
| País Vasco         | 17.719  | 17.468  | -251       |

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria.

sorber a todos los graduados y eso provoca que las condiciones laborales sean peores". Los veterinarios, que pueden estudiar en 15 facultades —dos privadas acaban de abrir el grado—, tienen el peor sueldo de España a los cuatro años de titularse (22.838 euros brutos).

EL PAIS

Las mismas quejas se repiten en el caso de Fisioterapia, que gradúa a 1.000 profesionales más ahora que en 2015. "Las autoridades deberían estudiar las necesidades del mercado y el número de egresados antes de autorizar un grado en las universidades públicas y privadas", explicó a este diario el pasado año un portavoz de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Aunque la institución apunta también que se necesita contratar a muchos más fisioterapeutas en la sanidad privada.

Esta saturación, aunque con déficits en el sistema público, se percibe además en el caso del grado de Psicología, donde las públicas se han sumado a la ola de la carrera de moda, alimentando la precariedad. La carrera de Odontología también lleva ese camino. Ya hay dentistas mileuristas.

En otros casos, la expansión de la privada no precariza el empleo porque faltan profesionales. Ocurre en Medicina y Enfermería. Pero compiten entre facultades por las prácticas en hospitales públicos y casi no hay espacio ni profesores para todos. Estudiar Medicina en la privada cuesta hasta 22.000 euros al año y la pública recibe unas 13 peticiones por plaza, por lo que muchos temen que el avance de la privada convierta Medicina en un grado solo para ricos.

#### Oferta y demanda

Los inscritos en grados de Ciencias de la Salud (30% del total) y de Ciencias Sociales (30,5%) suben la media de alumnado en la privada, que no presta mucha atención a las carreras de ciencias (4%), ingenierías (14,9%) o artes y humanidades (13,8%), por las que no hay tanto interés. Pero si las tornas cambian y surge la demanda -asociada a un nuevo nicho de empleo-, reaccionan pronto y ofertan títulos más rápido que la pública. Ahora está ocurriendo con los grados y másteres que forman matemáticos o expertos en inteligencia artificial. Las públicas, como servicio público, tienen que ofrecer también titulaciones no tan demandadas (Historia, las filologías, Geología) pero que sustentan los cimientos intelectuales de un país.

La proliferación de tantas universidades —no se ha abierto ninguna pública desde 1998, cuando se inauguró la Politécnica de Cartagena— preocupa a los dirigentes de las privadas con solera, que fuera de foco reconocen que "hay que hacer algo". No les inquieta tanto que se conviertan en competencia, sino que la escasa calidad de algunas de las conocidas como "universidades chiringuito" hunda el prestigio de todo el conjunto.

La educación superior es un negocio tan jugoso que es dificil pensar que, pese al descenso demográfico, se frene su expansión. Dos ejemplos: el 70% de la Universidad Europea se acaba de vender por 2.200 millones a un fondo de inversión, cuando costó 770 a otro en 2018; y el accionista mayoritario de la Universidad Alfonso X planea vender su parte por 2.000 millones, según la agencia Bloomberg.

34 SOCIEDAD

### Los rectores piden honestidad tras las trampas del académico Corchado

#### MANUEL ANSEDE Madrid

El caso de Juan Manuel Corchado, único candidato a rector de la Universidad de Salamanca pese a haber hecho trampas durante años para hinchar su currículum, ha sacudido el ámbito académico. "La Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) considera que la honestidad académica es un valor fundamental que hay que preservar para que la Universidad continúe siendo la institución de prestigio que es y en la que la sociedad deposita su confianza", señalan fuentes de la asociación. formada por 77 universidades, a preguntas de EL PAÍS. "La CRUE respeta los procesos electorales de todas las universidades y no valora las candidaturas a rector", añaden sin pronunciar el nombre de Corchado.

Unos 33.000 universitarios están convocados a votar el martes en las elecciones a rector de la Universidad de Salamanca, una institución con casi 290 millones de presupuesto anual. El único aspirante es Corchado, que infló su impacto científico añadiendo miles de autocitas en sus publicaciones, y ordenando a sus trabajadores citar sus estudios.



#### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024

#### FE DE ERRATAS

El presente documento de fe de erratas se elabora a los efectos de hacer constar que en el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de COR-PORACIÓN ACCIONA ENERGIAS RENO-VABLES, S.A. (la "Sociedad") publicado el 25 de abril de 2024 en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y página web de la Sociedad, y en el diario EL PAIS el día 26 de abril de 2024, se omitió por error e involuntariamente, alguna de las referencias previstas por los articulos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y cuyo contenido figuran en los dos últimos párrafos del apartado 9 del anuncio "Documentación a disposición del accionista", y que ha quedado sustituido conforme al siguiente tenor literal:

"Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envio inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista acepta este método) de los documentos a que hace referencia este apartado.

La información y documentación de la Junta General se podrá además consultar, descargar e imprimir a través de la página web de la sociedad (www.acciona-energia.com)."

Por la presente, quedan subsanadas las erratas señaladas anteriormente, por lo que el citado apartado del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad se entiende ajustado de conformidad con los términos aquí referidos.

> En Madrid, a 30 de abril de 2024. Atentamente, Jorge Vega-Penichet López. Secretario del Consejo



Una estudiante de un ciclo industrial del instituto público El Caminás de Castellón. CARME RIPOLLÉS

Los ciclos científico-técnicos y los industriales tienen los salarios más altos, que llegan a doblar a los peores

# Química Industrial, la FP mejor pagada al año de terminar

#### IGNACIO ZAFRA Valencia

Las titulaciones de Formación Profesional (FP) con mejores sueldos un año después de acabar los estudios no se cuentan entre las que más estudiantes atraen. Cuatro son del área científico-técnica, tres tienen carácter industrial, y casi todas tienen el problema de estar alejadas de lo que los chavales —especialmente las alumnas, porque son ciclos muy masculinizados- consideran un empleo atractivo, señalan Mónica Moso, de Caixabank Dualiza, y Juan Gamboa, de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, autores del estudio Los salarios de los titulados en FP, publicado ayer.

El informe ofrece datos del sueldo (base de cotización) de los estudiantes que se titularon en el curso 2020-2021 y trabajan por cuenta ajena. Se basa en datos oficiales del Ministerio de Educación, el cual solo ofrece información de los ciclos que considera "estadísticamente significativos" (no de los 90 existentes), y en algunos casos unifica dos títulos de la misma familia de FP y características similares bajo un mismo epígrafe. Es el caso del primer clasificado, Química Industrial y Fabricación de Productos Farmacéuticos, con 29.191 euros. A continuación, se sitúan Coordinación de Emergencias y Protección Civil (26.929 euros), Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (24.404 euros), Mecatrónica Industrial (24.288 euros), y Audiología Protésica (24.247 euros).

Entre los cinco solo suman el 4% de los titulados en FP. Ello supone casi cuatro veces menos que las cinco titulaciones con peores salarios un año después de haber acabado de estudiar recogidas en el informe: Estética Integral y Bienestar (15.832 euros de salario bruto), Prótesis Dentales (16.669 euros), Administración y Finanzas (17.216 euros), Animación Sociocultural y Turística (17.254 euros), y el epígrafe, que agrupa a dos ciclos, formado por Asesoría de Imagen Personal y Corporativa y Estilismo y Dirección de Peluquería (17.490 euros). Como si fuera el reverso de lo que sucede en la parte alta salarial, los de la cola destacan por estar bastante o muy feminizados.

El sueldo medio del conjunto de titulados de FP se sitúa en 19.611 euros. Dicho promedio está calculado sobre los empleados por cuenta ajena que trabajan un año después de haber acabado de es-

La titulación que ocupa el primer puesto se remunera con 29.191 euros

En el otro extremo, los estudios más feminizados están a la cola tudiar. Algo que hace, de media, el 53%. El hecho de no hacerlo puede deberse a diferentes motivos, entre ellos no encontrar empleo, trabajar por cuenta propia (ser autónomos), o haber decidido seguir estudiando.

De los cinco títulos de FP con mejores salarios, tres de ellos pertenecen a familias con un nivel de empleo (medido en función de su tasa de afiliación a la Seguridad Social) al año de haber terminado de estudiar muy por encima del promedio. Se trata de Fabricación Mecánica (68%), Instalación y Mantenimiento (66,5%), y Química (62,6%). Los dos restantes pertenecen a familias con peor nivel de inserción laboral: Seguridad y Medioambiente y Sanidad (46% en ambos casos).

El salario de los titulados de FP de grado superior mejora un 22% entre el primer y el cuarto año posterior a su salida de las aulas. Los graduados universitarios ganan más de entrada (un 22% más) y su sueldo también crece más en dicho plazo de cuatro años (un 33,5%), según el estudio.

Moso y Gamboa atribuyen el número relativamente bajo de estudiantes que tienen los títulos con mejor salarios a la brecha de género; también al hecho de que la industria esté localizada sobre todo en ciertas zonas de España (el entorno productivo es clave a la hora de definir las titulaciones que oferta un instituto), y a la debilidad de los servicios de orientación en los centros educativos.

### Ámsterdam limita la creación de hoteles para contener el turismo

#### ISABEL FERRER La Haya

El Ayuntamiento de Ámsterdam ha prohibido construir nuevos hoteles en la mayor parte de sus distritos, justificándolo con la búsqueda de la sostenibilidad y de la mejora de la calidad de vida. La medida, introducida en 2016, había avanzado con lagunas, pero ahora se aplicará con carácter permanente. El paso dado refleja el compromiso adquirido hace tres años por el Consistorio tras una iniciativa ciudadana que pedía contener el flujo de visitantes al haberse superado ya los 20 millones de pernoctaciones anuales. En 2023 fueron 20,6 millones, y las autoridades han decidido echar el freno. Solo podrá levantarse un establecimiento hotelero si antes cierra otro.

Amsterdam tiene 541 hoteles con unas 40.000 habitaciones. Si a los 20,6 millones de pernoctaciones hoteleras registradas en 2023 se suman los huéspedes de campings y parques vacacionales, la cifra asciende a 49,7 millones. Ello supone un aumento de más del 8% con respecto a 2022, según la Oficina Central de Estadística, que señala que en 2022 el gasto turístico ascendió a 96.000 millones de euros y la contribución del turismo a la economía nacional fue del 3.7%.

#### Impacto negativo

Portavoces del Consistorio aseguran por correo electrónico que la intención de la Administración es "mantener una ciudad habitable para los [935.000] residentes y reducir el impacto negativo del turismo excesivo en el centro urbano".

La semana pasada, las autoridades locales también anunciaron medidas para limitar los cruceros fluviales: pasarán de los 2.125 atraques de 2023 a no más de 1.150 para 2028. Se investiga igualmente la posibilidad de prohibir los cruceros marítimos desde su puerto. "Hace poco vetamos la entrada de autocares al centro urbano y hemos subido la tasa turística al 12,5% del precio de la pernoctación. Todo ello forma parte de un conjunto de más de cien medidas para conseguir una ciudad habitable y una economía de visitantes preparada para el futuro", explican las mismas fuentes.

EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024 SOCIEDAD 35

Las víctimas bolivianas del jesuita español Alfonso Pedrajas, que reconoció en sus memorias haber agredido sexualmente a 85 niños, critican la respuesta de la orden

## Un año del diario de un cura pederasta

JULIO NÚÑEZ

#### Madrid

Javier Alvarado se despertó el 30 de abril de 2023 con una fuerte ansiedad. Tomó su móvil y pinchó en la noticia con la que EL PAÍS abría ese día: El diario de un cura pederasta. Llevaba varios meses esperando a leer aquel reportaje y, a pesar de que conocía a grandes rasgos la historia, le dio un vuelco el corazón. Este boliviano de 54 años leyó cómo el que fuera su director en el internado Juan XXIII de Cochabamba, el jesuita español Alfonso Pedrajas, había escrito un diario secreto en el que admitía que, entre 1972 y comienzos de est siglo, había abusado de al menos 85 niños que vivían en el colegio y cómo sus superiores le protegieron y encubrieron.

"Muchos llevábamos mucho tiempo esperando que la verdad saliera a la luz", cuenta. Pedrajas falleció en 2009, pero varios los responsables del centro en aquella etapa aún siguen con vida y ocupando cargos de responsabilidad. Alvarado fue uno de los exalumnos del Juan XXIII que conversó durante semanas con este periódico sobre las agresiones de Pedrajas. Reveló que había denunciado los hechos por carta a la Compañía de Jesús a comienzos de 2023 y esta no había hecho nada: "Los jesuitas sabían de los delitos del padre Pica [como se conocía al jesuita], pero no hicieron nada. La única salida era que un medio independiente lo investigase. Sabía que todo explotaría".

Tras la publicación, el por entonces procurador general del Estado boliviano, Wilfredo Chávez; la Fiscalía, y el Ministerio de Educación abrieron una investigación. Los jesuitas pidieron perdón y apartaron a ocho ex altos car-



Alfonso Pedrajas, de fiesta con varios de sus alumnos en los años ochenta.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso en el Parlamento hacer imprescriptibles los delitos de pederastia y crear una comisión de la verdad. La noticia animó a que más víctimas denunciasen su caso, no solo del jesuita Pedrajas, sino de hasta una decena de clérigos, siete de ellos de origen español. Aquello llevó a los obispos bolivianos a anunciar una investigación interna y el presidente Arce escribió al papa Francisco para reclamarle los archivos sobre los casos de pederastia cometidos por clérigos en el país.

gos acusados de encubrimiento. Ha pasado un año y los cam- tario de relaciones internacionabios se han sucedido: Alvarado y un grupo de antiguos alumnos crearon la primera asociación nacional de víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia, a la que bautizaron como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS). Juntos han logrado animar a decenas de otros afectados para que notificasen su caso en los tribunales civiles. El número de sobrevivientes, según sus cálculos, es de al menos medio millar. "Es una contabilidad conservadora. sabemos que hay muchos más en todo el país", dice Alvarado, secre-

les de la asociación CBS. Una veintena de ellos también han llevado a los tribunales a la orden por encubrimiento.

La proposición de ley para hacer imprescriptibles los delitos de pederastia sigue pendiente de ser aprobada en el Parlamento boliviano -después de ser rechazada en una primera ocasión-y la justicia, casi un año más tarde, finalmente ha imputado y decretado el arresto domiciliario de dos de los superiores jesuitas que encubrieron a Pedrajas, los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix.

Pero para las víctimas estos avances son una pequeñísima parte de lo que aún queda pendiente para que se haga justicia y la Iglesia asuma responsabilidades. "Indigna ver que la Compañía de Jesús sigue promoviendo sus canales internos de escucha, útiles para captar víctimas y garantizar la impunidad de sus depredadores", denuncia Alvarado. Se refiere a los procesos internos que sigue la orden en Bolivia para recibir las denuncias, investigar cada caso y reparar las víctimas. Un año después de conocerse el caso de Pedrajas, incluso de reconocer la veracidad de los delitos, la congregación no ha pagado ninguna indemnización. Tampoco responde a las preguntas sobre otros casos pendientes. "Los jesuitas siguen tapando casos de abusos: retrasan las investigaciones con fines de encubrimiento y someten a las víctimas a la revictimización", añade Alvarado.

La Compañía de Jesús emitió el fin de semana un comunicado en el que "reafirma su compromiso con la verdad y la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos". También arremete contra las víctimas: "Debemos ser enfáticos en rechazar acusaciones que señalan que la Compañía de Jesús es una organización criminal, aventurando fantasiosamente formas, procedimientos y acciones institucionales que mostrarían 'pederastia y encubrimiento sistemáticos' por todos lados".

Las víctimas, por el contrario, afirman que estos canales de escucha interna "usurpan funciones de Fiscalía", ya que antes de llevar ante la justicia las denuncias que reciben en sus oficinas, primero las estudian para decidir sin son verosímiles v. si no lo son, no las trasladan a los tribunales. "Eso, en nuestro Estado soberano, es atribución del ministerio público", dice la asociación, que propone prohibir a la Iglesia Católica acercarse a las víctimas de abuso sexual.

 Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es.

### Bruselas investiga a Meta por falta de control en los contenidos políticos

MANUEL V. GÓMEZ Bruselas

Nueva investigación sobre una gran tecnológica estadounidense en Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un expediente a Meta, la firma matriz de Facebook e Instagram, por "supuestas infracciones en las políticas relacionadas con publicidad engañosa y los contenidos políticos en sus servicios", según anunció ayer el Ejecutivo de la UE. Las indagaciones puestas en marcha están amparadas por el reglamento de servicios digitales que impone a los grandes operadores y plata-

formas de internet obligaciones adicionales de control sobre los contenidos que albergan.

Las autoridades de la Unión advierten desde hace varios meses a las grandes plataformas digitales de que extremen la vigilancia contra la desinformación y la propaganda rusa ante las elecciones europeas. "Son un test importante en el que las empresas tecnológicas no deberían fallar", advertía la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, responsable de la cartera de Valores y Transparencia. "Necesitarán tomarse su responsabilidad seriamente, en particular el reglamento de servicios

digitales, que les exige que mitiguen los riesgos que pueden suponer las elecciones". Esta advertencia llegaba en septiembre pasado, unos meses antes de que entrara plenamente en vigor el reglamento que impone a estas compañías digitales exigencias mayores que a otros actores mas pequeños por su protagonismo en internet.

Las pesquisas de Bruselas apuntan en varias direcciones. "La Comisión sospecha que Meta no cumple las obligaciones del reglamento relacionadas con la lucha contra la difusión de anuncios engañosos, campañas de desinformación y comportamientos

no auténticos coordinados en la UE. La proliferación de tales contenidos puede suponer un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección de los consumidores". apunta en primer lugar el Ejecutivo. Como explica el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en un mensaje publicado en X, ese descontrol daría pie a "interferencias extranjeras", algo especialmente vigilado desde que Rusia invadió Ucrania y ante la estrategia seguida por el régimen de Vladímir Putin.

Una de las cosas que ha indignado a la Comisión es que la empresa que dirige Mark Zuckerberg, según explica en su comunicado, va a eliminar, "sin disponer de un sustituto", una herramienta que permite a terceros (periodistas o investigadores) hacer un seguimiento en tiempo real de las elecciones. Que la tecnológica estadounidense pretenda dar este paso cuando se acercan las elecciones europeas irrita en Bruselas porque "en tiempos de elecciones, el acceso a este tipo de herramientas debería ampliarse". "Por tanto", sospechan los técnicos comunitarios, "Meta no ha evaluado diligentemente y mitigado adecuadamente los riesgos relacionados con los efectos de Facebook e Instagram en el discurso cívico y los procesos electorales y otros riesgos sistémicos".

"Tal depreciación podría resultar perjudicial para el discurso cívico y los procesos electorales en relación con las capacidades de seguimiento de la desinformación y la desinformación, la identificación de la interferencia y la supresión de votantes, y la transparencia", detalla la Comisión.

## DEPORTES

#### Semifinales de la Liga de Campeones

## El Madrid nunca muere

El equipo de Ancelotti resiste la carga salvaje del Bayern con la clarividencia de Kroos y el acierto de Vinicius, que aplaza con un doblete a la vuelta la resolución del asalto para alcanzar la final de Wembley





BATERN MÚNICH REAL MADRID

Allianz Arena. Unos 75.000 espectadores.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Goretzka (Guerreiro, m. 46), Laimer; Sané (Davies, m. 87), Musiala, Müller (Gnabry, m. 80); y Kane.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rűdiger, Nacho (Camavinga, m. 65), Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos (Modric, m. 75); Bellingham (Brahim, m. 75); Rodrygo (Joselu, m. 87) y Vini Jr.

Goles: 0-1. M. 24. Vini Jr. 1-1. M. 53. Sané. 2-1. M. 57. Kane (p). 2-2. M. 83. Vini Jr. (p).

Árbitro: Clément Turpin. Amonestó a Mazraoui, Kroos, Kim y Lucas. Var: J. Brisard. Sané ya se había colado en el área con la antiquísima ganzúa de tirar una pared. Probó a Lunin y el ucranio sacó el pie izquierdo y espantó el primer intento. Pero la avalancha siguió, y siguió. En los primeros 20 minutos, el portero vio cómo le tiraban otras cinco veces.

El balón era del Bayern, y tanto ellos como el Real vivían como si ambos hubieran convenido en ese principio. Musiala y Kimmich bailaban por la derecha, y Sané y Mazraoui por la izquierda. El oleaje no dejaba de romper contra el malecón que trataba de resguardar a Lunin. El pelotón de Ancelotti se agrupaba apiñado en una estrecha franja de apenas diez metros. Tan juntos, buscaban sellar las grietas por las que se les colaban Musiala, Sané y Kane, que a veces se descolgaba para ejercer de pasador y otras aparecía en el área para rematar.

El Madrid contemplaba el viaje de la pelota como si se hubiera rendido: apretaban a un rival, les esquivaba y lo miraban marchar. Los esfuerzos eran pura melancolía. El equipo de Ancelotti se mecía a la deriva, de sacudida en sacudida. Hasta que emergió Toni Kroos. El genio alemán es el tipo que tiene un paraguas cuando arrecia el chaparrón, el que lleva un mapa y una linterna cuando la noche se cierra en un bosque desconocido. Nadie mantiene tan bajas las pulsaciones en el interior de una caldera en vibración permanente. Agarró el mando y el Madrid empezó a temblar menos. Le duraba más la pelota.

Valverde y Bellingham se conectaron al circuito abierto por el alemán. Kroos desplegó una de sus versiones más expansivas: dirigía las operaciones no solo desde su habitual flanco izquierdo, sino que se asomaba por todo el

frente. Trasladaba el balón y repartía indicaciones de hacia dónde debía seguir el tránsito. Hasta que vio algo donde parecía que no había nada, en un lugar desierto a la espalda de la defensa, y se lo indicó Vinicius. Como aquel gol al Barça en el Bernabéu justo antes del confinamiento. Como entonces, el alemán lo vio antes, y el brasileño se lanzó hacia el descubrimiento. Pero ahora resuelve como menos dudas que entonces. Bajo el chaparrón del Bayern, marcó Vinicius. Había sucedido lo que temía Tüchel: el Madrid no está y de repente te encuentras con un gol suyo.



Los Bayern Múnich-Real Madrid no se acaban, quizá solo se aplazan, se alargan, como esta entrega número 27 rumbo a la final de Wembley, que tendrá que decidirse la semana próxima en el Bernabéu después de que el equipo de Ancelotti despachara otra función de resistencia y genio bajo un chaparrón arrollador de los alemanes. Kroos encontró la salida a un laberinto irresoluble y Vinicius anotó un doblete que disolvió el empeño incesante del salvaje plan de Tüchel.

El Bayern salió como el viejo Bayern, abrasador, y empequeñeció al Madrid, que era como aquel viejo Madrid de los ochenta y noventa, que veía volar alemanes sin fórmula para contrarrestarles. Se abrieron las compuertas del Allianz Arena, en combustión bajo el influjo de Franz Beckenbauer, invocado en el tifo del fondo sur, y la corriente arrolló al equipo de Ancelotti. No había pasado ni un minuto y



SIEMPRE ROBANDO | MANUEL JABOIS

### Kroos sigue señalando el camino a Vini

espués de 23 minutos de asedio alemán en un estadio enfebrecido, el clásico europeo por excelencia, el partido más disputado en el continente, Toni Kroos deambulaba sin sentido aparente por el campo del Bayern, en una zona sin compañeros y sin atacantes, como si los rivales le concediesen poco peligro, poco riesgo: un hombre al que dejarle metros sin miedo. Y así Kroos se movía en horizontal primero y en vertical después, reclamando rupturas con la mirada. Aquí hay que detenerse un momento. Hace cuatro años, en el Bernabéu, con el balón en juego, y durante un clásico, Toni Kroos agitó el brazo a Vinicius para mostrarle un desmarque. Levantó el dedo con desesperación porque Kroos veía el hueco, pero Vini aún no. Después de señalarle el pase a media Espa-

Los dos gigantes se cruzaron la mirada de manera temeraria en los minutos finales ña, el brasileño echó a correr por la banda y se quedó solo con Piqué por detrás y el gol por delante. Este verano, Kroos le metió tal pase a Vini que Bellingham, a su espalda, se llevó las manos a la cabeza mientras corría Vini y empezó a aplaudir, el inglés, antes del gol.

El maestro sigue enseñando y el alumno aún necesita claves, pero más discretas. Ayer, en Múnich, con toda la presión del mundo, Kroos conducía fingiéndose desganado y movió el dedo de golpe, señalando un vacío en la defensa alemana: no fue un gesto ostentoso como el del Bernabéu, pero sí tan claro como para que Vini, espoleado, rompiese a correr entre los defensas del Bayern con el cuchillo en la boca.

El pase que le metió Kroos fue asombroso por lo que parecía un efecto óptico sin serlo: puso a circular el balón no sólo a la velocidad perfecta sino con un delicado efecto que lo iba separando del defensa del Bayern y dejándoselo a Vini en los pies, casi de billar, a la altura del punto de penalti, en la zona de nadie para el portero: DEPORTES 37

El golpe aplacó algo al Bayern, y sobre todo alivió al Real tras el asfixiante comienzo. Pero Tüchel, que había dispuesto una carga total desde el primer instante, no estaba dispuesto a aflojar. Tras el descanso retiró a Goretzka e introdujo a Guerreiro. La arremetida continuaba.

Kroos encontró otra bocanada en una contra con Vinicius y
Belllingham que el alemán terminó con un tiro despejado por
Neuer. Ahí se les terminó el oxígeno. El Bayern reactivó las alas,
puro veneno con Sané y Musiala,
y desató diez minutos de vértigo
desconcertante. El primero arremetió por la derecha, regate hacia dentro, tiro y empate. Tres minutos más tarde, Musiala se lanzó
por el otro costado, otro drible,
y penalti de Lucas Vázquez que
transformó Harry Kane.

No se quedaron ahí. Enseguida, el inglés se encontró atravesando el área hacia Lunin. Hasta que se le cruzó Rüdiger, imperial. El Real parecía derretido. Ancelotti intervino retirando a Nacho para colocar a Tchouameni de central y meter a Camavinga en el centro. Y quitó a Kroos y a Bellingham para introducir a Modric y Brahim. El Real volvió a dar señales de vida. El encuentro era algo más que un monólogo salvaje del Bayern, que seguía empujando.

Pero el Madrid, incluso cuando parece más desfondado, guarda una daga en el dobladillo. Vinicius, que se conduce cada vez
con más aplomo en las zonas que
antes pisaba Benzema, detuvo el
tiempo y encontró a Rodrygo en
el centro del área. El 11 se giró,
Kim lo derribó y se oyó el silbato.
Vinicius engañó a Neuer y al desarrollo del encuentro y se convirtió
en el tercer jugador de la historia
del Madrid en marcar un doblete
al Bayern en Múnich. Y alargó el
clásico hasta el Bernabéu.

Vinicius marca el primer gol en Múnich. A. HASSENSTEIN (GETTY)



no había que controlarlo, no había ni que mirarlo, sólo pegarle a gol. En la memoria otra conexión alemana-brasileña de Champions, la que hizo adulto a Vini: la del golazo al Liverpool en cuartos de final de 2021.

Lo que pasó después de eso fue pura Copa de Europa. El Madrid pudo meter el 0-2 en la segunda parte con un remate primoroso de Kroos, gigante toda la noche con el balón, y el Bayern le sacudió las solapas al Madrid y le recordó en su casa que si hay un club parecido al Real, es él. Dos bofetones seguidos, dos golpes de la nada, dos goles que congelaron al madridismo y pusieron a los de

Ancelotti contra las cuerdas. Un estadio levitando y el Bayern creyéndose lo que es, el Bayern de siempre. Los dos gigantes se cruzaron la mirada de forma temeraria en los últimos treinta minutos y el Madrid, empapado en gasolina no se sabía si para arder o para quemar al rival con él, tiró de escudo y arrancó un penalti y un empate que pone al Bernabéu en vilo para la vuelta, el partido más importante otro año más, la primavera en Chamartín y un equipo creyéndoselo todo y en disposición de hacerlo. Contra lo más parecido a un gemelo que tiene en Europa. Nadie sabe nada ahora, todos sospechan todo.

## Toni Kroos, el gran faro blanco en la tormenta de Baviera

El centrocampista alemán levanta al Madrid tras el poderoso arranque del Bayern

#### LORENZO CALONGE Múnich

En el Allianz Arena, un estadio tan imponente como alejado de la civilización, hay costumbres tan arraigadas por el pan pretzel. La grada local reservó un hueco en el segundo anfiteatro del fondo norte para recibir a los blancos con una de sus pancartas más antiguas y orgullosas: "La bestia negra", rezaba la lona roja con letras blancas, la única de la afición muniquesa escrita en perfecto castellano para recordarle al equipo blanco aquellas noches de tortura que solía sufrir en los ochenta y noventa en cada viaje a Múnich. La misma leyenda que llevaban impresa en sus camisetas algunos aficionados de camino al recinto, un lugar levantado en mitad de la naturaleza de Baviera.

Pese al provechoso empate que rascó el Madrid, su padecimiento durante muchos tramos evocó a esos suplicios del pasado que nunca olvidan al sur de Alemania. Ni aunque llevaran tres derrotas seguidas en casa ante los merengues.

No se había llegado al minuto 10 y el Madrid era un pesquero maltratado por una tormenta del Atlántico. A los 43 segundos, Lunin ya había salvado un mano a mano con Sané. La lluvia de tiros no cesaba mientras Militão asomaba las trenzas desde el banquillo para pedirles a sus compañeros que sacaran el culo de su propia área. Carlo Ancelotti montaba el gabinete de crisis con su hijo en la banda. Pero el único que tenía la solución en ese momento era Toni Kroos.

El estadio, además de recordarle al Madrid los peores años de su vida en Alemania, desplegó una coreografía de homenaje a Franz Beckenbauer, fallecido a principios de año. "Como director de orquesta conocido en todo el mundo", se pudo leer en la curva sur. La frase se la apropió el alemán, capaz, él si, de sacar al Madrid de la cueva tras el poderoso arranque del Bayern. Pase a pase, fue domesticando el ardor de los germanos, que se lanzaban como panteras a presionar la salida de balón blanca.

En mitad del acoso, levantó los brazos, literalmente, para meter a su equipo en el carril. El ex del



Kroos celebra el primer gol del Madrid. FILIP SINGER (EFE)

Bayern era el único jugador del Madrid lúcido para enderezar lo que había empezado muy torcido. Le decía a Lunin dónde tenía que sacar, abroncaba al portero por despejar al patadón cuando podía controlarla, le protestaba al árbitro y, sobre todo, bajaba hasta la base para tratar de poner un poco de orden en un equipo en el que muchos corrían pero solo él tenía la fórmula para amainar el empuje local.

Y en esas andaba cuando filtró un envío maravilloso, largo, profundo y tenso, para que Vini se apuntara el 0-1. Unos pocos se fueron a abrazar al brasileño y la mayoría acudió a felicitar al alemán, levantado en el aire por Rüdiger en el centro del campo. Un mucho de Kroos y un único tiro a puerta del Madrid para ir 0-1 después del tiroteo que había re-

El germano asistió en el 0-1 a Vini con un pase filtrado maravilloso

Durante una hora lideró con el balón a un equipo sometido por el tiroteo local cibido en los primeros minutos.

El tanto puso el foco, además, sobre una de las decisiones de Ancelotti que se han consolidado en Europa. Por tercer partido consecutivo (los dos de cuartos contra el City y este), Rodrygo se quedó con la izquierda que parecía propiedad en exclusiva de Vini, y este ejerció como delantero. La medida supone un paso más en la misión que le encomendó Carletto a inicios de curso de atacar los espacios centrales para acercarse al gol.

Lo único que le faltaba a Kroos era marcar culminando una contra. Esa rareza. Y a punto estuvo de lograrlo al comienzo de la segunda parte. Neuer le sacó el guante en un tiro al palo más lejano. Eso ocurrió justo antes de que llegara otro vendaval del Bayern, que remontó en tres minitos. Kroos levantaba los brazos para que ese Madrid de jóvenes no se cayera. Que todos le siguieran a él, aunque Ancelotti detectó a falta de un cuarto de hora que los 34 años del alemán se empezaban a notar. Lo relevó por Modric. Un cambio habitual desde que el italiano decidió hace meses que uno u otro, pero rara vez los dos a la vez. Terminó la función de Kroos, el gran faro de los blancos para bajarle los humos al Bayern.

DEPORTES EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

Semifinales de la Liga de Campeones

## El PSG más ibérico pone en órbita a Mbappé

Jugadores y técnicos de España y Portugal marcan la pauta en un equipo regenerado

#### DIEGO TORRES

Fue hace un año, tras quedar eliminados en octavos de la Champions en Múnich, cuando los príncipes de Qatar que dirigen el PSG acabaron por convencerse de que el camino hacia la grandeza que sueñan no pasaba por reunir figuras y agasajarlas para que fueran felices en París. Se lo aconsejó el propio Messi, después de darles la mano y marcharse a Miami. Lo comprendió el presidente, Nasser al-Khelaifi, vicario del emir. y lo aplicó el director deportivo, el portugués Luis Campos, en un plan de reconstrucción de la plantilla que inició en 2022. Como dijo un asesor de Al-Khelaifi: "Comenzaron a fichar jugadores para hacer equipo y apuntaron a los españoles y portugueses, pero sobre todo españoles, porque consideraron que eran los más adaptables, los más disciplinados, y los menos folloneros para crear una plantilla competitiva".

De la mano de Luis Enrique, el proyecto más ibérico del Paris Saint-Germain está a un paso de alcanzar la final de Wembley. Menos de un año después de su presentación -un acto oscurecido por el reciente anuncio de Mbappé de que agotaría su contrato y se marcharía en 2024- el entrenador asturiano de 53 años se ha

subido a la ola. El titular del diario L'Equipe ayer martes resumió el espíritu de los tiempos cuando el PSG se dispone a enfrentar al Dortmund en la ida de las semifinales de la Champions (21.00, Movistar): "La nueva estrella es Luis Enrique. El español se convierte en la encarnación principal del proyecto".

Con un técnico que se proclamó heredero de Don Pelayo para acreditar legitimidad como seleccionador nacional en 2018, el PSG ha logrado dos cosas que nunca consiguió en 15 años de propiedad catarí. Primero, un modo de vida acorde a la máxima exigencia, tanto en el vestuario como en el campo de entrenamientos. Segundo, un estilo definido por la agresividad con y sin balón. Removido Neymar y su troupe, en la ciudad deportiva ya no se celebran fiestas con bailarinas emplumadas de escuelas de samba. El régimen se ha vuelto un poco cuartelario. Más futbolero en el sentido ibérico. Los fichajes de Fabián, Soler, Asensio, Hakimi, Lucas Hernández, Arnau Tenas, Vitinha, Mendes y Gonçalo Ramos han elevado a diez la nómina de jugadores formados o nacidos en España y Portugal. Aunque no sean titulares indiscutibles, su presencia ha consolidado un nuevo modo de entender la vida y el juego.

Luis Enrique regresó ayer a Dortmund, donde su equipo consiguió un trabajadísimo empate (1-1) que le dio la clasificación en la última jornada de la fase de grupos. Corría diciembre y el técnico acababa de descubrir que sobre la piedra de Vitinha -- reconverti-



Kylian Mbappé en el entrenamiento del PSG, aywer en Dortmund. / CHRISTOPHER NEUNDORF (EFE)

do en mediocentro en detrimento de Manuel Ugarte-construiría su templo. Entonces Luis Enrique advirtió que el PSG jugaría cada día mejor. Así fue. "Mejoramos en todos los aspectos", confirmó ayer. "¡En todos! Lo hemos

demostrado en toda la temporada". El técnico, que acaba de levantar la Ligue 1 y ha llevado al PSG a la final de Copa, se enorgullece de dirigir la plantilla más joven de los cuatro semifinalistas. "¡Si perdemos será porque son jó-

que entiende que su fútbol, a los

35 años (cumplirá 36 en agosto),

venes y si ganamos será por suerte!", exclamó, socarrón. "Cada vez vemos deportistas más jóvenes. La juventud está superpreparada. Es un dato muy positivo para nuestro club. Es una motivación".

Cerrada la era de Neymar y

El Barça abre la puerta a Lewandowski y él la cierra

#### JUAN I. IRIGOYEN Barcelona

El lunes por la tarde, en el vestuario del primer equipo en la Ciudad Deportiva del Barcelona, sonaron las alarmas. Entre los jugadores especulaban con la posible suplencia de Robert Lewandowski ante el Valencia esa misma noche. El núcleo duro de la plantilla se basaba en dos aspectos. El primero tenía que ver con el entrenador: el polaco no había completado el duelo frente al Real Madrid (64 minutos); el segundo, con los despachos, pues en la dirección

deportiva ya se había comenzado a hablar del alto salario del exdelantero del Bayern Múnich, cerca de 26 millones en esta campaña que ascenderían a 32 en la próxima: una losa para cuadrar la masa salarial. Pero a Lewandowski no hay quien lo mueva de Barcelona. "Dejar el Barça este verano es absolutamente imposible para mí", avisó en una entrevista con el Bild. Después, hat-trick frente al Valencia.

La relación entre Xavi y Lewandowski es correcta. Xavi destaca la actitud competitiva del polaco, al mismo tiempo

está en decadencia. Lewandowski valora la cercanía del entrenador catalán, aunque en privado se ha quejado de la falta de intensidad en los entrenamientos y en público de la falta de abastecimiento que recibe en el campo. "A veces no tengo apoyo", comentaba Lewandowski. "Lewandowski acusa la falta de juego posicional", contraatacaba Xavi. La relación parecía condenada al fracaso hasta que el técnico anunció su adiós. Lewandowski reunió a toda la plantilla en su casa. La idea, fortalecer al grupo para cambiar la diná-

Lewandowski.

mica. Desde entonces, el delantero ha sumado ocho goles en 11 partidos (0,72). Antes, también había firmado ocho dianas, pero en 19 duelos (0,42). Según Lewandowski, su mal rendimiento era conse-

cuencia de una lesión. Con o sin problemas físicos, el mejor rendimiento de Lewandowski fue un alivio para el grupo. Y no solo por sus goles. El comportamiento del polaco en el vestuario se puede convertir en nocivo cuando anda con la mirilla desenfocada. "Ya sabemos cómo es él. Tenemos un grupo unido. Ningún problema", justifica uno de los pesos pesados del grupo.

Pero la incógnita sobre el futuro de Lewandowski no está en el vestuario ni en el campo. Sí en los despachos. Mientras el Barcelona trabaja para cerrar el nuevo acuerdo con Nike y busca la manera de encontrar un sustituto financiero

DEPORTES 39

la preeminencia brasileña, Luis Enrique lidera una regeneración ibérica al tiempo que gestiona la salida armoniosa de Mbappé. El francés suma 10 partidos y ocho goles en la Champions esta temporada. Su mejor registro.

de Libero (la empresa alemana no abonó un saldo de 40 millones) para vender Barça Vision, la dirección deportiva planea la próxima temporada. La intención de Joan Laporta es cerrar el balance en positivo para simplificar la tarea del director deportivo, Deco. Eso significa que el líder del área de fútbol podrá destinar un euro de masa salarial por cada uno que salga.

Es ahí cuando sale el nombre de Lewandowski, que silencia la crisis con goles. "No tienen con quién reemplazarlo", subrayan desde el círculo del 9. Xavi, en cambio, deja la puerta entreabierta. "No quiero hablar de temas de futuro, porque no nos suma. Lewandowski es un ejemplo, es espectacular cómo trabaja y estoy contentísimo por él, mete goles porque es todo garra, trabajo y coraje".

# El Gobierno se encomienda a Del Bosque para salvar la reputación del fútbol español

El exseleccionador presidirá el comité de normalización creado por el CSD ante la grave crisis que vive la RFEF

LADISLAO J. MOÑINO Madrid

La crisis de gobernanza y reputacional instalada en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han llevado de vuelta al primer plano de la cuestionada institución a Vicente del Bosque, que vuelve a Las Rozas de la mano del Gobierno español. El exseleccionador, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, fue nombrado ayer por Pilar Alegría, ministra de Cultura y Deporte, presidente de la Comisión de Normalización, Representación y Supervisión creada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para tutelar el día a día de la RFEF. La institución está ahora presidida por Pedro Rocha, imputado en la Operación Brodie y con un expediente por falta muy grave abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte.

Del Bosque ha confirmado a este periódico que la primera y única condición que puso para desempeñar el cargo fue no cobrar salario alguno. Rocha aprobó para sí un sueldo anual de cerca de 700.000 euros, dinero al que no quiso renunciar ni cuando fue presidente después de que Luis Rubiales fuera suspendido por la FIFA, ni cuando pasó a presidir la comisión gestora de la RFEF tras la dimisión del exdirigente granadino.

"Es un orgullo poder anunciarles que la persona que ejercerá la presidencia y la representación es Vicente del Bosque. Va a ser la cara y la representación del fútbol español", aseguró Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros. El Gobierno ha buscado para adecentar la imagen de la federación a uno de los personajes más valorados del fútbol y de la sociedad española por su prestigio y buen talante. El nombre de Del Bosque estuvo desde el primer momento encima de la mesa para presidir la citada comisión y representar a la federación en los palcos de la próxima Eurocopa y de los Juegos Olímpicos. "Me atrevería a decir que representa lo mejor del fútbol de nuestro país, no solamente por sus éxitos deportivos. Es un hombre querido y respetado por todo el ámbito del fútbol y por toda la ciudadanía en general. Es la representación más clara de una buena persona, de gran calidad humana y un ejemplo de honradez", apuntó Alegría, quien asimismo le agradeció "su compromiso con el deporte y con su país".

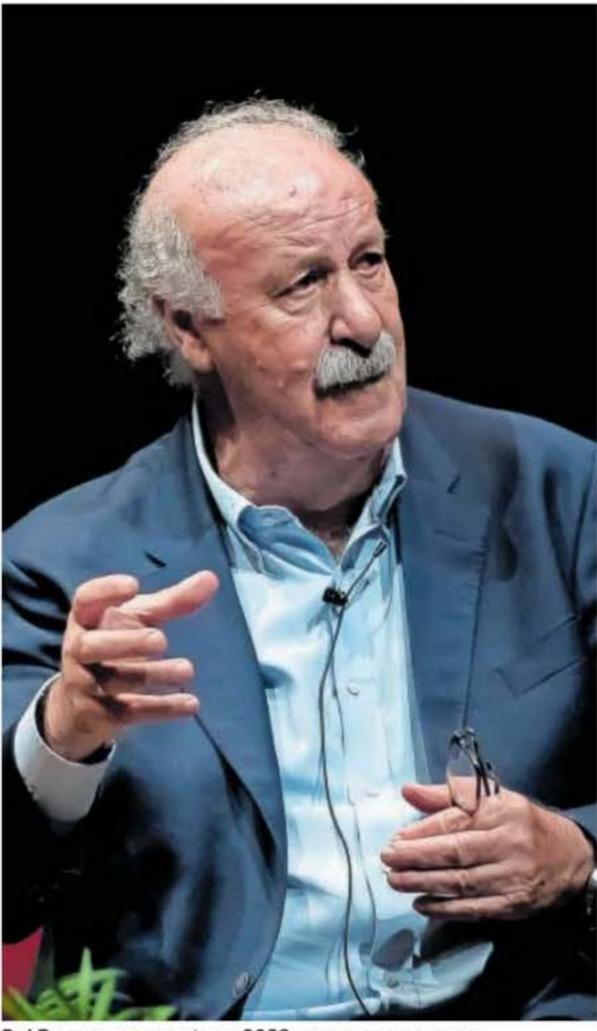

Del Bosque, en un acto en 2022. SAMUEL DE ROMAN (GETTY)

El nombramiento se produce en medio del pulso que mantienen la RFEF y el CSD con motivo de la comisión que ahora presidirá Del Bosque y cuya creación se anunció el pasado jueves, en plena crisis federativa. "La situación de la Federación Española de Fútbol exige altura de miras y el Gobierno está actuando con seriedad, determinación y responsabilidad. Con la creación de esta Comisión, el CSD preserva el interés general, con el fin de restituir la reputación, el buen nombre y la imagen del fútbol español y culminar el proceso electoral con una Asamblea renovada para el periodo 2024-2028", aseguraba el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

La afirmación del CSD de que los miembros de esta comisión estarían por encima de los dirigentes federativos provocó que la RFEF requiriera la intervención de la FIFA y de la UEFA ante posibles injerencias gubernamentales. La respuesta de ambas instituciones fue enviar una carta el pasado viernes a Rodríguez Uribes en la que le requerían, en cinco preguntas, información acerca de la comisión de normalización

El técnico campeón del mundo puso como condición no ser remunerado

El CSD no quiere que Rocha se siente en el palco en la Euro, pero este se resiste y amenazaban con tomar medidas si la respuesta no era satisfactoria y no se producía antes del 5 de mayo. Rodríguez Uribes respondió con una contundente misiva en la que hacía valer la soberanía del Estado español e invitaba a FIFA y UEFA a participar en la composición del comité de normalización.

No aceptar la comisión impulsada por el CSD puede contradecir el acuerdo firmado con anterioridad por Rocha, el presidente de la territorial gallega, Rafael Louzán, y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. El documento, avanzado por Relevo, y también en poder de este diario, decía en su tercer punto: "Ante los grandes retos futuros, como la organización del Mundial de 2030, el Campeonato Europeo y la celebración de los Juegos Olímpicos de París, disposición para colaborar con la Comisión que nombre el Consejo Superior de Deportes, que vele por la transparencia en el proceso electoral y por el buen funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol".

Lo siguiente a la firma de este acuerdo del que tuvo conocimiento Rodríguez Uribes fue que Rocha ordenara avisar a la UEFA y a la FIFA de esas posibles injerencias gubernamentales en la gestión de la federación. Fuentes federativas aseguran que el acuerdo no preveía que los miembros de la comisión tuvieran ascendencia jerárquica sobre sus dirigentes.

Los barones de las territoriales favorables a Rocha le dan
la bienvenida a Del Bosque y no
están en contra de que ocupe un
lugar en el palco en la próxima
Eurocopa, pero también deslizan
que el presidente de la RFEF también acudirá. El órdago al Gobierno, bajo el amparo de que FIFA y
UEFA pueden expulsar a las selecciones y a los clubes españoles de sus competiciones, es a lo
grande.

El CSD aún puede suspender provisionalmente a Rocha y a los miembros de la comisión gestora hasta que el TAD resuelva sobre el expediente abierto a éste por extralimitarse en sus funciones cuando ejercía de presidente interino. La comisión directiva del CSD se iba a reunir ayer para someterlo a votación, pero finalmente se aplazó el cónclave porque el TAD ha solicitado 40 documentos adicionales, que serán requeridos a la RFEF. Se trata de actas, contratos, informes, expedientes y otros tipos de documentación. Por si fuera suspendido, Rocha nombró vicepresidenta segunda a la exjugadora de fútbol María Angeles Garcia Chaves, Yaye, esposa de Alberto Montes, exsecretario de la territorial extremeña que presidía Rocha.

DEPORTES EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024

#### **Mutua Madrid Open**

## Hoy por hoy, en Madrid manda Alcaraz

El murciano aplaca la tenacidad de Struff (6-3, 6-7(5) y 7-6(4) y encara en los cuartos a Rublev

#### ALEJANDRO CIRIZA Madrid

Así se las gastan los fueras de serie. Cuando más aprietan las circunstancias, cuando más empuja Jan-Lennard Struff, cuando ha ido poniéndose más fea la cosa porque cuando no se pone el lazo a la historia suelen venir las angustias y las dudas, Carlos Alcaraz saca esa varita que todo lo cambia y sentencia un duelo de casi tres horas; sobre todo, de máxima tensión: 6-3, 6-7(5) y 7-6(4), en 2h 52m. Se resistía a entrar la pelota, pero el murciano, genio él, emboca en el instante preciso, cuando a la mayoría se le agarrotan las piernas y se le nubla la inspiración. El tenis, en el fondo, va mucho de eso: ser especial cuando toca. Un magnífico revés a bote pronto y un globo perfecto definen el tie-break, y guían al defensor del título hacia los cuartos de final, en los que chocará hoy contra el ruso Andrey Rublev (6-2 y 6-4 a Tallon Griekspoor).

"Ha sido increíble poder jugar a este nivel durante tres horas, después de un mes sin competición", destaca a pie de pista. "Ha sido difícil gestionar todas estas emociones, la tensión no se me ha ido hasta el último punto", prosigue Alcaraz, autor de una secuencia de 24 triunfos consecutivos sobre arcilla española, 14 de ellos en el barrio de San Fermín —igualando el récord de Rafael Nadal-. "Y eso ha causado los altibajos que he tenido, pero esto es el tenis y hay que lidiar

con estas cosas", concluye el vencedor, expuesto previamente a una tormentosa tarde de autor. Struff, un tipo con las cosas muy claras.

Su gesto, todo convicción, supone toda una declaración de intenciones. Sabe Alcaraz de las formas y la anarquía del alemán, lo que le convierte en un jugador más bien imprevisible, que puede salir por un lado u otro porque su envergadura es engañosa; de torpón, nada. Pese a la magnitud -1,93m y espaldas anchas, zancada larguísima- se mueve muy bien, y lo mismo la rompe desde la trinchera que se esposa a la red. Esta vez, no hay duda: sale al asalto desde el principio. En forma de ola. Se lanza con to-

Enlaza 14 triunfos seguidos en la capital, el mismo récord que registró Nadal

Tiene el sello de lo especial, percibe y plasma lo que para el resto es ciencia ficción

do y se encuentra con un adversario que le esperaba. 'Ven aquí, que no te temo', viene a decirle el murciano, quien a las subidas y los constantes retos en la red responde con decisión: 'este es mi territorio, gigantón'. ¿Acaso no recuerdas la final de hace un año?

Resiste a la embestida -tres bolas de break salvadas al inicio- y poco a poco empieza a destapar el arsenal, uno de los más ricos y variados del circuito. Para muestra, un extraordinario pasante que alcanza los 173 km/h. "¡Venga, vamos!", le anima desde



Alcaraz saca durante el partido ante Struff. INMA FLORES

#### el costado su técnico, Juan Carlos Ferrero, mientras el gurú del equipo, Antonio Martínez Cascales, resopla aliviado cuando el chico hace una demostración de muñeca quizá innecesaria pero que él, fantasía pura, necesita hacer. Porque solo ellos, los artistas, saben por qué lo hacen así. 'Tranquilidad, todo controlado', viene a decirle a los suyos con una media sonrisa. Esa picardía, inmejorable señal porque, al fin y al cabo, si él disfruta el éxito está más cerca. Su elección. Alcaraz percibe y plasma aquello que para la mayoría es ciencia ficción.

Sorteados esos primeros momentos de apuro, el murciano va imponiendo su plan de manera progresiva. En cualquier caso, a Struff le va la velocidad. Sus primeros servicios registran un promedio de 212 km/h y el pico en el saque queda fijado en 229 km/h. No pierde la fe el cañonero y sigue erre que erre, presionando todo el rato, incómodo a más no poder, asomándose a la que puede e intentando desestabilizar a Alcaraz con una propuesta agresiva y revolucionada: todo es eléctrico, todo debe ir rápido; sin pausa ni tregua. Sin medianias: a tumba abierta. Cuanto antes, mejor. Su marea de golpes y voleas va expandiéndose y obteniendo réditos, y en el desempate cierra con un ace milimétrico.

Alcaraz, pues, está obligado a mover ficha. Su padre le mira y se lleva el dedo a la sien, "cabeza, Carlitos, cabeza", y el español tira más y más dejadas, a ver si por ahí consigue que el rival se tuerza. Pero nada, no aún. El de enfrente no suelta la presa, no cede ni a tiros. Se ha repuesto al impacto del primer set, se ha levantado en el segundo y también contragolpea en el tercero, pese a que el español ha llegado a disponer de un 5-2 y cuatro opciones para cerrar. El partido ha ido derivando hacia el terreno del fango, de lo psicológico y de los matices, pero a la que va complicándose el desenlace -salva una bola de break con 5-5-, el talento del murciano florece y decide. Del enredo a la felicidad.

## Swiatek y el gran triunfo que le falta sobre arcilla

DIEGO FONSECA RODRÍGUEZ Madrid

Hubo un momento ayer en el que Iga Swiatek, la número uno del mundo, pareció picarse tras perder la primera manga de los cuartos del Madrid Open contra Haddad Maia (14ª). Con decenas de brasileños en las gradas animando a su compatriota, la polaca se atoró con los errores no forzados y perdió el set. La número uno, soliviantada, reaccionó con su ritual de tenis: sacó el muro de hormigón desde el fondo de la pista y con un ritmo avasallador trituró a su rival (4-6, 6-0, 6-2, 2h 30m) para meterse en las semifinales -ma-

ñana ante Madison Keys (20°)del torneo, el único gran evento sobre tierra en el que no ha triunfado la polaca, que a sus 22 años suma sobre la arcilla tres Roland Garros y dos coronas en Roma.

Swiatek domina el circuito femenino con puño de hierro desde que la australiana Ashleigh Barty anunció en marzo de 2022 que se retiraba, pero nunca ha conquistado Madrid, donde las condiciones se asemejan más a las de una pista dura por la velocidad que adquiere la bola debido a la altitud (657 metros sobre el nivel el mar). "Tienes que jugar distinto y ajustar [los golpes], pero tras un par de partidos puedes



Swiatek golpea de revés ayer en la Caja Mágica. v. SANTOS (REUTERS)

sentirte más libre, notas que mejoras. Es más complicado", explicó tras su triunfo.

La de este año es su tercera travesía en Madrid. En la primera, en 2021, cayó en tercera ron-

da, pero el año pasado solo perdió ante Aryna Sabalenka, la número dos, en una de las mejores finales de la historia del torneo.

Tras cambiar de entrenador. la polaca dio en 2022 un salto cua-

litativo en pista dura, donde ha conseguido un US Open (2022), seis WTA 1000 y las WTA Finals de 2023. El año pasado alzó por tercera vez Roland Garros nada más cumplir 22 años. Nadie había conquistado cuatro majors a esa edad desde Serena Williams (con 20). En París fue donde explotó en 2020, cuando sin ceder un set alzó Roland Garros para convertirse con 19 años en la primera polaca en elevar un grande.

Swiatek lleva dos años como número uno y tiene tenis, físico y cabeza para, quizás, marcar una época. Con la presión sabe convivir desde que triunfó en París hace cuatro años. "Siempre quise inspirar a los demás. Es más fácil encontrar motivación cuando sientes que los niños te miran". dice en Madrid, donde estos días busca el único gran triunfo que le falta sobre la arcilla.

## "Sigo siendo el mismo niño que jugaba en Badalona"

Jordi Fernández reflexiona sobre su paciente viaje hasta ser el primer entrenador español en la NBA

#### JUAN MORENILLA Madrid

Del barrio del Canyadó a Brooklyn. De jugar con los amigos en una pista callejera en Badalona a convertirse en el primer entrenador español en la historia de la NBA. De dirigir a un equipo cadete a ser el seleccionador de Canadá, bronce mundialista y con los Juegos de París en el horizonte. El increíble viaje de Jordi Fernández supone otro hito nacional en la meca del baloncesto: el pionero Fernando Martín, los anillos de Pau Gasol, las finales olímpicas contra el Deam Team, las camisetas retiradas de Pau y Marc con Lakers y Memphis... Y ahora el fichaje del técnico catalán de 41 años como entrenador jefe de los Nets, una nueva cumbre que el badalonés relativiza.

"Esto no es un final de camino", expresaba ayer en una charla
con medios españoles; "siempre
son pasos adelante en mi carrera y este es otro que parece más
grande o tiene más repercusión,
pero para mí no deja de ser otro.
Es un honor, pero lo importante
no es llegar sino mantenerse, y
para eso necesito hacer un proyecto competitivo y respetado".

Fernández ha subido con paciencia cada peldaño que ha te-

nido delante desde que hace 15 años aterrizó en Estados Unidos. El último ha sido ascender de primer asistente en los Sacramento Kings a jefe de los Brooklyn Nets. Pero ni siquiera ese inédito ascenso altera un milímetro su filosofía. "Soy la misma persona, el mismo niño que salía a la pista del barrio de Canyadó, en Badalona, que jugaba en la calle. Son cosas de mis orígenes que para mí no han cambiado. Aunque he estado muchos años fuera, mantengo a mis amigos allí, a mis padres. Es importante que yo sea la misma persona. Mis orígenes están muy marcados y estar en casa, al lado del mar, pasear, el baloncesto, me hace sentirme bien, me da confort. Es no dejar de ser quien eres", comenta el preparador.

"Vértigo no siento. Me hace mucha ilusión aprender, los retos, y si me lo tomara de otra manera, no me ayudaría. No lo hago por los demás, sino por mí y por mi familia. Quiero sentirme como me he sentido siempre, un entrenador, un educador. Es lo que he aprendido en Badalona. Me hacía ilusión formar parte de un equipo competitivo, y es igual cuando era cadete que ahora que tengo a jugadores con otras habilidades. La presión es obvia, pero es parte del trabajo", añade.

El badalonés fue presentado hace unos días como entrenador de los Nets. Por delante, seis meses hasta que empiece el próximo curso de la NBA, con el paréntesis de los Juegos al frente de Canadá. Fue el bronce conquistado en el pasado Mundial, después de derrotar a Estados Unidos, el



Jordi Fernández, en su presentación con los Brooklyn Nets. EFE

que acabó de abrirle la puerta del banquillo de Brooklyn: "Dirigir en esa selección a ocho jugadores de la NBA fue muy importante. Sin eso no estaría donde estoy".

Aquel niño que jugaba en Badalona no soñaba con pisar la Luna del baloncesto. "No voy a mentir, nunca tenía el objetivo, de más joven, de ser entrenador de la NBA. Siempre tenía la ilusión por aprender. Estudié en Holanda, lejos de casa aprendí mucho al estar fuera de mi zona de confort. Ahí mi mente se abrió", recuerda. Y empezaron a llegar las oportunidades y a quemar etapas mientras la Liga estadounidense captaba el talento foráneo en la pista (125 jugadores extranjeros, récord, este curso) y en la banda: Fernández hereda a los serbios Igor Kokoskov (Phoenix) y Darko Rajakovic (Raptors) como los únicos europeos al mando de una franquicia.

"Cada uno tiene sus superpoderes, quién eres y por qué estás donde estás. En mi caso, mi formación europea ha sido muy importante para acceder a este trabajo. Y me he adaptado", reflexio-

#### Los Lakers caen eliminados

Los campeones de la NBA repiten la historia. Los Nuggets de Denver han eliminado a los Lakers de LeBron James en cinco encuentros en la fase final de la NBA y en un agónico último cuarto (106-108). Es el segundo año consecutivo en que el conjunto de Los Ángeles cae frente al equipo de Nikola Jokic. Los Nuggets se enfrentarán ahora a Minnesota en las semifinales del Oeste. Este lunes se impusieron gracias a otro gran encuentro de Jamal Murray y a una canasta decisiva en los últimos segundos. El canadiense sumó 32 puntos, 12 de ellos en el último periodo.

LeBron James cerró su temporada con 30 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. A los 39 años, la estrella de los Lakers disputará este verano los Juegos de París en una selección que incluye también a Stephen Curry y Kevin Durant. Su próximo objetivo es coincidir con su hijo Bronny, que se presentará al próximo draft.

na Fernández, el último eslabón de una larga lista de éxitos del baloncesto español. "Nuestro juego es muy respetado. Desde Pau y Marc a Ricky, Calderón, Garbajosa... han sido cuatro generaciones juntas y eso tiene mucho mérito. Todos hemos visto reinventarse a la selección. Todas las franquicias de la NBA viajan a España múltiples veces al año. Es para estar orgullosos", cuenta Jordi Fernández, que señala especialmente a Sergio Scariolo como un referente: "Es mi padre del baloncesto europeo".

#### Cuartos de la Euroliga

## El Barça se hace mayor en Grecia

JORDI QUIXANO

El Barça hizo lo complicado, que fue llevar el envite a la prórroga y silenciar por un momento al efervescente Estadio de la Paz y la Amistad del Olympiacos, También superó lo improbable al sumar cinco puntos de carrerilla alley-oop de Vesely y triple de Satoransky- para igualar el duelo en el tiempo extra; y hasta pudo con lo imposible, pues un triple sobre la bocina de Parker fue castigado con personal y el norteamericano sentenció desde los tiros libres para devolver al Barca el factor campo, toda vez que le vale con una victoria en dos duelos (primero en El Pireo; después en el Palau).

Impulsado por Vesely y Laprovittola, el Barça no se ame-





**OLYMPIACOS** 

BARCELONA



Estadio de la Paz y la Amistad. 12.000 esp.

Olympiacos: Walkup (10), Canaan (0), Peters (8), Sikma (0) y Fall (8) —quinteto inicial—; Williams-Goss (9), Wright (16), Larentzakis (3), Petrusev (18) y Mckissic (8).

Barcelona: Ricky (0), Laprovittola (12), Kalinic (5), Parker (13) y Vesely (16) —quinteto inicial—; Da Silva (2), Brizuela (2), Satoransky (13), Hernangómez (13) y Abrines (6) y Jokubaitis (0).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serb), Mehdi Difallah (Fra) y Milan Nedovic (Eslo). Sin eliminados.

drentó de inicio ante el eléctrico ambiente del estadio, una auténtica olla a presión, gritos hasta perder la garganta, llama del baloncesto. Pero el Olympiacos se refugió en Peters desde el exterior y Fall desde la botella amén de sus rebotes- para ponerle remedio, para cerrar el prólogo empatados (13-13). Trataba de correr el Barça al tiempo que el Olympiacos se esmeraba en cortar las líneas de pase, ambos equipos imponiéndose desde las defensas. Pero los garrotes se sucedían de aro a aro, sorbos de talento. Triple de Larentzakis; un dos más uno para Willy Hernangómez; mate de Wright; canasta en suspensión de Da Silva... Hasta que Petrusev volvió a significarse en la serie, hasta que

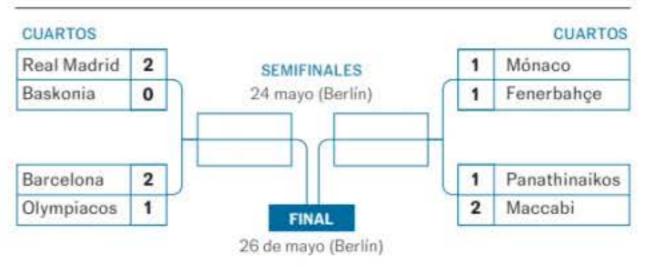

Cuartos al mejor de cinco partidos. El 4" y 5" enfrentamiento se juegan solo si es necesario. Las fechas del quinto partido se deciden más adelante.

EL PAÍS

Wright creció bajo el aro, hasta que el Olympiacos puso tierra de por medio. Bofetada al entreacto, 37-32.

Volvió con ganas el Barça, sonrojado pero decidido a no quedar descabalgado antes de tiempo, por lo que se subrayó desde la periferia, tres triples (Satoransky, Laprovittola y Parker) para revivir y poner las dudas en el rival, que alcanzó el acto final con seis puntos de desventaja. Poco para el infierno de El Pireo, que con sus abucheos o ánimos a miles de decibelios resucitaron al Olympiacos. Pero con dos puntos abajo a falta de 50 segundos, Laprovittola, que aguantó el tipo y descorchó su clase, logró una canasta a aro pasado con siete segundos por disputar. No atinó Williams-Goss y el envite se fue a la prórroga, donde Parker puso la guinda y el Barça se hizo grande, mayor.

## CULTURA

#### Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

## El talento y el coraje de Marjane Satrapi

La autora de 'Persépolis' dedica el galardón a un rapero condenado a muerte en Irán y dice que "le daría un bofetón" a Borrell: "¿Qué más hace falta para declarar a la Guardia de la Revolución grupo terrorista?"

#### TOMMASO KOCH Madrid

Una niña iraní mira al frente, con los brazos cruzados. Lleva el velo, y cierta firmeza en los ojos. Apenas dos viñetas después, se ven hombres y mujeres exaltados, protestando con el puño levantado: empieza la Revolución Islámica. Aquellos dibujos, que dieron comienzo en el año 2000 a Persépolis, cambiaron la historia de esa chiquilla, de la novela gráfica y, tal vez, incluso de Irán. Tanto que durante años a Marjane Satrapi (Rasth, 54 años) le siguieron reclamando que retratara a aquella joven, a lo que ella respondía: "Ha crecido". Se ha hecho mujer. Leyenda del tebeo. Cineasta. Francoiraní. Fiera opositora del régimen de su país. Y, ahora, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, como anunció ayer la fundación que entrega los galardones.

El jurado definió a Satrapi, residente en París, como "un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres", la calificó como "una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones" y recordó que en "Persépolis plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador". Y ella, en una rueda de prensa por videoconferencia, dedicó ayer el galardón a la lucha por la libertad en su país y al rapero Toomaj Salehi, condenado a muerte hace unos días: "Es la voz de todo el país".

Aprovechó incluso para mandar un recado a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: "Si le tuviera delante, le daría un bofetón. Irán está llevando a cabo cinco guerras ahora mismo. ¿Qué más tiene que hacer la Guardia de la Revolución para ser declarado grupo terrorista? Cuando se hablaba mucho de Irán en Occidente, no mataban a nadie. Cuando se dejó de hablar, empezó a haber ejecuciones. ¿Y qué hace Europa en lugar de condenarles? Convierte a Irán en presidente del foro social de derechos humanos en el seno de la ONU. Nadie de Irán pediría a Occidente que fuera a hacer la revolución, pero al menos que reconozca que el 85% de la población no quiere esa dictadura religiosa. La opinión pública cuenta y para eso importan estos premios".

Así que este Princesa de Asturias reconoce muchas cosas a la vez, justo lo que suponen las

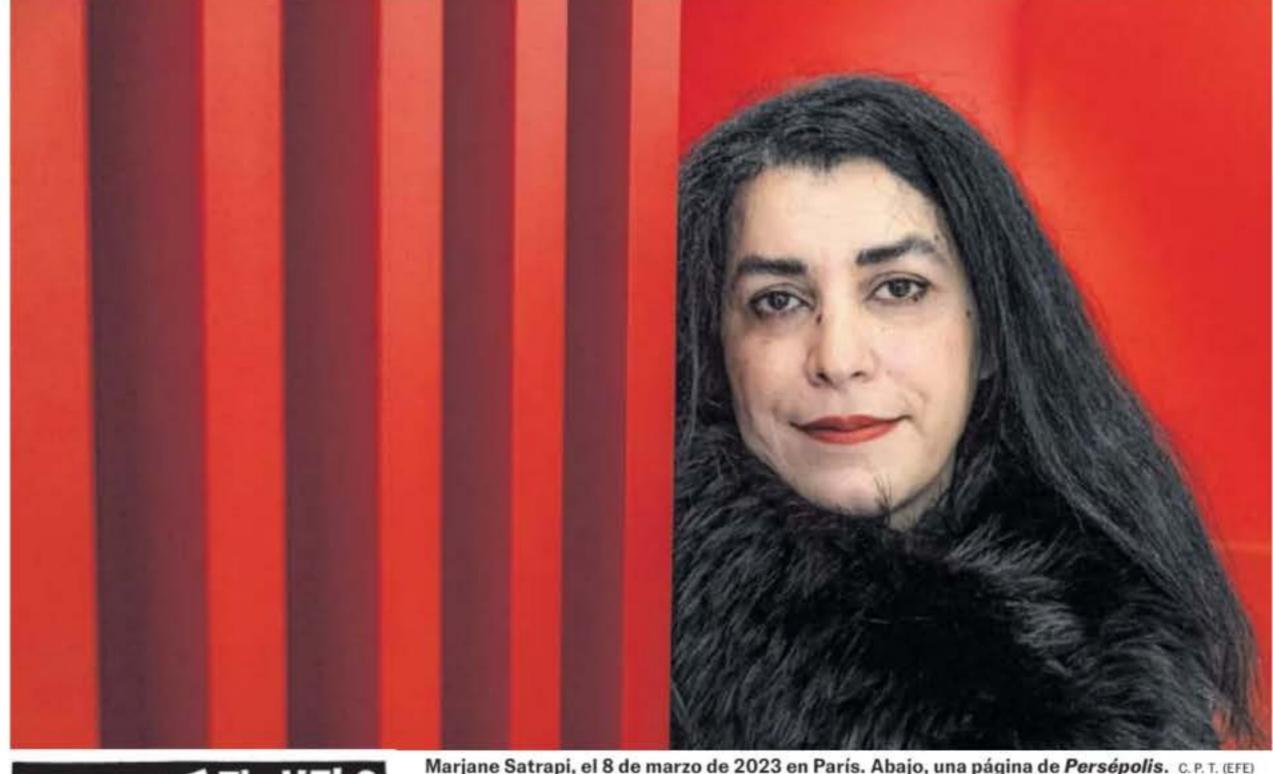

SEL VELO

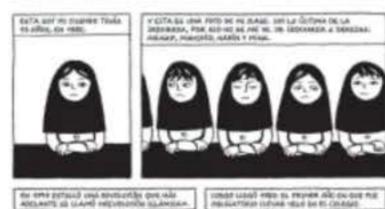







Si alguien como yo recibe este premio, el mundo debe ir muy mal" **Marjane Satrapi** 

Historietista y cineasta francoiraní

obras de Satrapi. Ante todo, el talento de una narradora capaz de aprender y dominar nuevos formatos. Apenas tenía experiencia, además de llevar poco tiempo en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo, cuando construyó su obra maestra. Ella creía que nunca encontraría un editor, que todo terminaría en fotocopias para sus amigos, pero se convirtió en un hito para el tebeo.

Persépolis, editado en España por Reservoir Books, dibuja su infancia en Teherán durante la Revolución Islámica que, en 1979, derrocó al sah

de Persia y aupó al poder al ayatolá Jomeini, hasta su llegada a
Europa, adonde la enviaron sus
padres y reside desde entonces.
La familia de Satrapi, acomodada y progresista, simpatizaba en
principio con la revolución, pero cuando esta fue dominada por
los sectores islamistas derivó en
un régimen teocrático que coartó las libertades individuales y se
embarcó en una guerra con Irak

en 1980, bajo la vigilancia de los Guardianes de la Revolución. Todo ello se narra en *Persépolis*.

Entre sus novelas gráficas, también están Bordados, que narra la vida de las mujeres iraníes, v Pollo con ciruelas, sobre los últimos ocho días de vida de un pariente de Satrapi llamado Nasser Ali, un conocido intérprete de tar, el laúd tradicional iraní. Pero tampoco Satrapi sabía mucho de cine cuando se dejó convencer para adaptar Persépolis a la pantalla, a cuatro manos con Vincent Paronnaud. Recibió ex aequo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2007 y, luego, la primera nominación de una creadora por el mejor filme de animación en la historia de los Oscar.

Pero el Princesa de Asturias también encumbra la valentía de una voz siempre dispuesta a decir lo que piensa. A detestar el uso del velo, como símbolo de sumisión, y a defender, al mismo tiempo, que las mujeres que quieran puedan usarlo. A definirse "muy feminista" y rechazar tajantemente el patriarcado, así como la lucha concebida como mujeres contra hombres: "Nadie tiene derecho a dominar a nadie. Somos todos iguales. No hay razas, somos la raza humana". "Hay

muy pocas diferencias entre un judío, musulmán o católico fanático. El problema de la religión es que impide a la gente hablar y reflexionar, pretende dar respuestas en lugar de suscitar preguntas", añadió ayer.

Aunque sus gritos por la justicia y contra el poder opresor, tanto en sus entrevistas, como en su arte, se dirigen sobre todo hacia su país. Hace poco, Satrapi regresó al cómic para coordinar Mujer. Vida. Libertad, antología donde ha reunido a estrellas como Paco Roca y Joan Sfarr con autoras iraníes como ella misma o Shabnam Adiban, para apoyar las protestas que remueven a su país.

"Vendí millones y no sé cuántos centenares de conferencias di. ¿Cambié algo? Qué sé yo. ¿Desperté la curiosidad de la gente? Sí. Contribuí un poquito. Solo un poquito, aunque solo así se cambia el mundo", reflexionaba en noviembre con EL PAIS. Aunque, todavía hoy, no tiene claro el impacto real de la obra: "Funcionó porque fue un buen libro, honesto. Pero a menudo tengo la impresión de que estoy convenciendo a gente ya convencida. Si alguien como yo recibe este premio, el mundo debe ir muy mal. No soy ni supersimpática ni supertolerante".

CULTURA EL PAÍS, MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2024



Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el viernes. GARCÍA-SANTOS

Trabajo detecta en la Filarmónica de Málaga 50 artistas sin alta en la Seguridad Social entre 2021 y 2024, y el comité de empresa denuncia conciertos con vacantes sin cubrir

## Una orquesta de músicos fijos 'ma non troppo'

#### NACHO SÁNCHEZ Málaga

El compositor Felix Mendelssohn escribió los primeros compases de su Sinfonia escocesa durante un viaje a Escocia en 1829. La estrenó más de una década después en Alemania y, casi dos siglos más tarde, la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) la llevaba en el programa número 11 que interpretó el jueves 18 y el viernes 19 de abril en el Teatro Cervantes de la ciudad andaluza. Lo hizo con tres violoncellos en vez de ocho, entre las 19 ausencias en la sección de cuerda, según relata el comité de empresa. "Arrastramos un grave problema laboral",

bra estabilidad suena muy lejana en la plantilla. Ahora, tras detectar 50 músicos sin alta en la Seguridad Social entre 2021 y 2024, la Inspección de Trabajo ha sancionado al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, compuesto al 50% por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. También por dar de baja a los artistas en sus días de descanso. Fuentes de la empresa que dirige la orquesta explican que recurrirán "debido a las características y peculiaridades de los puestos de trabajo que deben cubrir" los músicos.

La OFM nació en 1991 como respuesta "a la convicción de que

explica Carlos González, su presi- una ciudad como Málaga debía dente, quien asegura que la pala- contar con una gran orquesta sinfónica", según su página web. Tiene numerosos reconocimientos, pero los problemas laborales han sido también una constante. "Siempre hemos tenido problemas por una cosa u otra", señala uno de los músicos, que prefiere guardar su anonimato. La Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS) solicita el "cese inmediato" del gerente de la orquesta, Juan Carlos Rodríguez Aguilar, por las irregularidades en contratación de personal, pero también por el "incumplimiento sistemático del convenio colectivo" o la "obstrucción al comité de empresa".

"La plantilla está permanentemente en cuadro", aseguran los trabajadoresl

La entidad pública insiste en que se está "agilizando" la bolsa de trabajo

La estructura de la OFM recoge 92 puestos estructurales, pero en la orquesta hay hoy 24 vacantes según el comité, 15 según la empresa. "Tenemos una plantilla permanentemente en cuadro", asegura González. Por ello necesitan personal de refuerzo para los conciertos, que se celebran una media de cuatro días al mes, de septiembre a junio, en el Teatro Cervantes. Es lo que ocurre generalmente con el piano y en otros momentos con la percusión o las cuerdas, según relatan los músicos. A esos refuerzos se les exigía firmar una factura en vez de un contrato laboral, "Cobraban la mitad que la plantilla", explican las mismas fuentes. En otras ocasiones sí tenían contrato, pero si por ejemplo el músico era requerido para un mes, firmaba solo de lunes a viernes. Cada sábado y domingo se les daba de baja.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la orquesta aseguran que recurrirán la sanción porque las "contrataciones laborales temporales están sujetas a unos plazos que les impiden contratar al personal necesario en caso de bajas inesperadas o sustituciones de última hora". E insisten en que se está "agilizando" la bolsa de trabajo y en que las ofertas de empleo público se actualizan diariamente en su web.

"No tiene sentido que una persona con contrato laboral tenga sentada al lado a otra que hace lo mismo pero con una relación laboral distinta y más precaria", subraya Carlos González. El 11 de noviembre pasado un representante de la Inspección de Trabaio se presentó en el local del ensayo y detectó que entre enero de 2021 y 2024 hubo 50 músicos "sin alta en la Seguridad Social por cuenta de la empresa empleadora denunciada". Por ello, procedió a tramitar las altas y bajas de oficio, así como a extender un acta de infracción a la empresa responsable. No hay cifras, pero el comité calcula que la multa puede ascender a entre 225.000 y 750.000 euros.

#### JAVIER SANTISO

## Los almendros en flor

hí lo tienes, mirándote con sus ojos pelirrojos, y detrás, empastados, volteados, un azul que no es el del cielo ni el del mar, un azul sin parangón, que sólo has visto aquí, en este cuadro. Vincent van Gogh se pasó los últimos 70 días de su vida, antes del balazo, en Auvers-sur-Oise, y allí pintó a diario, más de 70 cuadros, como si se le fuera la vida, en un frenesí creativo sin parangón. No es la muerte la que te mata, sino la vida, porque estás más que vivo. Y, cuando la obra te aprieta, no puedes parar, espachurras almendros sobre la tela, para que el día, la tarde, ese campo, no dejen nunca de florecer.

Por esa ventana, de un lado al otro del cuadro, pasan los almendros, se van de excursión, aunque apenas se puede percibir porque avanzan muy lentamente. Apenas nos paramos delante, por eso apenas nos percatamos. Pero ahí están, día y noche, aunque no podamos verlos. Se irán a pasear a orillas del río, para enjuagarse el rostro, y quitarse de encima el polvo. Luego volverán, y se echarán sobre el óleo a dormir un rato más, estirando la siesta mientras puedan, antes de que lleguen los visitantes al museo.

Ahí los tienes, acurrucados, apoyando su corazón sobre la tierra. El sol sigue dando vueltas, picoteando el aire en el cie-

lo, buscando, entre los zarzales, alcanzar el caramillo. Así están ellos, los almendros, dormidos, y luego despiertos, tambaleándose como pájaros recién nacidos o caídos de los nidos, ondeando con sus mantillas al viento. Todo eso hacen mientras no los vemos, mientras se quedan a solas en las salas del museo.

Porque los cuadros, y todo lo que en ellos se queda, siguen con sus vidas. Niños, flores, pájaros, todo sigue ahí, aunque no lo veas. Porque cuando pasamos delante, como tropas, manadas, nos apresuramos demasiado, apenas nos volteamos, nos vamos rápido al siguiente, y ahí, allá, aquí, le sacamos una foto como sí la cámara pudiera atrapar algo de lo que hemos sentido, vivido, aunque sea sólo un instante, delante de esos almendros en flor.

Allí se quedaron, en las aulas. En medio del verde campo, de ese azul apabullante que no volveremos a ver en ningún otro lugar. Allí están, pues los almendros,

luminosos como el verano, enjabonándose las melenas al sol, y luego, de pronto, sumergiendo el cabello en el estanque, o en el río, vete a saber dónde se habrán metido. La luz gesticula, les regaña, pero ellos, los almendros en flor, siguen a su bola, no hacen ni caso. Siguen con sus travesuras, hundiendo las ramas en las fosas nasales del aire, para que huela su olor a menta.

Se van metiendo, hundiendo, las manos por debajo de las faldas para que el día sienta bien ese calor suyo, su vida que se empeña, que se empina. Se van sueltos, libres, por los prados, a colocar las trampas para atrapar un poco de viento, un puñado de horas, este tiempo que se nos va de las manos, que zumba como un abejorro, y se nos escapa, aunque lo metas en la cajita dorada de los recuerdos.

Javier Santiso es editor, poeta y novelista. Es consejero de Prisa, editora de EL PAIS.



Nicholas Galitzine y Anne Hathaway en un momento de La idea de ti.

'La idea de ti' y 'Lo que sucede después' suponen la vuelta de un género que mantiene un complejo equilibrio con los cambios sociales

# La comedia romántica no seduce a la cuarta ola feminista

#### ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS Madrid

Siendo ya una mujer mayor, Nora Ephron ofreció una valiosa recomendación a la nueva promoción de graduadas de su vieja Universidad de Wellesley: "Por encima de todo, sé la heroína de tu vida, no la víctima". La frase resume bien la esencia de una de las últimas renovadoras de un género, el de las comedias románticas, que no pasa por su mejor momento. Sus padres, Phoebe y Henry Ephron, guionistas de Hollywood y bebedores con problemas, escribieron, entre otras, Su otra esposa (1957), en la que Katharine Hepburn y Spencer Tracy sacaban brillo al célebre "¡Viva la diferencia!" que Tracy había disparado ocho años antes en la guerra de sexos de un clásico del género, La costilla de Adán, de George Cukor. La publicidad de Su otra esposa resume bien lo mucho que han cambiado las cosas en casi 70 años: "La 20th Century Fox presenta a los chicos y chicas que hacen de la oficina un lugar tan maravilloso para amar".

Hace unos días, Meg Ryan, musa del género gracias a las películas que en los ochenta y noventa escribió o dirigió Ephron (Cuando Harry encontró a Sally, Tienes un e-mail, Algo para recordar) y a algunas otras (French Kiss, Adictos al amor), promocionó en España su último trabajo, Lo que sucede después, que ha coescrito, dirigido y protagonizado y que se estrenará el día 17. Lo que sucede después se inscribe en eso que podemos llamar comedia romántica otoñal, como Viaje al paraíso (2022), con otros dos veteranos, Julia Roberts y George Clooney, tirándose los trastos a la cabeza. En la película de Ryan la trama se centra en el reencuentro accidental de una expareja (ella y David Duchovny) que se ve atrapada en la terminal de un aeropuerto. Una vez más, la trama parece debatirse entre el ajuste de cuentas y la melancolía por la felicidad perdida.

En una entrevista reciente con The New York Times, Ryan confesaba que le gusta ver los clásicos románticos de Frank Capra con su hija y que, por supuesto, aún existen intérpretes con suficiente encanto para revivir un género que hoy mantiene un complejo equilibrio con los cambios sociales y los avances de la cuarta ola feminista, que ha señalado los problemas que encierran algunos de los estereotipos que propagan este tipo de películas, asentadas muchas en ideales románticos tóxicos y machistas.

Ryan Gosling o Jennifer Lawrence forman parte de la lista de Ryan. No así Anne Hathaway, que regresa al género que vio crecer su estrella con La idea de ti, que el se estrena mañana en Prime Video, dirigida por Michael Showalter y con Nicholas Galitzine como pareja de baile. La película cuenta la historia de una galerista cuarentona de Silver Lake que aún no ha superado que su marido la dejara por otra y que ha decidido aparcar en el congelador su corazón. Ese trozo de hielo empieza a derretirse el día en que, acompañando a su hija adolescente al festival de Coachella, su vida se cruza con un joven inglés, miembro de una boy band prefabricada de éxito global. Obviamente, el pimpollo, rico e impetuoso, se encapricha de la atractiva señora.

La idea de ti persigue esa ácida ligereza que esperamos de toHay una sequía de galanes capaces de lidiar con la nueva masculinidad

La película de Anne Hathaway se suma a la tendencia del 'streaming'

da comedia romántica, pero, por desgracia, como le ocurre a tantas obras de este género, el cuento de hadas hubiese funcionado mucho mejor sin tanto azúcar. Tampoco ayuda ese ubicuo canon de belleza digital que hace que la diferencia de edad entre Hathaway (41 años) y Nicholas Galitzine (29 años) sea casi imperceptible. No se trata de hacer Harold y Maude (1971), la maravillosa película de Hal Ashby sobre un joven y su amiga anciana, pero tampoco se puede construir una comedia romántica sobre la diferencia de edad si la brecha generacional resulta, a la vista, tan difusa. Volviendo a los clásicos, George Cukor lo reflejó a la perfección en el idilio entre Jacqueline Bisset y Hart Bochner en Ricas y famosas (1981).

El otro tema de la película es el escarnio público, y ahí Hathaway, productora además de protagonista, parece hablar más de sí misma que de su personaje. Cuesta no ver un reflejo suyo en La idea de ti, una mujer que un día descubre los efectos del odio viral. La historia es conocida: cuando la intérprete estadounidense ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por Los miserables (2012) el éxito se volvió de forma cruel en su contra y las hordas digitales desplegaron lo que hoy se conoce como el Hathahate. La actriz de El diablo se viste de Prada o Princesa por sorpresa tuvo que lidiar con un escarnio público que había brotado un año antes, en 2011, cuando presentó junto a James Franco la gala de los premios de Hollywood y la química entre ambos resultó nula.

#### Prototipo

¿Los motivos del odio? El reproche generalizado se debía a algo tan vago como su falta de naturalidad, ya sea por su rígida perfección o su búsqueda de aprobación constante. La bola creció tanto - "Me dejaron de dar papeles porque decían que mi identidad se había vuelto tóxica", ha declarado la actriz en una entrevista reciente con Vanity Fair- que su nombre acabó considerado veneno para la taquilla. La presión para revertir la situación se convirtió en un problema que, según ha repetido la actriz, solo logró superar gracias al cineasta Christopher Nolan, que la rescató para Interstellar en 2014.

La idea de ti también se suma a esa tendencia pospandémica que deja todos los huevos de las comedias románticas en la misma cesta: la del streaming. Dos de las mejores comedias (a secas) de la pasada temporada, American Fiction, y, sobre todo, Bottoms, fueron en España directas a las plataformas (Prime Video ambas). Sin embargo, éxitos recientes, como Cualquiera menos tú, demuestran el tirón popular que, más allá de su calidad —en este caso, más bien poca—, sigue teniendo este género. Con Sydney Sweeney y Glen Powell encabezando el reparto, Cualquiera menos tú es una comedia romántica prototípica, con boda familiar incluida, postales turísticas de sol y playa desde Australia, diálogos pseudopicantes y cuerpos de gimnasio.

Más allá de los títulos imposibles, más propios de un diario adolescente (Lo que sucede después, La idea de ti, Cualquiera menos tú), la crisis de las comedias románticas está también ligada a una evidente sequía de galanes capaces de nadar por las aguas de la nueva masculinidad con menos bíceps y más gracia. Mientras tanto, series como Las chicas de autobús, en parte heredera de uno de los clásicos mayores del género, Luna nueva, de Howard Hawks. funciona como comedia romántica dentro de una profesión, el periodismo, dada a los enredos de cama. Al menos ese producto de HBO Max sí cumple con la máxima de Nora Ephron: sus cuatro personajes principales tratan de ser las heroínas de sus vidas.

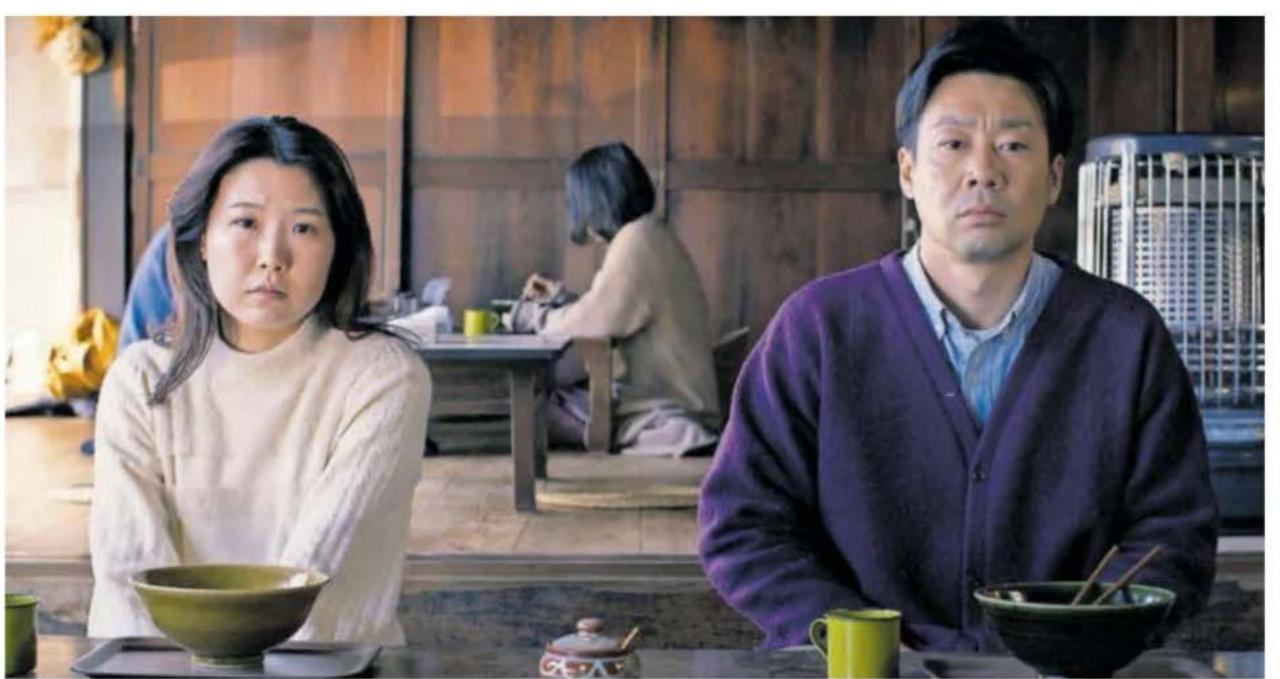

Un momento de El mal no existe.

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

CARLOS BOYERO

## Ecologismo a ritmo lento

#### **EL MAL NO EXISTE**

Dirección: Ryúsuke Hamaguchi. Intérpretes: Hitoshi Omika, Ryô Nishikawa, Ryûji Kosaka, Ayaka Shibutani. Drama. Japón, 2023. 106 minutos.

Tengo sufrida memoria de numerosas películas visionadas en los festivales de cine y que debido a mi nula afición al masoquismo intentaba no revisarlas cuando se estrenaban en las pantallas comerciales, que arrancaban con el plano general de un paisaje en el que al fondo te parecía distinguir a un personaje que avanzaba hacia la cámara. Se consumían siete u ocho minutos hasta que llegaba a ella. Lo que ocurría después tampoco lograba despertarme mínimo interés, pero reconozco que hay que tener exquisita sensibilidad artística o mucho morro para rellenar el metraje con secuencias de ese tipo. Y confieso mis prejuicios en el inicio de

El mal no existe. Me cuentan que le han dado mogollón de premios en los festivales.

La dirige Ryûsuke Hamaguchi, el nuevo genio del cine japonés, según numerosas valoraciones críticas. En los Oscar también recibió mogollón de nominaciones y se lo concedieron como mejor película internacional a Drive My Car. No supe apreciar sus virtudes. Solo recuerdo con notable aburrimiento que gran parte de ella transcurría en un coche habitado por una pareja iniciando una problemática relación, ya que él había sufrido una traumática separación. He olvidado el resto, aunque tampoco descarto que me quedara frito en la butaca y no me enterara del desarrollo de su idilio. Ninguna huella.

Y mi mosqueo con El mal no existe empieza pronto. Un hom-

bre de gesto hierático que está en un bosque muy bonito le pega infinitos hachazos a un tronco. Y después se fuma parsimoniosamente un cigarro. Al final descubriremos que lo de cortar el tronco tiene una importancia decisiva en la historia que nos cuenta el director. Aunque tampoco la tengo clara.

Creo que lo que se propone es una denuncia de la contaminación medioambiental. Una empresa que ha enviado a dos currantes sensibles como embajadores pretende convencer a los habitantes de un armonioso pueblo que disfruta enormemente de su entorno de que les permitan construir un glamping, que al parecer son campings de lujo que ofrecen los servicios de los grandes hoteles. Pero algunos de los sensibilizados vecinos temen que se cometa un atentado ecológico,

otros dudan ante los beneficios económicos que llegan al pueblo y alguno con alma de activista se prepara para el sabotaje si los capitalistas y los vecinos llegan a un acuerdo.

Y de acuerdo en que el director aporta un cuidado extremo retratando la naturaleza y mostrando la comunión que algunas personas establecen con ella, incluidos los niños. Y que la música ilustra con tono delicado esas imágenes. Pero esas virtudes no me sirven para hacerme apasionante la historia ni la forma de narrarla. Y tampoco me fascina la temática de los campings. No he acampado en ninguno.

Y por supuesto que me gusta mucho Ozu, especialmente Cuentos de Tokio. No soy un animal. Y algunas, no todas, las películas de Akira Kurosawa, aunque la más hermosa de ellas, Dersu Uzala, esté ambientada en Siberia. Y casi siempre me interesa lo que hace Kore-eda. Pero no entiendo la abusiva frecuencia en descubrir genios en el cine japonés. O en el mayoritariamente cansino cine oriental. Me falta sensibilidad para captar su transparente y apasionante arte.

## Un cine que se ama o se soporta

#### MÚSICA

Dirección: Angela Schanelec. Interpretes: Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Marisa Triandafyllidou. Drama. Alemania, 2023. 108 minutos.

#### JAVIER OCAÑA

Definir como críptica una película como Música es casi una exageración. Y no por exceso sino por defecto: es incomprensible. Los especialistas habituales de los festivales internacionales van sobre aviso con el cine de la alemana Angela Schanelec, que en modo

alguno es nueva en esto de retar a la platea: hay que ir despierto, concentrado y seguramente también con cierto grado de fe en su obra. Como te pille desprevenido, más de uno es capaz de salir a decir al proyeccionista que la imagen se ha congelado en un plano que, sin apariencia de querer decir mucho ni en su ética ni en su estética, lleva allí más tiempo de la cuenta. Mucho más tiempo de la cuenta. Hasta los más fanáticos de su cine contemplativo, enigmático y, por momentos, artístico, dudan

de si han entendido esta obra, aún más retorcida de lo habitual.

Con el cine impenetrable de Schanelec solo caben dos opciones: o se ama o se soporta. Ni siquiera cabe el odio, porque en ella no como con otros, con los estafadores- sí cabe el término medio. Y la obra de la cineasta y artista visual alemana no es ninguna estafa. Tampoco la genialidad que algunos creen que es; sin ir más lejos, el jurado que le otorgó en el festival de Berlín el premio al mejor guion, galardón que es una incitación en sí mismo: loas oficiales al mejor libreto, para la película con menos texto, relato y acciones, y con más elipsis (ininteligibles), de cuantas se pueden

ver en un festival de cine. Música dura una hora y 48 minutos, pero bien podría durar toda una vida. Es un reto. Intelectual, si se quiere.

Música comienza con cinco minutos de tedio alrededor de un accidente automovilístico. Pero Schanelec, de pronto, introduce un inesperado y evocador plano de un bebé recién nacido, arropado en un coche por un hombre. Ahí, justo en esos segundos, frente a la incomprensión inicial, surge un pensamiento: concentración, que esto va en serio. Pero no lo es. Poco después un plano fijo de un joven vendándose un tobillo durante interminables minutos nos devuelve a la interrogación: ¿y esto para qué?

## Preciosa adaptación del cómic

#### LA CASA

Dirección: Alex Montoya. Intérpretes: David Verdaguer, Óscar de la Fuente, Olivia Molina. Drama. España, 2024. 83 minutos.

J.O.

En estos días de vértigo político y social y de confrontación, una película como La casa viene a hablarnos de lo que compartimos; de lo que nos une a pesar de la separación; de instantes, tiempos y seres humanos reconocibles: de momentos inolvidables por las risas o por el llanto, por la grandeza o por la pequeñez; de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Todos podríamos ser los habitantes de La casa, la



Un momento de La casa.

novela gráfica de Paco Roca que ha adaptado al cine Álex Montoya con la calma, la sutileza, el brío y la verdad de las pequeñas grandes obras.

El argumento en absoluto es nuevo: tras la muerte del padre, tres hermanos y sus respectivas parejas e hijos se reúnen en la casa de campo donde pasaron los veranos para decidir qué hacer con ella. Hemos visto decenas de películas así. Pero no tantas tan buenas como La casa, en la que cada decisión viene a reforzar lo que se quiere insuflar desde un principio: un tono de conversación y de interpretación; un colorido, entre el verde oscuro y el ocre; una luz y una textura; una quietud, una melancolía y un futuro en armonía.

Se nota que es una película pensada y medida en todas las vertientes del lenguaje cinematográfico. La puesta en escena limpia y cercana, pero invisible. Los cambios de formato y de texturas entre el presente, en pantalla panorámica, y el pasado, más estrecho, con el grano duro del recuerdo y del super-8. Pero quizá es en el montaje donde se ha impuesto el tono tan especial, con esos planos de transición que ponen el foco en los objetos y en la naturaleza, en la fluidez de las pequeñas cosas que aún nos ponen el vello de punta por el recuerdo.

#### Crucigrama / Tarkus

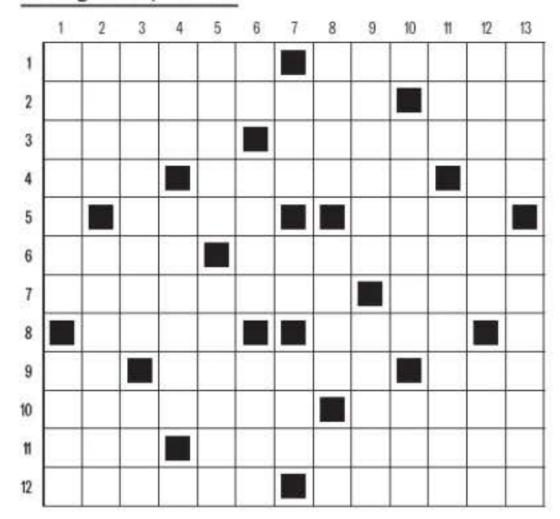

Horizontales: 1. Lo señaliza una calavera y dos tibias cruzadas. Alguien arrogante y desconsiderado suele resultarlo / 2. Asearse, acicalarse. Entregues / 3. Prenda holgada de juristas. Adoptara un estilo similar / 4. Un pobre mono guillotinado. Vigilado desde arriba. Abreviado versus / 5. Centro de mando. Para sentarse y meditar. Rompí el precinto y "\_" el sobre / 6. Militão en el once merengue. Extraviara / 7. Indudablemente, Netanyahu es partidario de él. Halcones y palomas, por ejemplo / 8. Homónimas de la Obregón. Un Jesús euskaldún. El doble de L / 9. Lo lee un láser. Icónico árbol de África. Barra giratoria / 10. El de las maravillas es de Cervantes. Viran los vientos / 11. Ese maneja el cotarro. Recorren la sabana en manada / 12. La reina británica españolizada. Pernicioso.

Verticales: 1. Lo fueron los tres hijos de Noé. Arruinó a muchos en 1929 / 2. Colegio cercano a Windsor. Especie de corona / 3. Terminó sus días en Santa Elena. Un Tomás acortado a la inglesa / 4. "\_" Morales, líder boliviano. Adornaba. Yodo / 5. Arde en las Fallas. Así se llama Chabela / 6. A la entrada de Oaxaca. Parecidos a los corpiños. Al pirado se le va / 7. El que lo hace el último, lo hace mejor. Primeros signos de embarazo. El Boletín Oficial del Estado / 8. El Burgo de "\_", Soria. La principal plaza de Moscú. Ambas son de fiar / 9. Divinidad. Actúan u operan / 10. Se repite en el 12 romano. Libro de la Biblia. En Pontevedra, frente a su ría / 11. Bastante de moda. Espartaco encabezó una / 12. Seré soldado en activo. La tierra del ronquío / 13. ¡Cómo "\_", insolente! Con él se sueña en Segunda.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Vida. Opuestos / 2. Aragonés. Aire / 3. Colar. Toleran / 4. Univoco. Atado / 5. Ni. Eso. Amar. S / 6. Acá. Rodesia / 7. Ornarse. Aya / 8. C. Rojo. Luz. Uf / 9. Ojiva. Palurda / 10. Fomento. Leían / 11. Raen. Achacosa / 12. Ensalzar. Oses. Verticales: 1. Vacuna. Cofre / 2. Irónico. Joan / 3. Dalí. Arrimes / 4. Agave. Novena / 5. Oros. Ajan. L / 6. On. Corro. Taz / 7. Peto. Os. Poca / 8. Uso. Adela. HR / 9. E. Lame. Ulla / 10. Saetas. Zueco / 11. Tiraría. Ríos / 12. Orad. Ayudase / 13. Senos. Afanas.

#### Ajedrez - Torneo de Candidatos / Leontxo García



#### Posición tras 24... Ae7.

#### El temple de Gukesh (I)

Blancas: R. Praggnanandhaa (India, 2.747). Negras: D. Gukesh (India, 2.743). Apertura Catalana (E20). Torneo de Candidatos (2\* ronda). Toronto (Canadá). 4-4-2024.

Lucha tremenda y muy compleja entre dos jóvenes portentos, de 18 y 17 años. Gana quien, de momento, está un peldaño por encima: 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Cf3 Cf6 4 g3 Ab4+ 5 Cc3 d×c4 6 Ag2 0-0 7 0-0 Cc6 8 a3 Ae7 9 e4 a6 10 Ae3 b5 11 De2 Ab7 12 Tad1 Ca5 (la eterna pregunta en este tipo de esquemas es si el centro blanco compensa el peón de menos) 13 d5! e×d5 14 e5?! (parece mejor 14 e×d5 Te8—pero no 14... C×d5? 15 C×d5 A×d5 16 Ce5 c6 17 C×c6 C×c6 18 A×d5 Dc8 19 Df3 Ce5 20 De4, con ventaja ganadora— 15 Cd4) 14... Ce8 15 e6 f5!? (novedad; si 15... f×e6 16 Af4 c6—si 16... Tf6 17 Ce4—17 D×e6+ Rh8 18 Ce5, con una posición muy

difícil de evaluar; lo conocido era 15... c6, Hunger-Laurenc, por correspondencia, ICCF 2014) 16 Ce5 Cf6 17 Dc2? (era urgente 17 Tfe1) 17... c6?! (era el momento de ser valiente con 17... c5!, y si 18 C×d5 C×d5 19 T×d5 A×d5 20 Td1 A×e6! 21 T×d8 Ta×d8, con gran ventaja negra) 18 D×f5 De8 19 Cf7? (había que terminar el despliegue con 19 Tfe1) 19... Ac8 20 Tfe1 Cb7 (20... Cb3!—con la idea, entre otras, A×a3 seguida de A×e6—21 T×d5! A×e6!—si 21... c×d5 22 C×d5 C×d5 23 A×d5 A×e6! 24 D×e6 Af6 25 D×e8 Ta×e8 26 Cd6+ Rh8 27 C×e8 T×e8 28 Te2, con juego equilibrado—22 D×e6 A×a3! 23 D×e8 Ta×e8 24 Tf5 A×b2 25 Cd1 g6 26 Tf4 T×f7 27 C×b2 Cd5, y la masa de peones negros debe ganar) 21 Ag5 Ta7?! (21... Cc5!) 22 A×f6 A×f6 23 A×d5! (hay que romper la masa) 23... c×d5 24 C×d5 Ae7 (diagrama) 25 Dg4? (había que jugar 25 Ch6+! g×h6 26 Dg4+ Ag5 27 h4, y las espadas seguirían en alto) 25... Cd8! 26 C×d8 A×d8 27 Dd4 Tb7 28 Te4 Af6 29 De3 Ae7 30 h4 Dc6 31 h5 Ac5 32 Dg5 A×e6 33 h6 T×f2, y Praggnanandhaa se rindió.

#### Sudoku

|   | 1 |   |   |   |   |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|   |   |   |   | 5 | 4 |   |   |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |
|   |   |   | 3 | 9 |   |   |   |   |
| 5 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 4 |
|   | 6 |   |   |   |   |   | 1 |   |

© CONCEPTIS PUZZLES.

MEDIA ALTA. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

#### Solución al anterior

| 0 | 3 | S | 0 |   | J | f | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 |
|   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### España hoy



## Precipitaciones intermitentes, irregularmente repartidas

Siguen las bajas presiones, con una serie de sistemas frontales que irán atravesando la Península de oeste a este provocando intervalos nubosos con chubascos ocasionales que podrán afectar a cualquier comunidad. Las precipitaciones serán más frecuentes durante la primera mitad del día en el oeste de Galicia, Cantábrico oriental, La Rioja, norte de Navarra, área del Estrecho e interior oriental de Andalucía. Posteriormente los aguaceros, ocasionalmente tormentosos afectarán a Castilla y León, centro, localmente fuertes en Cataluña. Baja la cota de hielo y nieve hacia los 900-1.200 metros en Galicia y Cantábrico, 1.300-1.600 metros en el resto. Descenso de las máximas, más acusado en la mitad norte. J. L. RON

#### Mañana

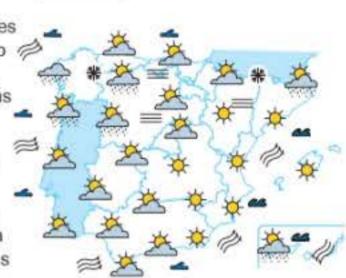

#### Indicadores medioambientales

# Calidad del aire BARCELONA BILBAO MADRID MÁLAGA SEVILLA VALENCIA MAÑANA TARDE NOCHE

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
| MÁXIMA              | 19        | 15     | 16     | 22     | 21      | 22       |  |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 18,1      | 18,5   | 20,7   | 23,7   | 24,8    | 20,8     |  |
| MÍNIMA              | 13        | 7      | 8      | 15     | 12      | 14       |  |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 10        | 8,2    | 8,4    | 11,9   | 11,6    | 12,1     |  |

#### Agua embalsada (%) Actualización semunal JUCAR DUERO GUADIANA GUADALQ. SEGURA **EBRO** ESTE 24,5 56,6 73,3 51,5 47,2 AÑO MEDIA 57,1 77,6 76.6 64,1 56,1 44,8 50,8 10 AÑOS

| Concentra | ción de CO <sub>2</sub> |                | Partes por mil  | lön (ppm) en la atmósfera |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| ÚLTIMA    | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO           |
| 425,85    | 427,94                  | 423,96         | 401,62          | 350                       |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia). elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### EUROMILLONES

Combinación ganadora del martes:

NÚMEROS 13 22 24 33 47 ESTRELLAS 5 1 EL MILLÓN

#### **BONO LOTO**

BZJ44422

Combinación ganadora del martes:

11 13 24 25 26 49 C23 R3

#### CUPÓN DE LA ONCE 07409

TRÍPLEX DE LA ONCE

#### SUPER ONCE

527

Combinación ganadora del martes:

6 7 15 17 19 20 26 27 29 44 47 56 57 58 60 61 67 70 71 74

#### EN ANTENA / ÁNGEL S. HARGUINDEY

## Violencia juvenil y tráfico de drogas

orren tiempos duros por estos pagos, unos tiempos en los que una oposición política presuntamente popular es incapaz de salir del fango que ella misma ha propiciado y que considera que su única misión no es presentar una alternativa al poder establecido sino derribar al adversario. Quizá por ello no desentona una serie sueca, *En* tus manos (Netflix), en la que la dureza de los ya tradicionales nordic noir se adentra en el submundo de la violencia juvenil.

Dirigida por Anna Zackrisson y basada en la multipremiada novela homónima de Malin Persson Giolito, distinguida como Mejor Novela Policial Sueca en 2016, ya desde las primeras secuencias en las que un adolescente mata de un tiro en la nuca a su mejor amigo, sabemos que son malos tiempos para la lírica, que cantaban Golpes Bajos. El asesino es de una familia de clase media alta; la víctima, con ancestros nigerianos, pertenece al proletariado, y los dos compartieron una infancia en la que ya mostraban una cierta predilección por la delincuencia, predilección que subió un peldaño al ser incorporados a una banda más profesional dedicada, esencialmente, al tráfico de drogas en la muy civilizada Suecia.

Y un dato colateral que contaba este diario en 2021: "Obras de arte, viviendas de lujo en la Costa del Sol, cuentas en paraísos fiscales, bitcoins, una empresa de mudanzas usada para transportar droga, armas de guerra y un reguero sangriento de ajustes de cuentas son algunos de los elementos de una trama que tiene a una banda de narcotraficantes suecos de la Costa del Sol como protagonistas". ¡Ay, Marbella, Marbella!

Claro que si lo que se pretende es simplemente disfrutar de una serie sin los agobios de la sangre y las drogas tan habituales se

puede ver la israelí *Como hermanos*, también en Netflix. Esa serie se define en dos palabras: bar y fútbol, pues trata de dos

Olle Strand en En tus manos.

socios dueños de un bar a los que les une, además del negocio, una irresistible pasión por el Beitar Jerusalem, el club de sus vidas y por el que están dispuestos a todo, incluido un viaje a Cracovia para ver el partido contra el Wisla Kraków en la UEFA Champions League, el partido más importante en la historia del club. Añádanle un fatal diagnóstico médico a uno de los dos socios y el

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

conflicto está asegurado, aunque la pasión futbolística que les une superará todas las dificultades.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Noticias 24h. . 8.50 La hora de la 1. (16). 10.40 Mañaneros. (16). 14.00 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. ■ 16.00 Cine. 'Siempre a mi lado'. Charlie sigue atormentado tras la muerte de su hermano pequeño. En vez de continuar con su vida. se queda estancado en su pueblo hasta que una atractiva joven entra en escena. 17.30 Cine. 'Una cuestión de tiempo'. Tim, un joven

de 21 años, se decide a mejorar su vida y la de los suyos cuando descubre que puede viajar en el tiempo. 19.25 El cazador stars. 20.25 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario. ■ 21.55 4 estrellas, 'La familia crece'. En el aniversario de la muerte de su padre, Rita se reencuentra con alguien muy especial. (12). 22.50 Cine. 'La gran mentira'. Roy Courtnay es un estafador profesional que no puede creer su suerte: ha conocido online a la adinerada viuda Betty McLeish. (16). 0.30 Cine. 'Misterio en Saint-Tropez'. Agosto 1970, en pleno periodo yéyé. El millonario Claude Trachant y su mujer han invitado a lo más granado villa de Saint-Tropez. (12).

#### La 2

7.00 Inglés en TVE. . 7.25 La 2 Express. ■ 7.40 Flash moda. 8.00 Flysch, el susurro de las rocas. 8.55 Un país para leerlo. 'Madrid de cine'. 9.30 El gibón, el simio cantarin. 10.15 Cine. 'La emperatriz Messalina'. 11.45 Cine. 'El hombre de las pistolas de oro'. 13.45 Descubrir. ■ 14.50 Las recetas de Julie, # 15.45 Saber y ganar. 16.30 Serengeti. (7). 17.20 El tiburón fantasma que emerge de las profundidades. 18.10 Hubble: Las maravillas del espacio. 19.05 Los Durrell. (12). 20.40 Diario de un nómada. (7). 21.30 Cifras y letras. 22.00 Documaster. 'Nuestro Papa'. lago García, un famoso actor, se interpreta a sí mismo cuando le piden que interprete al mismisimo Papa Francisco en una película. 23.15 En portada. 'Territorio Banlieue', Paris se prepara para celebrar los Juegos Olímpicos. Algunos los llaman los JJ.00 de la 'banlieue', porque su epicentro está en la periferia. (12). 23.55 Afganistán, la

#### Antena 3

6.30 Remescar cosmética al instante. 7.00 Pelopicopata. 8.15 Los más ... . 12.30 Cocina Abierta con Karlos Arguiñano. ■ 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. ■ 15.55 Tu tiempo con Roberto Brasero. 16.00 Cine, 'Intocable'. La relación entre un tetrapléjico y su cuidador a domicilio, un joven de un barrio marginal. (7). 18.05 Cine. 'La tentación'. El sacerdocio del jesuíta Charles de Waguin se tambalea tras conocer a una novicia. 19.30 Cine. 'Un amor de película'. La productora de un programa de telerrealidad sobre bodas regresa a su ciudad para grabar un enlace que resulta ser el de su ex. . 21.00 Noticias. 21.30 Deportes. 21.35 La previsión de las 9. m 21.45 El hormiguero. El programa recibe hoy la visita de Omar Montes. 22.45 El 1%. Un total de 100 concursantes se enfrentan a preguntas de lógica. Los que lleguen a la pregunta final, que sólo es capaz de responder un 1% de la población, optan a ganar el bote. 0.30 El circulo de los famosos.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. B 7.30 ¡Toma salami! • 7.50 Volando vov. 'Pallars Sobirá' y 'Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara)'. (7). 10.15 Viajeros Cuatro. 'Israel', 'México' y 'Buenos Aires', 16), 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 Eldesmarque Cuatro. 15.20 El Tiempo Cuatro. 15.35 Cine, 'American Assassin', Tras el asesinato de su novia a manos de una célula terrorista, Mitch es reclutado por un grupo de elite de la CIA que lleva a cabo operaciones encubiertas. (16). 17.40 Cine. 'El sexto día'. 20.00 Noticias Cuatro noche. 20.40 Eldesmarque Cuatro. (7). 20.55 El Tiempo Cuatro. 21.05 First Dates. Presentado por Carlos Sobera. (12). 22.50 Otro enfoque. 'Religión z'. Jon Sistiaga pone el foco en el auge de movimientos como Hakuna, que han calado entre determinados grupos de jóvenes aupado por la música y las redes sociales y que ha sido capaz de llenar el madrileño WiZink Center con sus conciertos de rock cristiano. (12). 0.15 Otro enfoque.

#### Tele 5

6.30 Got Talent All Stars. Santi Millan ejerce como maestro de ceremonias en este reality formado por 6 programas de audiciones y una Gran Final; y un jurado integrado por Edurne, Paula Echevarria v Risto Mejide. (7). 9.20 Got Talent All Stars. (7). 13.15 Socialità. Informativo del corazón que repasa de forma amena las noticias de la crónica social y toda la actualidad. (16). 15.00 Informativos Telecinco mediodía. 15.35 Eldesmarque Telecinco. 15.50 El Tiempo Telecinco. ■ 16.00 ;Fiesta! # 20.00 Reacción en cadena. Concurso, presentado por lon Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco noche. 21.35 Eldesmarque. 21.45 El Tiempo Telecinco. 21.50 Supervivientes 2024: Tierra de Nadie. Visita sorpresa para Miri; el Puente de la Concordia entre Kiko y Laura, en el que tratarán de salvar sus recientes diferencias; primer súper juego entre los lideres Gorka y Kiko; y una nueva ceremonia de

#### La Sexta

6.30 Remescar cosmética al instante. 7.00 ¿Quién vive ahí? . 9.30 Zapeando. (7). 11.00 Al rojo vivo. (16). 14,30 Noticias La Sexta. 15.45 Cine. 'Operación final'. Soldados de inteligencia israeli trabajan para encontrar y capturar al oficial de la SS Adolf Eichmann, en Argentina, en 1960. (12). 18.00 Cine. 'Furia ciega' Milton, un delincuente prófugo, abandonó a su unica hija cuando era una adolescente. Ahora solo tiene tres día para rescatar a su pequeña nieta de una secta. (16). 20.00 Noticias La Sexta. 21.20 La Sexta Meteo. 21.25 Deportes La Sexta. 21.30 El intermedio. 22.30 Un nuevo amanecer, Candela, actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba importancia se han acabado desmadrando.(18). 0.45 Cine. 'Al acecho'. Tras observar cómo la ley no es eficiente en los casos de acecho a mujeres, la fiscal Julia Winston crea un

#### Movistar Plus+ DMAX

7.00 Documental. 'Los

Williams, del tenis al

8.30 Lo mejor de

8.45 Cine. 'Asterix: El

mágica'. Tras sufrir una

caída por trepar a los

los ingredientes para

sus pociones, el druida

Panorámix comienza a

reflexionar: ha llegado la

hora de jubilarse y buscar

un sucesor apropiado.

11.15 Colgar las alas.

'El infarto', 'Empezar,

'Cambiar de piel', 'Amor y

15.45 La pista del tenis.

Madrid Mutua Open.

Equalizer 2'. El exagente

tener que intervenir en

un asunto que le afecta

20.53 UEFA Champions

personalmente. (16).

20.00 Tarde de

League. 'Borussia

Dortmund-PSG'. Los

verdugos de Atlético y

Barcelona se miden por

un puesto en la final de la

Champions.

Champions. .

23.00 Noche de

16.00 Mutua Madrid

18.00 Cine. 'The

Robert McCall va a

volver', 'Glasgow',

odio' y 'Hoy'. ■

Open.

10.10 Noche de

Champions.

árboles en busca de

secreto de la poción

cielo'.

Bakalá.

6.00 Control de carreteras. (7). 7.30 ¿Cómo lo hacen? Latas de aluminio, relojes de cuco y tablas de surf de remo', 'Trituradora de coches, saris y salsa Worcestershire', 'Carrozas para Mardi Gras, azúcar roca y dentaduras artificiales' y 'Vehículos de control remoto'. 9.00 Aventura en pelotas. (7). 11.25 Curiosidades de la Tierra. Templo nazi ocultista' y 'Enigmas del Área 51'. (7). 13.05 Extraterrestres: Ellos están entre nosotros. Contacto con los tripulantes' y 'Víctimas de los ovnís'. 14.45 Aventura en pelotas. La batalla de los sexos'. (7). 16.30 Grandes misterios de la Historia. Expedición Triángulo de las Bermudas'. (12). 18.10 Misterios de las profundidades, con Jeremy Wade. La conspiración de las Bermudas'. (7). 19.00 Control de carreteras. (7). 22.30 Las peores cárceles del mundo. La prisión de hombres de Taichung en Taiwán', 'Filipinas: Los guardianes de la seguridad', 'Nueva prisión de Bilibid, Filipinas' y 'Croacia'. (12).



Miércoles 1 de mayo de 2024 Año XLIX

Número 17.079

■ Madrid: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. 91 337 82 00 ■ Barcelona: Caspe, 6, 3\* planta. 08010 Barcelona. 93 401 05 00
■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3\* planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00: publicidad@prisamedia.com

■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3º planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com
■ Atención al cliente: 914 400 135 ■ Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2024.

■ "Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SL." ■ Ejemplar impreso en papel de origen sostenible



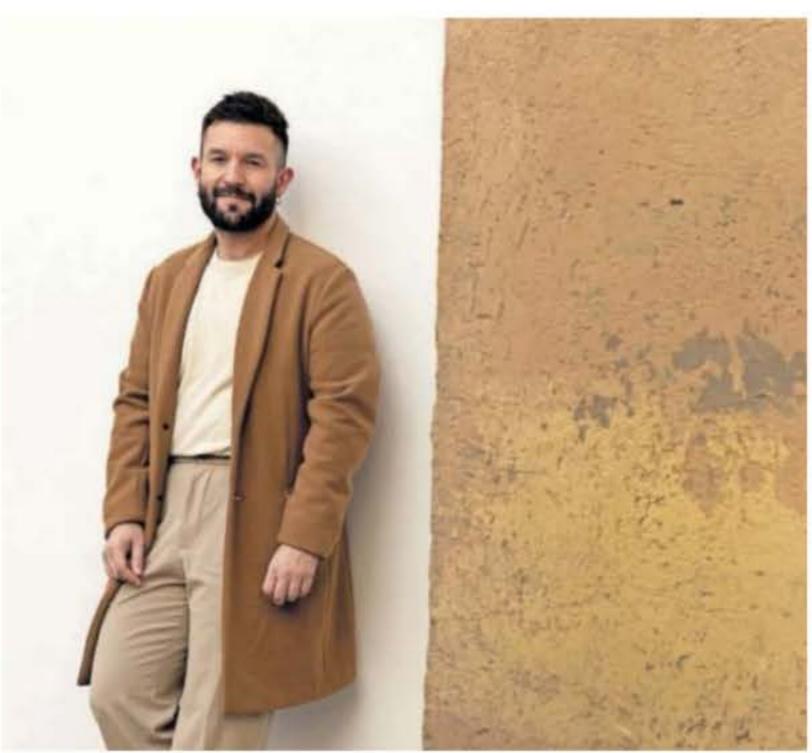

Christo Casas, ayer en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

#### NOELIA RAMÍREZ Barcelona

Lo que más valora Christo Casas (Cuenca, 33 años) en la recepción de su ensayo Maricas malas: construir un futuro colectivo desde la disidencia (Paidós) son las reflexiones de quienes se acercan a sus charlas. "Vienen muchas mujeres a decirme que se han amariconado gracias al libro, que les ha hecho reflexionar sobre su placer, su derecho a la vivienda o el sentido de sus propios trabajos", cuenta este periodista y antropólogo en un bar del barrio barcelonés de Gràcia. Tras su novela El power ranger rosa (Niños Gratis, 2020), Maricas malas va por su segunda edición, ofreciendo respuestas frente a ese "si ya os podéis casar, ¿qué más queréis?" que tanto se repite al colectivo LGTBI desde hace casi 20 años.

Pregunta. Dice en su libro: "Marica buena solo hay una y es imposible de alcanzar. Maricas malas hay tantas como maricones existen". ¿Por qué rechaza a la marica buena?

Respuesta. Porque la marica buena no molesta. Es una que en sus formas de producir y de trabajar encaja completamente en este sistema capitalista, el que hasta hace unas décadas nos había expulsado por ser improductivas, fiesteras, promiscuas, vagas. Pero sobre todo, porque no nos reproducíamos y formábamos una familia que \*

#### CONVERSACIONES A LA CONTRA

## "La figura de la marica es contestataria y revolucionaria"

#### **Christo Casas**

Escritor

"Todo lo que nos identifica como gais se enmarca en una cultura mercantilizada con el dinero rosa" generara la siguiente generación de trabajadores y trabajadoras. Las maricas malas son las que no permiten al capitalismo perpetuarse. Las buenas son las que rompen el techo de cristal pero no tienen en cuenta qué maricas se quedarán abajo barriendo sus cristales.

P. Hace hincapié en que la identidad gay es "una imagen de marca" y la homosexual "está ligada a la enfermedad".

R. Todo lo que nos identifica como gais hoy en día se enmarca en una cultura mercantilizada por el dinero rosa. Hasta finales del siglo XIX se llamaba sodomía al acto en el que los hombres practicaban sexo con otros hombres. Se entendía como una práctica, no como una identidad y no tenía por qué atravesar todos los aspectos de la vida de los hombres que mantienen sexo con otros hombres. En cambio, en el siglo XIX se acuña el término homosexual y lo que se hace es convertir la sodomía en una enfermedad. Ahí pasó a ser una enfermedad crónica, algo que no se cura, una identidad. Fue así durante buena parte del siglo XX hasta su final, cuando se nos mercantilizó. Las maricas hemos pasado de pecadoras a enfermas y de ahí a clientas. Ese cliente es gay y como dijo Shangay Lily parafraseando a Simone de Beauvoir: el gay no nace, el gay se compra.

P. ¿Por eso reivindica el término marica?

R. Sí. Propongo un término que no se define ni por sus pecados ni por sus enfermedades ni por aquello que consume. La marica es una figura contestataria y revolucionaria que te recuerda que las personas no tenemos que consumir para ser respetadas.

P. ¿Eso es amariconar el mundo?

R. En el activismo LGTBIQ+ hay dos tensiones muy enfrentadas: está quien aboga por asimilarse y dejar de parecer marica y quienes se atrincheran para serlo, pero en un lugar muy recluido y muy pequeño. Ese microcosmos puede volverse asfixiante. Hay que romper con esa dicotomía.

P. ¿Cómo?

R. No hay que asimilarse porque no hay que corregir, ni nada malo en nosotros. Pero si nos quedamos en la trinchera porque es más cómoda y segura, al final perpetuamos un rincón donde no molestamos.

P: ¿Tiene una tercera vía?

R. Te la ilustro con un ejemplo: en una convención literaria lo normal es que haya 12 mesas redondas de hombres hablando de su literatura universal y una mesa de los niños pequeños donde se sienta a la marica, a la mujer, a la persona racializada y a la discapacitada a hablar de nuestras cosas de trinchera y minoría. Amariconar el mundo es reclamar nuestro derecho a sentarnos en las 12 mesas redondas de hombres a decir que la experiencia marica también es una experiencia universal.

MANUEL JABOIS

## Los pasos

e he bajado al teléfono una aplicación de pasos. Una aplicación de gordos, la ha bautizado mi amigo Rafa Cabeleira, e inmediatamente lo invité a unirse. La aplicación cuenta tus pasos, tú puedes canjearlos o no, y de hacerlo sales en una clasificación con tus amigos. Aquí está la clave: la app genera competencia, y la competencia, dopamina. Por ejemplo. Este lunes, después de un día agotador, salí de la radio dispuesto a coger un taxi que me llevase a casa, pero antes observé que había sido adelantado por dos amigos en la tabla; resignado, me fui a casa andando. Al llegar, había superado sólo a uno, así que me puse a caminar por el pasillo recordando, por supuesto, a Kierkegaard. Kierkegaard iba a buscar a su hijo a su habitación, lo cogía de la mano y se lo llevaba a dar una vuelta por el pasillo mientras le hablaba de los asuntos trascendentales de la vida. Yo sospecho que el pasillo de la casa de Kierkegaard era una cosa y el mío es otra, pero le encontré una utilidad: dar carreritas para hacer morder el polvo a mis amigos en la app. Considero correr un acto especialmente ridículo que conviene hacer en la intimidad: no lo veo adecuado ni en un bombero. Ese mismo lunes había llevado a mi hijo al colegio dando un rodeo por la ciudad; llegó sudando 10 minutos tarde, pero estuve primero en la aplicación hasta el mediodía. Hay que concederle inteligencia a la app: sabe que el escaparate es uno de los signos más clamorosos de nuestro tiempo. Le daba vueltas a todo esto mientras releía el reportaje que Nacho Carretero y Arturo Lezcano publicaron hace años en EL PAÍS y en el que se basa la serie Marbella que estrena hoy Movistar Plus+. Tanto el artículo como la serie muestran la subversión de un orden delicado, el que va de hacer el bien para enseñarlo mezquinamente (pero el bien, al fin y al cabo) a exhibirse (ropa, riñoneras, zapas, coche) como miembro de una mafia, cuando incluso hay que parecerlo aunque no lo seas.

